# Entrevista de La Jornada al presidente boliviano



▲ En su oficina ubicada en el piso 23 de la Casa Grande del Pueblo, el presidente de Bolivia, Luis Arce, habla con este diario sobre los acontecimientos del pasado miércoles. En esos momentos pasaron por su mente los golpes de Estado anteriores en su país y en Chile, así como el contexto internacional. Sobre Evo Morales, aclara que jamás lo ha atacado y en cambio lo ha invitado a sumarse en

varias ocasiones, pero no ha tenido respuesta. Recalcó que en el levantamiento militar estuvieron involucrados los líderes de las fuerzas aérea, naval y el ejército, pero no hubo una reacción como esperaban, lo cual fue un factor para que fracasaran. También considera decisivas la movilización en las calles y la solidaridad de mandatarios y organismos globales. Foto La Jornada

# "Actúa cuando ve a una izquierda debilitada"

# La lección es que el enemigo nunca duerme: Luis Arce

- Querían mi cabeza y luego iban por Evo Morales, afirma
- Avisarle del intento de golpe de Estado fue por compañerismo
- Tenemos la primera reserva mundial de litio, dice el mandatario
- Los intereses sobre los recursos naturales siempre van a existir, señala

# López Obrador, a favor de una gradual elección de los jueces

- Advierte de no aplicar una táctica dilatoria; celebra que cúpula judicial se sume a las discusiones
- La ministra Esquivel niega que la iniciativa sea producto de "una venganza" del Ejecutivo

E. OLIVARES, A. SÁNCHEZ E I. SALDAÑA / P 4

# Tras el debate, Biden rechaza renunciar a su candidatura

- Llueven peticiones de que decline; "uno se cae y uno se levanta", responde
- Reconoce desatinos, pero "sé cómo hacer mi chamba"

D. BROOKS Y J. CASON / P 21

# Después de 18 años sacan restos de Pasta de Conchos

- Los recuperan de donde se cree que quedaron atrapados 13 mineros
- Emoción de familiares al ver salir a brigadistas

L. RAMOS, CORRESPONSAL/P7

# Tengo un motor nuevo, expresa AMLO ante Sheinbaum

- Engrandeceremos el Tren Maya, promete la morenista
- En su tercera gira juntos inauguran museo de zona arqueológica de Edzná

ALONSO URRUTIA, ENVIADO/P5

ALDO ANFOSSI, ENVIADO / P 23

# **PLa Jornada**

Directora General Carmen Lira Saade Director Fundador Carlos Payán Velver Gerente General Rosalva Aguilar González Asistente de la Dirección Guillermina Álvarez

### COORDINACIONES

Información General Rosa Elvira Vargas Redacción Margarita Ramírez Mandujano Opinión Luis Hernández Navarro Arte v Diseño Francisco García Noriega Tecnología y Comunicaciones Lizandro Rodríguez Bárcena

# **JEFATURAS**

Javier Loza Hernández

Publicidad

Economía Roberto González Amador Mundo Marcela Aldama Capital Miguel Ángel Velázquez Cultura Pablo Espinosa El Correo Ilustrado Socorro Valadez Morales

### Publicación diaria editada por **DEMOS**

Desarrollo de Medios, SA de CV Av. Cuauhtémoc 1236 Colonia Santa Cruz Atoyac Alcaldía Benito Juárez, CP 03310 Ciudad de México Teléfonos: 55-9183-0300 y 55-9183-0400 Fax: 55-9183-0356 y 55-9183-0354

### INTERNET

http://www.jornada.com.mx comentarios@jornada.com.mx

## **IMPRESIÓN**

Imprenta de Medios, SA de CV Cuitláhuac 3353 Colonia Ampliación Cosmopolita Azcapotzalco, CP 02670 Ciudad de México Teléfonos: 55-5355-6702 y 55-5355-7794 Fax: 55-5355-8573

### DYCOME

Distribuidora y Comercializadora de Medios SA de CV

### CENTRAL DE SUSCRIPCIONES

Cuitláhuac 3353 Colonia Ampliación Cosmopolita Azcapotzalco, CP 02670 Ciudad de México Teléfonos 55-5541-7701 y 55-5541-7002

Distribuido en Ciudad de México por la Unión de Expendedores y Voceadores de los Periódicos de México, AC, y en el interior de la República y el extranjero por DYCOME, teléfonos: 800-717-3904, 55-5541-7480 y 55-5547-3063

Licitud de título 2387 del 23/X/84 y de contenido 1616 del 8/I/85, otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaria de Gobernación

Reserva al uso exclusivo del título La Jornada No. 04-1984-000000000571-101, del 09/ XI/1984, otorgada por el Instituto Nacional del Derecho de Autor

Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación, por cualquier medio, sin permiso expreso de los editores

# Biden: obstinación irresponsable

l desempeño del presidente Joe Biden en el primer debate que sostuvo con su rival para las elecciones de noviembre próximo, Donald Trump, encendió las alarmas dentro de su propio partido y entre todos los sectores que no desean el regreso del magnate a la Casa Blanca. No se trató sólo de que el demócrata careciera de la coherencia y la agilidad mental para refutar las mentiras vertidas por Trump durante cada una de sus intervenciones, así como para conducir la discusión a los temas en que el republicano resulta más vulnerable, sino de que buena parte de sus declaraciones fue llanamente ininteligible.

Lo cierto es que nadie puede llamarse a sorpresa: desde hace años, Biden experimenta episodios en los que parece perder la conciencia acerca de dónde se encuentra y qué está haciendo ahí. En grabaciones de actos públicos, que circulan profusamente en medios de comunicación y plataformas de redes sociales, se le puede ver desorientado, con la

mirada perdida, sin saber cómo comportarse ni a dónde dirigirse. También son recurrentes los lapsus linguae en los que confunde personas y países o suelta frases sin relación con el hilo de su discurso.

Sin duda, la señal más conspicua de la degradación institucional y social que corroe a Estados Unidos consiste en el hecho de que un delincuente probado como Trump compita por la Presidencia en unas elecciones que, además, tiene grandes probabilidades de ganar. Washington asigna con ligereza la etiqueta de "estados fallidos" a países que viven crisis agudas o crónicas de gobernabilidad, pero hoy el conjunto de su clase política debería mirarse en el espejo y preguntarse cómo llamaría a un país en el que no hay o no se aplican los mecanismos legales para impedir la nominación de una persona que justifica en público la violencia sexual hacia las mujeres, desvía recursos de su propia campaña para pagar sobornos a una actriz pornográfica con el fin de que acallara sus relaciones extramatrimoniales, ha cometido

fraude financiero y fiscal por décadas, llamó a sus seguidores fanatizados a asaltar la sede del Legislativo, presionó a funcionarios para que adulterasen los resultados electorales y secuestró documentos clasificados, entre otras faltas graves.

Sin embargo, es igualmente preocupante que desde el bando demócrata se pida a los ciudadanos que voten por una persona cuyas capacidades se encuentran en entredicho. La circunstancia de que, de triunfar en la contienda, Biden terminaría su periodo con más de 86 años tendría que haber bastado a sus correligionarios para emprender la búsqueda de un perfil más apropiado para la responsabilidad que implica gobernar a la mayor potencia militar del planeta. Si el sistema de partidos exige a los ciudadanos que elijan entre un fascista que azuza la violencia y un hombre que no puede sostener un debate, es inevitable que crezca el desafecto hacia la democracia y se fortalezcan las tendencias autoritarias que los estadunidenses ven en cualquier lugar, excepto dentro de sus fronteras.

# EL CORREO ILUSTRADO



# El debate entre políticos cada vez menos lúcidos

El debate presidencial de los estadunidenses exhibió la decadencia gradual del cada vez más machista, racista y solitario imperio.

Un par de políticos cada vez menos lúcidos, ambos arrogantes y llenos de un profundo odio mutuo.

Donald Trump lució como el más cínico y descarado de los dos con su preocupante actitud de white supremacist y su racismo especialmente enfocado hacia los mexicanos "violadores"; un macho impresentable que intentó un golpe de Estado además de estar declarado como un criminal culpable de delitos por un sistema judicial controlado por los ultraconservadores antifeministas en la Suprema Corte politizada para favorecerlo.

Joseph Biden simplemente hecho un Joe débil, al que se le fue la onda cada minuto del debate.

Si los demócratas no sustituyen a Biden como su candidato presidencial, el futuro será cien por ciento trumpiano y quien no lo entienda y acepte, es que no se ha enterado de la propia decadencia del pueblo estadunidense dispuesto a elegir a ese candidato misógino.

Todo indica que habrá pésimas noticias para México desde posi-

bles persecuciones y deportaciones masivas de indocumentados hasta un adiós al nearshoring, pues el neoyorkino cerrará su economía con obsoleto proteccionismo "to make america great again" y optar por "everything made in the USA".

Está claro que con el cada vez más ignorante, insensible pero más poderoso trumpismo existente en rednecklandia sufriremos las consecuencias todos los habitantes del planeta y desgraciadamente en especial los mexicanos, y aún más aquellos paisanos que han migrado. Cuánta razón tenía Porfirio Díaz... "Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos".

Sólo espero que el gobierno y los ciudadanos estemos a la altura de las circunstancias y no nos sometamos a la arrogancia y desprecio del imperio que hipócritamente nos manda armas y violencia para que se le sigan surtiendo drogas.

Se necesitará la solidaridad de todas y todos los mexicanos dignos, frente a la creciente locura yanqui... al tiempo. **Ernesto Arnoux** 

# México no debe confiarse, el enemigo siempre acecha

La vileza del imperio de Occidente no tiene límites cuando se trata de destruir a los gobiernos progresistas que se resisten a entregar las riquezas naturales a los oligarcas; el intento de golpe de Estado en Bolivia para disponer de sus recursos naturales, particularmente el litio, es muestra fehaciente.

En complicidad con militares sin escrúpulos, como lo hicieron con Evo Morales, nuevamente pretendieron arrebatar el poder al gobierno legítimo recuperado recientemente por un pueblo humilde y sencillo, pero organizado y consciente.

Sirva la mala experiencia ajena para estrechar medidas precautorias en nuestro país a sabiendas de que el enemigo principal de la

democracia y la paz con justicia siempre está al acecho para satisfacer los apetitos insaciables de minorías abusivas, perversas y criminales bajo el cobijo del gigante más rapaz, salvaje y depredador de los últimos dos siglos: Estados Unidos, nuestro vecino y socio comercial.

Daniel Moctezuma Jiménez

# Titular de la Sedena debe ser un patriota

No existe, en América Latina golpe de Estado o asonada que no sea auspiciada, propiciada o apoyada por la embajada estadunidense en turno.

En México el nombramiento del nuevo secretario de la Defensa deberá recaer en un personaje patriota y soberanista probado, y cuidar al personal diplomático y agencias estadunidenses que operan en México.

Saludos al valiente pueblo hermano de Bolivia. Alejandro Cardiel Sánchez

# La rebelión urbana y la transformación

Las ciudades siempre fueron objetos de reflexiones, de utopías y de rebeldía, pero también centros de acumulaciones de riquezas y de espacios de lucha, así como la organización de la vida cotidiana de diversas corrientes profundas del cambio y transformaciones políticas.

Con la industrialización emerge la sociedad urbana ligada a un proceso y a una praxis que abren el camino a la "rebelión urbana", que no implica necesariamente acciones violentas, pero tampoco las excluye, a través de transformaciones discontinuas, las antiguas formas urbanas estallan, nos dice Henrí Lefebvre (1970)

Mucho antes del movimiento estudiantil popular del 68 las ciudades del país y varias urbes del

mundo se habían convertido en focos de la política revolucionaria por el cambio.

En México, el principal agente de la Cuarta Transformación en el marco de la política urbana es por el cambio de las conciencias, el movimiento social por el reclamo lacerante contra la corrupción en los aparatos del Estado.

Con la simulación que va de la mano con la traición a los postulados de la Revolución Mexicana, pero también el movimiento exponía a los ciudadanos por el derecho a la ciudad.

Por lo tanto, no era una propuesta anticapitalista ni un urbanismo que trata de moldear el espacio como una obra de arte. Lo que se pretende es moldear el espacio político. Rubén Cantú Chapa

## Invitación

### Cierre de temporada con la obra Vitam Mortem

El Albergue del Arte Invita al cierre de temporada de la compañía Teatro Neque, con la obra Vitam Mortem, de Gabriel Ortega, y la dirección de Mauricio Martínez y Miguel Angel Morales.

Para todos los mayores de nueve años o menores, pero que aguanten la oscuridad, vengan a mirar esta farsa cómica.

Hoy a las 19:30 horas en el Foro El Albergue del Arte, Alberto Zamora 32, colonia Villa Coyoacán. Reservaciones al teléfono 55-55-54-62-28. Entrada libre.

## A NUESTROS LECTORES

Les rogamos que los comentarios y aclaraciones que envien para su publicación en El Correo Ilustrado no excedan de 1,000 caracteres (con espacios) o de 14 líneas. Favor de dirigirlos a: Av. Cuauhtémoc 1236, col. Santa Cruz Atoyac, CP 03310, Benito Juárez. e-mail: svaladez@jornada.com.mx Teléfonos: 55-9183-0300 ext. 4456 y 55-9183-0315

Los textos deben incluir la dirección y teléfono del firmante, así como una copia de identificación oficial (credencial de elector o pasaporte)





# CUMPLE TODAS LAS MEDIDAS Y VIAJA CON SEGURIDAD















"ES IMPORTANTE QUE EL PUEBLO PARTICIPE EN LA ELECCIÓN"

# Sí al relevo gradual de jueces, pero sin dilaciones: AMLO

"Digno de reconocimiento", que ese poder admita necesidad de la reforma

### EMIR OLIVARES Y ARTURO SÁNCHEZ

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que no se opone a que el relevo de los integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF) sea gradual, aunque enfatizó que ese proceso no debe ser dilatorio.

Celebró que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal y otros miembros de este poder comiencen a sumarse al diálogo para debatir el tema, pero sobre todo festejó que hayan aceptado que hace falta una reforma.

"Es un avance importantísimo y digno de reconocimiento que ellos acepten que es necesaria la reforma en el Poder Judicial".

En la mañanera de ayer, se preguntó al mandatario si estaría de acuerdo en que la transición en los cargos de jueces, magistrados y ministros se dé de forma gradual o escalonada, como varios actores propusieron la víspera, en la primera jornada del foro sobre la reforma al PJF que se realizó en la Cámara de Diputados.

"No me opongo. Creo que lo fundamental es que se lleve a cabo la reforma y que el pueblo participe en la elección, porque el pueblo tiene un instinto certero, el pueblo es sabio. Entonces, prefiero que sea el pueblo a que sean las cúpulas las que decidan, porque un juez electo por el pueblo va a saber que está ahí porque lo eligieron los ciudadanos, y su amo será el pueblo, y va a actuar con más libertad, va a tener la arrogancia de sentirse libre".

Consideró que serán los diferentes actores los que definan los procesos para el relevo gradual, "sólo que tampoco, hablando en términos jurídicos o legales, o del argot de los abogados, no aplicar táctica dilatoria, no esperar a que se vaya el tiempo, como algunos están esperando; ya no tanto, pero antes sí estaban esperando que pasara el tiempo y que nos fuéramos nosotros. De todas maneras, nos vamos a ir, nada más que la transformación va a continuar".

Señaló que la reforma también debe procurar la paridad, es decir, que la mitad sean mujeres y la otra mitad hombres, pues de los tres poderes de la Unión, en el Judicial hay más "desequilibrio" en esa material.

A la pregunta de cómo evitar que el narco o empresarios intervengan en caso de que se elija en las urnas a los miembros del PJF, para poner a jueces, magistrados o ministros afines a sus causas, el mandatario acotó: "la gente está muy consciente (...) No es determinante (esta posible intervención), porque cuando se tiene un pueblo consciente, politizado, la gente no vende su dignidad".

# CUÁNTA PREMURA EL FISGÓN



# Yasmín Esquivel: no es venganza política del Presidente

## IVÁN EVAIR SALDAÑA

Desde el despacho que ha ocupado en los últimos cinco años en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la ministra Yasmín Esquivel descartó que la iniciativa de reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) sea una "venganza política" del presidente Andrés Manuel López Obrador por frenar leyes y cambios que ha impulsado, como sucedió el pasado 31 de enero con la Ley de la Industria Eléctrica.

En entrevista con La Jornada, afirmó que la iniciativa tiene legitimidad porque existe un diagnóstico de la población, medido con datos estadísticos oficiales que reflejan vicios en el PJF, como corrupción entre los juzgadores. "El pueblo, la gente, los mexicanos, consideran que en México no hay justicia y que los jueces son corruptos. Y este diagnóstico ya tiene muchos años.

"Ese diagnóstico evidentemente lo recoge el Ejecutivo federal y plantea esta propuesta, pero no con base en una venganza política ni una revancha porque la mayoría del pleno haya echado abajo las reformas estructurales o las que son importantes para el Presidente, como las que usted menciona, sino que ha sido porque históricamente hemos tenido un diagnóstico, que lo dicen el Inegi y cualquier encuesta, que los jueces no son confiables, son corruptos y se venden."

### Mandato popular por el *plan C*

Esquivel coincidió con las voces políticas, sobre todo del oficialismo, que afirman que la transformación del PJF es "un mandato popular" que resultó de las elecciones del 2 de junio, porque al votar por Morena y aliados, "votaron por el plan C". La ministra, quien lleva 24 años ejerciendo tareas jurisdiccionales, detalló a este diario su propuesta de cambio al Poder Judicial que entregó el jueves a los diputados federales, en la que plantea una elección escalonada de los mil 653 jueces y magistrados que actualmente existen, y no de manera inmediata, como propone el proyecto del Ejecutivo.

Proyecta que bajo ese mecanismo, se someterían a elecciones los cargos de juzgadores en 2025, 2028, 2031, 2034, hasta concluir el proceso en 2037.

"Esta elección progresiva se hace en forma escalonada, únicamente de aquellas plazas que se encuentran vacantes por renuncia, retiro, muerte o cualquier otra causa, empezando esta elección el 23 de marzo de 2025", explicó.

También defiende que los ministros que concluyan su encargo antes de la entrada en vigor de la reforma en puerta se jubilen con su haber de retiro. En diciembre de este año, Luis María Aguilar concluye su encargo de 15 años.

"Proponiendo la renovación del total de ministros, aquellos que se retiren o lo hayan hecho antes de la entrada en vigor de la reforma constitucional, tendrán su haber", precisó.

La propuesta de Esquivel plantea siete puntos: que haya elección por voto popular de los 11 ministros e integrantes de lo que sería el nuevo tribunal de disciplina judicial.

Además, elección progresiva de jueces y magistrados para cubrir por voto popular, garantía de idoneidad y excelencia en los perfiles de los candidatos a jueces y magistrados, respeto a los derechos laborales de los trabajadores del PJF, observancia a la paridad de género, jueces cercanos a la gente y justicia para todos por igual.

# Mitin de apoyo en la Corte al plan del Ejecutivo

### **EVAIR SALDAÑA**

La Alianza de Organizaciones Sociales realizó ayer un mitin frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en respaldo de la iniciativa presidencial de reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), pues demandaron poner un freno a los "excesos" y corrupción por parte de los juzgadores. Sin toga y con vestimenta informal, la ministra Lenia Batres salió a dialogar con ellos.

La abogada les relató la inédita participación de los 11 ministros de la Corte en el foro de parlamento abierto sobre la propuesta presidencial, el pasado jueves en la Cámara de Diputados, y les afirmó que pese a la "resistencia" de algunos asistentes, la conclusión fue que es inminente su aprobación, ya que acusó que el PJF está sirviendo a "un grupito de mexicanos que son la élite del país".

# Al servicio de "un grupito"

"Comentábamos que hasta ahora, la propia Suprema Corte, todo el Poder Judicial, pero sobre todo la Corte, son instancias que sirven a un grupito de mexicanos que está concentrado en una élite. Y se los dijimos documentando el tema. Esta Corte no reflexiona sobre los derechos sociales de los mexicanos, como a salud, educación y al agua. Casi no tiene tesis históricamente sobre esos temas", les dijo con altavoz en mano."

El grupo de manifestantes, encabezado por Juan Manuel Hernández López, vitoreó a Batres: "¡Lenia, escucha, la alianza está en tu lucha! ¡Este apoyo sí se ve!" La Alianza de Organizaciones Sociales entregó un escrito a la oficialía de partes del máximo tribunal del país y luego pidió reunirse con Lenia Batres.

En el documento, destacan que su movilización de apoyo a la reforma de López Obrador es "para que los integrantes del Poder Judicial sepan lo que piensa el pueblo y tomen conciencia de la gran trascendencia y respaldo que daremos a dicha reforma", y también para que se ponga freno a los excesos de salarios y prestaciones de juzgadores, y a prácticas ilegales, como actos de corrupción en ese poder.

"Que sepan que el pueblo habla de que no estamos dispuesto a seguir tolerando más excesos, que entiendan que el pueblo está cansado de que no llegue la justicia, cansado de pagar sueldos de 284 mil pesos cuando los ciudadanos no tienen ni para comer, cansados de pagar togas de 23 mil pesos para que los ministros puedan sesionar."



# Tren Maya, entre los más grandes legados de AMLO: Sheinbaum

**ALONSO URRUTIA ENVIADO** EDZNÁ, CAMP.

Durante la inauguración del nuevo museo de sitio de la zona arqueológica de Edzná, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la construcción del Tren Maya "es sin duda uno de los más grandes legados del presidente Andrés Manuel López Obrador", y adelantó su compromiso de darle continuidad a este sistema ferroviario, tanto en obras complementarias como en la recuperación del patrimonio cultural.

Ante generales que dirigieron la construcción y de directivos de las empresas que colaboraron, ella le ofreció: "Presidente, tenga la certeza de que la vamos a cuidar y engrandecer".

López Obrador recibió el cumplido y expresó, una vez más, su satisfacción por la victoria de Sheinbaum en la elección presidencial: "Estamos muy contentos. Llevo más de 20 días muy contento, muy fortalecido. Me ayudó. Puede ser que ya no esté tan bien la carrocería, pero tengo un motor nuevo".

La virtual presidenta afirmó, en su oportunidad, que la construcción del Tren Maya es una de las más grandes obras en México y el mundo en la que se conjugan la tecnología de punta, estaciones fundidas con el paisaje, hoteles y áreas naturales protegidas.

"Esta gran infraestructura tiene otras grandes enseñanzas. Símbolo de transformación, deja atrás el insostenible modelo neoliberal que tanto daño y sufrimiento dejó al pueblo de México."

En su tercera gira conjunta de trabajo, por la mañana habían tenido una reunión privada con los ingenieros militares que tienen la principal responsabilidad en la etapa final de construcción del Tren Maya, para evaluar los avances. En el acto de inauguración del museo, López Obrador ofreció que en agosto se podrá concluir la última etapa de construcción de esta obra.

A su vez, Sheinbaum recordó que cuando ella era la responsable de la construcción de los segundos pisos en la Ciudad de México, durante la jefatura de gobierno de López Obrador, hubo una comunidad de la colonia Alfonso XIII que se oponía a aquéllos, pues era

una obra que atravesaría la colonia con sus precarias viviendas. Ante la disyuntiva, él planteó la edificación de nuevas viviendas y el apoyo a la población con programas sociales.

"Cualquier parecido con la construcción del Tren Maya no es mera coincidencia", es la visión de un desarrollo y prosperidad compartida de López Obrador, subrayó quien será su sucesora.

En su mensaje, el presidente hizo un nuevo reconocimiento al papel de los ingenieros militares en la construcción de las grandes obras del sexenio con los aeropuertos Felipe Angeles y de Tulum, así como el Tren Maya. También lo hizo con ejecutivos de las empresas que colaboraron en este último y también a Daniel Chávez, cabeza del grupo Vidanta, que fungió como supervisor honorario de las obras ferroviarias: "un empresario con dimensión social".

Concluido el acto, López Obrador y Sheinbaum, acompañados por empresarios y generales se dirigieron a la estación Edzná del Tren Maya para trasladarse a Mérida, donde hoy continuarán su gira de trabajo, aunque con actos exclusivamente privados.

# Bárcena: "un faro hacia adelante"

La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum "es un faro hacia adelante" y va a continuar el proceso de transformación que inició Andrés Manuel López Obrador, aseguró ayer en Tegucigalpa la canciller Alicia Bárcena.

Al participar en representación de López Obrador en una ceremonia encabezada por la presidenta hondureña Xiomara Castro para conmemorar el 15 aniversario del golpe de Estado en Honduras, la titular de la Secretaría de relaciones Exteriores dijo que observa en el país centroamericano "un proceso de refundación" y de construcción de esperanza.

Arturo Sánchez Jiménez

# Encuentro con gobernadores, sólo un acto de unidad, afirma el Presidente

ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ, EMIR **OLIVARES Y ALONSO URRUTIA** 

Luego de la reunión que sostuvieron la noche del jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador y su virtual sucesora Claudia Sheinbaum Pardo con gobernadores electos de su coalición, el mandatario aseguró ayer que se trató de una "muy buena conversación" en la que "no se planteó más que la unidad que se logró, también ejemplar, y toda la confianza que tenemos a Claudia Sheinbaum".

La virtual presidenta electa dijo aparte que se trató de "una reunión después del triunfo" de carácter informal.

López Obrador resumió en su conferencia en Palacio Nacional que el encuentro estuvo "muy bien, nos invitó la presidenta electa y estuvimos en compañía de gobernadoras, gobernadores y la presidenta electa, fue una muy buena conversación, una buena plática de todos, no faltó nadie. Hay bastante unidad en el movimiento".

Añadió que en el cónclave, que terminó a las 8.30 de la noche y del que se retiró para ver el debate entre los candidatos presidenciales de Estados Unidos, Biden y Trump, se analizaron los resultados electorales.

# Refuta polarización

Mostró un mapa del país en el que se ilustra que Sheinbaum ganó los comicios en todos los estados, a excepción de Aguascalientes. "Ahí está la polarización", opinó, al recordar que durante el proceso electoral hubo comentaristas que insistieron en que el país está polarizado.

"Estuvieron dale, dale y dale. Todo debe ayudar, lo digo de manera respetuosa, a que se revisen los procedimientos de medios de comunicación o de información, porque estaban hablando de polarización. Agarran términos, frases, las vuelven moda, copian de lo que sucede en otras partes del mundo, y no se puede en política extrapolar las realidades", agregó y adelantó que antes de que concluya su mandato tendrá una nueva reunión de despedida con gobernadores.

Aparte, Sheinbaum informó que la reunión fue una plática en torno al resultado del proceso electoral.

Entrevistada en el aeropuerto capitalino, poco antes de salir al sureste del país para acompañar a López Obrador en su gira por la ruta del Tren Maya, dijo que ella convocó al encuentro y que la participación del Presidente fue una sorpresa para los gobernadores que asistieron.

"Todos nos felicitamos y estamos muy contentos del triunfo de la Presidencia, la Cámara de Diputados, el Senado. Somos un movimiento", añadió.

−¿En qué quedaron?

–Nada, fue una reunión de plática, eso fue todo.

# Equipara López Obrador a culturas maya y griega

**ALONSO URRUTIA** 

**ENVIADO** EDZNÁ, CAMP.

En las inmediaciones de la icónica ciudad maya de Edzná, con su majestuoso edificio de los Cinco Pisos, se reconoció, como una de las más importantes herencias del obradorismo, haber impulsado la más grande y ambiciosa investigación de la civilización maya y la recuperación de miles de vestigios de los ancestros de esta región.

La rehabilitación y ampliación de zonas arqueológicas del glorioso pasado de esta civilización requirió también una millonaria inversión pública. Durante la inauguración del nuevo museo de sitio en Edzná -- uno de los nueve que se construirán a lo largo de la ruta del Tren Maya- el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió tener un arrebato de chovinismo.

"Lo del Tren Maya fue concebido para volver a unir las antiguas ciudades mayas porque -¡ay, ya estoy muy chovinista!- vamos a insertarnos con el mundo, pero que el tronco siempre sea el nuestro. Estoy muy orgulloso de que se esté avanzando. No es para presumir, pero no hay en el mundo una región como lo que fue y sigue siendo la nación maya." Equiparó,

entonces, a esta región con Atenas y con la cultura griega, "sólo que en esta región son muchas Grecias".

Menos coloquial, Sheinbaum hizo un reconocimiento de nuestros ancestros y la recuperación que la 4T ha hecho del pasado indígena: "la cultura maya que creó el cero y un sistema matemático vigesimal muy superior a los números romanos, que conoció el cosmos y construyó pirámides para celebrar la vida, la muerte y sus deidades".

"Aquí está la grandeza de México, que surge de las grandes civilizaciones anteriores a la llegada de Occidente."

Cabeza de la recuperación de vestigios y de sistematizar su aportación para conocer la civilización maya, el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto, hizo un apretado resumen de las acciones emprendidas asociadas al Tren Maya.

El despliegue del INAH no sólo es un esfuerzo de recuperación de materiales, "es la más grande investigación arqueológica colectiva de la civilización maya que haya habido (...) que asume compromisos ambientales y culturales".

Detalló las inversiones destinadas por el gobierno federal no sólo

para la recuperación de materiales, museos y de centros de atención: 2 mil 127 millones de pesos para la recuperación de vestigios e investigación; 2 mil 775 millones para el programa de mejoramiento de 29 zonas arqueológicas y poco más de mil millones para seis nuevas zonas en el futuro.

Por su parte, la gobernadora Layda Sansores contó que en las obras del Tren Maya hubo momentos de rispidez entre el general Gustavo Vallejo, encargado general de la obra, y el director del INAH. Uno pugnaba por acelerar los trabajos y el otro por garantizar la recuperación de vestigios, hasta que López Obrador ordenó: "se protege el patrimonio y se agiliza la obra".



Sheinbaum, López Obrador y Layda Sansores, entre otros, inauguran museo de sitio en Campeche. Foto Presidencia

## LOS DE ABAJO

El retorno de la defensora Lolita Chávez a Guatemala

### **GLORIA MUÑOZ RAMÍREZ**

CÓMO SE REGRESA colectivamente del exilio? ¿Dónde 🧷 se acomoda la organización en adelante? ¿Y el sufrimiento de la no-casa a la que se fue obligada, como tantas otras indígenas del continente? Lolita Chávez, defensora del territorio k'iche, quien hace siete años fue forzada a salir de Guatemala, hoy responde junto a una delegación internacional y comunitaria con la que realizó el ejercicio político de un retorno incluyente, afectivo y combativo.

"QUEREMOS DECIRLE AL gobierno de Guatemala que Lolita ha vuelto, pero no ha vuelto sola. Queremos decirle al sistema judicial que Lolita ha retornado con todas nosotras y que no vamos a permitir más represión y más judicialización. Queremos dejar el mensaje para los grupos criminales y para los que atentan contra la vida de las defensoras y de Lolita, que así como dijeron las zapatistas, hemos acordado vivir. Y vamos a caminar juntas para estar vivas", dijo Adriana Guzmán, referente del feminismo comunitario antipatriarcal en Bolivia.

ESTE VIERNES, EN la Plaza de las Niñas de Guatemala, nombrada así en homenaje a las 41 niñas asesinadas en un supuesto "hogar seguro" el 8 de marzo de 2017, se reunieron mujeres y hombres de distintas comunidades para recibir a Lolita y a la comitiva comunitaria e internacional que fue creciendo día con día desde México hasta la capital del país que la criminalizó por oponerse a las empresas madereras que estaban saqueando su territorio.

"RETORNO PORQUE NO soy una criminal", reiteró Chávez en medio de una significativa ceremonia tradicional maya con la que le dieron la bienvenida y en la que participaron integrantes de algunas de las luchas más representativas del mundo: las de los pueblos de Kurdistán y Euzkal Herria; la de los pueblos zapatistas de Chiapas y las que se libran en Bolivia, Honduras y Argentina, entre otras.

# DOS MUJERES COBIJARON

este camino que rompió fronteras y caminó el mundo: la luchadora lenca Bertha Cáceres, asesinada por su defensa del río Gualcarque, y Norita Cortiñas, de las Madres de Plaza de Mayo de Argentina, recientemente fallecida y recordada aquí por su mensaje internacionalista: "la única batalla que se pierde, es la que se abandona".

desinformemonos@gmail.com

**ENTREGA PRIMER INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2023** 

# Defiende Colmenares su gestión en la ASF ante críticas de legisladores

De 2 mil 258 auditorías, en 3% detecta anomalías por \$536 millones

### ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ

El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares Páramo, defendió ayer su labor ante críticas de legisladores que lo señalaron de "replegar" al organismo y de tener "una pésima gestión".

"Lo que se está practicando es una fiscalización imparcial", aseguró al entregar de manera virtual a la Cámara de Diputados el primero de tres informes parciales de la fiscalización de la cuenta pública 2023, y afirmó que los señalamientos en su contra tienen motivaciones políticas.

Esta entrega incluye 68 informes individuales de auditoría, equivalentes a 3 por ciento de las 2 mil 258 auditorías con las que se revisará la cuenta pública 2023, correspondiente al quinto año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. La ASF encontró probables irregularidades pendientes de aclaración por 536 millones de pesos, de los cuales 457 millones corresponden a gasto federalizado ejercido por estados y municipios. Los dos informes restantes se presentarán en octubre y febrero próximos.

"El tema es que siempre que hay cambios de gobierno se ha intentado a veces politizar nuestro trabajo, utilizarlo como tema de propaganda política y finalmente los resultados van a quedar", dijo Colmenares, quien no compareció en persona ante los legisladores por acuerdo de la comisión.

La diputada del PAN, María Elena Pérez-Jaén, criticó a Colmenares por no presentarse en la Cámara de Diputados y por lo que calificó como "una pésima gestión" en la ASF.

"Ha demostrado una total falta de respeto y compromiso con las obligaciones legales de la ASF, repetidamente ha faltado a la Cámara de Diputados para entregar los informes de la fiscalización, evadiendo a la Comisión de Vigilancia", aseveró la legisladora. "Este desprecio por el cumplimiento de las normativas establecidas socava aún más la confianza en la ASF".

René Figueroa, también del PAN,

acusó a Colmenares de haber "permitido el repliegue" de la ASF y de haber cesado a los auditores Muna Dora Buchahin -ex titular de la Dirección General de la Auditoría Forense del organismo y quien descubrió la trama de la estafa maestra para luego ser destituida de su cargo en mayo de 2018- y Agustín Caso Raphael, destituido en abril pasado, un mes después de que ante diputados reconoció que la ASF bajó de la cuenta pública 2022 la evaluación de la política educativa.

En la cuenta pública de 2019, Caso Raphael calculó en 331 mil millones de pesos el costo de la cancelación del aeropuerto en

Texcoco, pero ante las críticas del presidente López Obrador, la auditoría afirmó que el auditor cometió un error y lo dio de baja.

La diputada de Morena Inés Parra Juárez criticó que la entrega del informe se trató de un acto "extremadamente restringido a la libre participación de legisladores".

Por su parte, a nombre de Morena, el diputado Daniel Gutiérrez reconoció el trabajo de Colmenares y su equipo. Dijo que quienes están con el gobierno de López Obrador "somos los primeros en cuidar que el dinero se use bien y que si existen fallas, que la ASF las señale para corregir".



# Transportistas bloquean carreteras; exigen pagos por servicios para el Tren Maya

PATRICIA VÁZQUEZ, IVÁN SÁNCHEZ Y PATRICIA GUTIÉRREZ CORRESPONSALES

Transportistas de Quintana Roo, Puebla y Veracruz bloquearon ayer, entre cinco y seis horas, las carreteras federales Chetumal-Bacalar, Puebla-Veracruz y Poza Rica-Veracruz en demanda del pago de 90 millones de pesos por trasladar roca basáltica utilizada en la construcción del Tren Maya.

El cerco fue retirado después de que la organización Transportistas Unidos acordó con la Secretaría de Gobernación establecer una mesa de diálogo el próximo lunes para resolver el conflicto sobre dicho adeudo.

En Quintana Roo, el cierre vial empezó por la mañana, y ante la gran cantidad de vehículos que

intentaban pasar, los inconformes abrieron uno de los dos carriles. Realizaron el bloqueo a unos metros del puente que conduce a Campeche. A las 13 horas lo quitaron.

Sobre sus unidades colocaron mantas donde se leía: "Sedena, no más corrupción. Respondan por los actos de sus empresarios protegidos y lo que nos adeudan. ¡Paguen! Servidores de la Corrupción".

Los transportistas responsabilizaron al teniente Gabriel Jesús Lomelí Vera, encargado del tramo 4; al mayor Osvaldo Osorio Peñaflor, del 6, y al coronel Mario de Jesús Acevedo Hernández, del 7, además de los contratistas Ulises Ortiz Lozada y Nicolás Placencia.

En Puebla, desde las 9 hasta las 15:30 horas los agremiados a Transportistas Unidos bloquearon a la altura de la caseta de Amozoc de Mota, localizada en la autopista Puebla-Veracruz.

Mary Flores, vocera de la agrupación, expuso que desde hace cinco meses están a la espera del pago correspondientes al traslado de piedra basáltica para la construcción del Tren Maya.

Manifestó que los representantes de empresas que les deben incluso se han burlado de ellos cuando les llaman para cobrarles, por lo que tuvieron que recurrir al bloqueo para pedir la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Mientras, en Veracruz, los conductores de vehículos de carga sólo colocaron sus camiones a la orilla del camino, prácticamente sin interrumpir el paso de los automovilistas.

Con información de Alejandro Alegría

El titular de la Auditoría Superior (centro) durante una reunión con diputados en mayo pasado. Foto José Antonio López





**PASARON 18 AÑOS SIN NOVEDADES** 

# Recuperan restos de uno de los trabajadores de Pasta de Conchos

Familiares de los mineros fallecidos el 19 de febrero de 2006 mantienen un campamento en la entrada del lugar

LEOPOLDO RAMOS,

CORRESPONSAL SAN JUAN DE SABINAS, COAH.

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila recuperó ayer los segmentos de uno de los 63 trabajadores atrapados desde hace 18 años en la mina de carbón Pasta de Conchos. Las brigadas encontraron un cráneo y posteriormente otras partes en el yacimiento que explotó la madrugada del 19 de febrero de 2006, informó la dependencia.

Familiares de los mineros fallecidos mantienen un campamento afuera del sitio en espera de que el gobierno federal cumpla con el compromiso de sacar los restos de sus seres queridos de una zona de la mina en la que habría al menos 13 cuerpos.

Los brigadistas vestidos con casco y overol blanco que salieron del socavón con una camilla que contenía restos óseos de otro de los 63 mineros, provocaron el llanto y gritos de madres, viudas e hijos que esperaban noticias, informó el titular de la FGE, Gerardo Márquez Guevara.

Los segmentos que ayer fueron llevados a la superficie se encontraban justo donde autoridades suponen que estaban 13 obreros al momento de la explosión y los derrumbes.

La tragedia de la mina de carbón Pasta de Conchos, ubicada en el ejido Santa María del municipio San

Juan de Sabinas, propiedad de Grupo México, ocurrió por una explosión de gas metano que provocó el colapso de los túneles del socavón y dejó atrapados a 76 trabajadores, 11 de ellos lograron salir con vida, pero 65 no corrieron la misma suerte.

El 23 de junio de 2006, rescatistas sacaron el cadáver de Felipe de Jesús Torres Reyna y en los primeros minutos del 1º de enero de 2007 hicieron lo mismo con el de José Manuel Peña Saucedo. Pasaron más de 18 años sin novedad, hasta las 16:20 horas de ayer cuando llegaron a la superficie los segmentos de otro trabajador aún no identificado.

### "Tenemos mucha desconfianza"

La falta de avances significativos en la recuperación generó frustración y desconfianza hacia las autoridades y las empresas responsables. "Tenemos mucha desconfianza", dijo Martha Iglesias, hija de Guillermo Iglesias, uno de los fallecidos.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador renovó el compromiso de recobrar a los mineros de Pasta de Conchos y en 2020 ordenó la reactivación del rescate.

Además, prometió justicia para los trabajadores muertos y sus familias, pero los desafíos técnicos y logísticos retrasaron dichos esfuerzos; los cuerpos de la mayoría de los mineros permanecen en el socavón.

Familiares de los trabajadores muertos lloran en el acceso principal tras enterarse de la suspensión de rescate en febrero de 2006. Foto Marco Peláez

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social reportó avances en la planeación y ejecución de las labores de rescate. Equipos especializados comenzaron a laborar en la desgasificación y estabilización de los túneles colapsados, en un esfuerzo por garantizar la seguridad de los rescatistas y permitir la recuperación de los restos óseos.

Los parientes de los mineros y organizaciones de derechos humanos continúan vigilantes y exigentes en demanda de transparencia y celeridad en el proceso. "No descansaremos hasta que todos los cuerpos sean recuperados y se haga justicia para nuestros seres queridos", declaró Elvira Martínez, viuda de Vladimir Muñoz Delgado.

Ayer al mediodía representantes del gobierno federal informaron a las familias sobre el hallazgo.

"Vieron un cráneo flotando en el agua adentro de la mina; es duro, pero finalmente es un avance", exclamó Elizabeth Castillo Rábago, viuda de Gil Rico Montelongo.

"Aquí vamos a permanecer y quizá hasta mañana, pasado o hasta que den alguna respuesta de los hallazgos iremos a descansar", manifestó.

# A 29 años de Aguas Blancas siguen en espera de justicia

HÉCTOR BRISEÑO, CORRESPONSAL

ACAPULCO, GRO.

A 29 años de la masacre de Aguas Blancas, donde 17 campesinos fueron asesinados y hubo decenas de heridos a manos de la policía motorizada del gobierno de Guerrero, no se ha hecho justicia y los responsables, autores intelectuales y materiales siguen sin ser castigados, señaló la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS).

Norma Mesino Mesino, dirigente de la OCSS, exigió castigo a los responsables, así como la libertad de Antonio Barragán Carrasco, sobreviviente de aquel ataque, preso desde 2001 en Morelos, antes de concluya el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador y haga uso de la recién aprobada Ley de Amnistía

Durante la conmemoración de la masacre de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, ocurrida la mañana del 28 de junio de 1995, señaló que es un caso que marcó la historia de México, al indicar que "fue un hecho atroz que demostró que las prácticas de terrorismo de Estado, aplicadas por el gobierno mexicano en contra del pueblo en la década de 1970, seguían vigentes".

Expresó: "no basta con que el Presidente se pronuncie al respecto, o que el hecho hoy esté en los libros de texto, hace falta que haya justicia", que se castigue a los autores materiales e intelectuales que perpetraron el crimen.

Especificó que sigue sin haber justicia a pesar de que existe la resolución 3/96, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 23 de abril de 1996, que señala que existió violación grave a las garantías individuales de los gobernados en los acontecimientos de Aguas Blancas.

Recordó que la resolución concluye que de dicha violación, resultan responsables Rubén Figueroa Alcocer, gobernador de Guerrero (1993-1996) con licencia indefinida; José Rubén Robles Catalán, ex secretario general de Gobierno, y Antonio Alcocer Salazar, ex procurador general de justicia.

Mesino Mesino reprochó que "los responsables de la masacre viven en la impunidad, andan en las campañas políticas y en actos de las élites económicas y políticas de Guerrero, y se toman fotos sonrientes con personajes de su partido".

Agregó que "se sienten y se saben impunes. Gobiernos federales y estatales de diferentes partidos han pasado y ninguno ha mostrado voluntad política para enjuiciar a los responsables de la masacre de Aguas Blancas".

Reclamó el cumplimiento de la resolución 49/97 de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos, emitida el 18 de febrero de 1998, que pide ejercer las acciones penales correspondientes, con el fin de establecer las responsabilidades individuales de los altos funcionarios de Guerrero.

# Eligen a tres nuevos integrantes de la CIDH; mexicana queda fuera

DE LA REDACCIÓN

La asamblea general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) eligió ayer a tres nuevos miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CI-DH) en una votación en la que la especialista mexicana Leticia Bonifaz Alonso no resultó designada.

Por mayoría, Diego Moreno se convirtió en el primer paraguayo en ser elegido juez del organismo interamericano, tras obtener 16 votos, además de Alberto Borea Odría, de Perú, con 15 votos, y Ricardo Pérez Marique, de Uruguay.

En la 54 sesión de la asamblea, celebrada en Luque, Paraguay, participaron los 22 países firmantes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En una primera ronda de vo-

tación, Pérez Marique y Carlos Rodríguez Mejía, de Colombia, empataron con 12 sufragios, por lo que en una segunda vuelta el uruguayo logró 11, con los que fue reelegido, pues presidió el organismo en el periodo 2022-2023.

Los tres nuevos jueces de la Corte Interamericana, electos de entre cinco candidatos, tomarán posesión del cargo el 1º de enero de 2025 y concluirá el 31 de diciembre de 2030.

Bonifaz Alonso, doctora en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y la única mujer aspirante a la CIDH, sólo obtuvo 11 votos que fueron insuficientes en la primera ronda.

Diego Moreno y Borea Odría sustituirán a Humberto Sierra, de Colombia, y a Eduardo Ferrer, de México, quienes culminarán en diciembre su segundo mandato.



TODAVÍA HAY EXPEDIENTES EN REVISIÓN

# Confirma el Tribunal Electoral los conteos distritales para el Congreso

Determina que las cuentas fueron correctas // Por resolver, mil 183 juicios, la mayoría promovidos por PAN y PRD

FABIOLA MARTÍNEZ Y JESSICA XANTOMILA

Con rigor, los magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han confirmado hasta el momento todos los cómputos distritales de las elecciones de diputados y senadores, aunque todavía faltan expedientes por revisar de la elección del 2 de junio.

Entre las razones para declarar la inexistencia de las presuntas irregularidades se encuentra no sólo que las cuentas aritméticas sí estuvieron bien, por ejemplo, sino incluso porque los recursos de impugnación fueron ingresados algunas horas después del término del plazo legal para ello.

El análisis continúa y en las próxi-

mas semanas deberán desahogar, junto con la sala superior, un conjunto de mil 183 juicios: 251 contra la elección presidencial, 522 de diputaciones y 410 de senadurías, la mayoría promovidos por PAN y PRD.

En el caso de la presidencial, cuyo análisis corresponde a la sala superior, son 243 querellas de quienes impugnan los resultados consignados en las actas de cómputo distrital y ocho por nulidad de toda la elección.

A su vez, en diputaciones es también por resultados, e incluso por nulidad de la votación recibida en una o varias casillas, por errores aritméticos y contra la constancia de mayoría expedida por el Instituto Nacional Electoral.

Asimismo, en senadurías se alegan las mismas causas, aunque en 330 juicios se reporta que fue por "resultados consignados en las actas de cómputo distrital", supuesto no establecido en la ley.

A la vez, distintos proyectos de magistrados de la sala superior de este mismo TEPJF, que serán puestos a votación posiblemente el próximo miércoles, confirman el criterio de no entrar al fondo de los asuntos debido a que los recursos de reconsideración (vía para que lleguen a la máxima instancia) fueron depositados a destiempo (principalmente promovidos por el PAN), mientras para otros, de Movimiento Ciudadano, se propone su desechamiento porque fueron tramitados por la representación nacional de este partido, no por la local. En otro expediente, igual de la oposición, se perfila su desestimación porque no trae firma del inconforme.

### Anulan candidatura a deudor alimentario

En la sesión de este viernes de la sala regional del TEPJF con sede en Toluca—correspondiente a la quinta circunscripción—se declaró inelegible a Luis Alberto Carballo Gutiérrez, de la coalición integrada por Morena, PT y PVEM por el distrito federal 23 (Lerma de Villada), por ser deudor alimentario. Por tanto, se dará la constancia a su suplente.

El magistrado presidente de dicha sala, Alejandro David Avante, explicó que aun cuando la persona afirme que ya regularizó los pagos, era deudor al momento en que fue inscrito como candidato.

Sólo en esta sala fueron confirmados los cómputos distritales de diputaciones, "al desestimar los planteamientos": indebida integración de casillas, permitir votar a ciudadanos sin credencial y por hechos de violencia o irregularidades graves, como intervención del gobierno federal y errores aritméticos, entre otros elementos.

Una situación parecida se registra en las otras salas regionales, una por cada circunscripción. Por ejemplo, la ubicada en Xalapa confirmó cómputos impugnados por PAN y PRD para las entidades del sur del país. Sólo esta sala recibió 162 juicios de inconformidad, la mayoría promovidos por PAN y PRD, para entidades como Oaxaca, Veracruz y Chiapas.

# Realiza el PRI su propio análisis de las reformas del Presidente

DE LA REDACCIÓN

Un día después de la apertura del parlamento abierto sobre la reforma al Poder Judicial de la Federación, el PRI realizó su propio seminario para analizar los alcances de la propuesta y construir una postura "que beneficie a México y garantice la imparcialidad en el acceso a la justicia", señaló el dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno Cárdenas, *Alito*.

Según un comunicado del partido, en la sede nacional del *tricolor*, Jorge Alcocer Villanueva, ex diputado federal, "ayudó a dimensionar las implicaciones de realizar una elección judicial extraordinaria, como propone la reforma".

Por la Barra Mexicana de Abogados, acudieron Antonio Arámburu Mejía, Claudia Aguilar Barroso y Francisco González de Cossío; también participaron Javier Martín Reyes y Diego Valadés, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

El dirigente nacional del *tricolor* expuso que con este tipo de diálogos ayudan a fortalecer el trabajo de su partido en el Congreso.

# Exponen consejeros algunos incidentes en la operación del PREP el 2 de junio

JESSICA XANTOMILA Y FABIOLA MARTÍNEZ

Aunque es uno de los proyectos más exitosos del Instituto Nacional Electoral (INE), el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), tanto del proceso electoral federal como el de los locales, no estuvo exento de incidencias en la jornada del pasado día 2.

En la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, la consejera Dania Ravel informó que en el PREP federal, el proceso de las actas del voto anticipado y de personas en prisión preventiva no fue el óptimo, pues no se siguió el mecanismo avalado por el Consejo General del INE.

"Se decidió aprobar un método alterno en el que esas actas simplemente no pasaron por el proceso técnico operativo, desatendiendo con eso una instrucción del Consejo General", además de que el oficio por el que se determinó lo anterior, no le fue enviado a ninguna de las consejerías que integran la citada comisión, afirmó.

El impacto, dijo, es que no todas las actas del voto de las personas en prisión preventiva fueron cargadas. No obstante, el consejero presidente de la comisión, Martín Faz, aseguró que estas observaciones no son determinantes para los resultados globales, ya que "representan una proporción pequeña de la votación en su conjunto".

Ravel agregó que otro de los incidentes registrados fue que en el sitio de publicación del PREP, en el apartado de senadurías se expuso de forma errónea la fórmula de candidatos, debido a que en lugar de que se presentara el nombre del titular de la primera y segunda fórmulas, se cargaron los del propietario y suplente de la primera.

En cuanto a la operación del PREP de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (Oples), el encargado de despacho de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, Manuel de Brasdefer, destacó que en 30 casos se registraron porcentajes de captura de actas mayores a 93 por ciento, con excepción de Chiapas (77.47) y Jalisco (83.76).



Proceso para el voto anticipado no fue el óptimo

Indicó que según lo reportado por los Oples, esta situación se debió a la complejidad del número de partidos políticos contendientes, coaliciones registradas y de posibles combinaciones.

En este sentido, la representación de Morena solicitó que se establezca un seguimiento a lo que sucedió en Jalisco, entidad donde impugnó la elección de gobernador.

De Brasdefer expuso que en el caso del PREP de Aguascalientes y la Ciudad de México, se presentaron intermitencias en el sitio de publicación.

En tanto, las consejeras Ravel y Carla Humphrey, así como el consejero Faz manifestaron su inconformidad ante la Dirección Jurídica del INE por no avanzar en interponer un juicio electoral contra el gobierno de Veracruz—como se le solicitó desde abril—, al no aceptar que las personas en prisión preventiva en esa entidad pudieran votar.

Por otra parte, el Grupo de Trabajo Conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero reconoció que en el voto presencial en consulados hubo incidencias, ya que se registró que cinco equipos de identificación, tres de votación, cuatro grabadoras y ocho urnas electrónicas "presentaron fallas que ya no pudieron solventarse".

# **DEBATE GRINGO** JERGE









# INFANCIA Y SOCIEDAD

Narcisistas malignos

### ANDREA BÁRCENA

Sicólogos y siquiatras estadunidenses ponen en duda la salud mental de Donald Trump, ya que su comportamiento cumple todos los rasgos del narcisismo maligno, trastorno de personalidad que, desde 1964, fue definido por Erich Fromm como la quinta esencia de la maldad humana; describió a los narcisistas malignos así: "son personas con aires de grandeza, faltas de empatía y que disfrutan haciendo daño a los demás".

SICOANALISTA, SICÓLOGO SOCIAL y filósofo, testigo de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, Fromm consideró que el narcisismo maligno podría ser la peor de todas las patologías como germen de los comportamientos más lesivos para la humanidad. Actualmente, la personalidad narcisista está entre los trastornos del grupo B en el internacional DSM-5 (Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales). Los rasgos más comunes son los siguientes: se autoperciben superiores (delirio de grandeza, que en realidad encubre sentimientos de inferioridad). No sienten empatía ni remordimientos. Desprecian los derechos de los demás. Son impulsivos, usan a las personas como instrumentos. Engañan, se autoengañan y tienen comportamientos destructivos. Tienen necesidad de ser siempre el centro de atención (su baja autoestima demanda refuerzos externos, validación y sentirse admirados). Tienen pensamiento paranoico que les hace creer que hay gente en su contra y son sádicos (no dudan en ser crueles, hacer crítica mordaz y disfrutan al manipular y humillar a los demás).

### PARA COMPRENDER CÓMO

las experiencias infantiles pueden incidir en este trastorno, hay que leer a la prestigiosa siquiatra suiza Alice Miller: Por tu propio bien, El drama del niño dotado y otros.

EN EL CASO de Donald Trump se cree que le afectó mucho cuando a los 13 años fue arrancado de su casa familiar y enviado a una escuela militar, en donde él y sus compañeros eran golpeados por hombres adultos. Seguramente hay en su historia otras experiencias dolorosas más tempranas, violentas o de abandono que afectaron su personalidad. Los narcisistas malignos—dicen otros estudiosos del tema—sólo necesitan las circunstancias adecuadas para convertirse en tiranos.

ESTE TEMA RECUERDA lo dicho por Stephen King "Los monstruos son reales y los fantasmas también: viven dentro de nosotros y, a veces, ellos ganan".

infanciadestinoes@gmail.com

# Exigen empleados pago de salario; IPN, con adeudos, responde firma

LAURA POY Y ALEJANDRO ALEGRÍA

Integrantes de la comunidad politécnica y trabajadores de limpieza de la empresa Got Und Glück marcharon de la Plaza Roja de la unidad académica Adolfo López Mateos del Instituto Politécnico Nacional (IPN), campus Zacatenco, a las oficinas de la dirección general de esa casa de estudios para exigir que se garanticen condiciones dignas de contratación y trabajo, luego que la citada compañía, subcontratada por el Politécnico, adeuda dos meses de salario a los empleados.

Además, personal administrativo, profesores y alumnos rechazaron la aprobación de diversas reformas al Reglamento Interno del IPN, que ayer se preveía que el consejo general consultivo lo aprobara; sin embargo, en sesión virtual no se propuso el tema.

Samuel Sotelo Crespo y María Elena Góngora, trabajadores de apoyo del IPN e integrantes del bloque democrático de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de la sección 11, denunciaron que "con el modelo de educación neoliberal se fueron perdiendo miles de plazas de trabajadores y al menos 6 mil corresponden a tareas de limpieza, jardinería y vigilancia, cuyas funciones fueron entregadas a empresas privadas, para lo que cada año el instituto Politécnico destina

hasta 300 millones de pesos".

Tras concluir la movilización, los inconformes con la empresa, que fue inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública, insistieron en que "no queremos nada por encima de lo que establece la ley, que es el derecho a un trabajo digno y al pago de nuestros salarios, pues llevamos dos meses sin cobrar".

También participaron profesores y alumnos quienes denunciaron que "no ha existido un verdadero diálogo con las autoridades centrales de la escuela y que ahora se pretenda aprobar las reformas al reglamento, luego de una consulta simulada en la que no participó ni 10 por ciento de la comunidad, nos parece que es una clara imposición que sólo perpetua los mecanismos de corrupción y arbitrariedad".

Sotelo Crespo destacó que la comunidad "ve con preocupación la llegada a cargos directivos y de subdirección, en las escuelas superiores y de educación media superior, a personas que no cuentan con la experiencia o que nunca han dado clase en esta casa de estudio, por lo que rebajar o eliminar requisitos, simplemente abre el camino para que cualquiera que pertenezca a los grupos de poder pueda actuar con total impunidad".

Los inconformes anunciaron que se mantendrán las acciones de protesta y que el próximo 7 de julio llamaran a una nueva marcha.

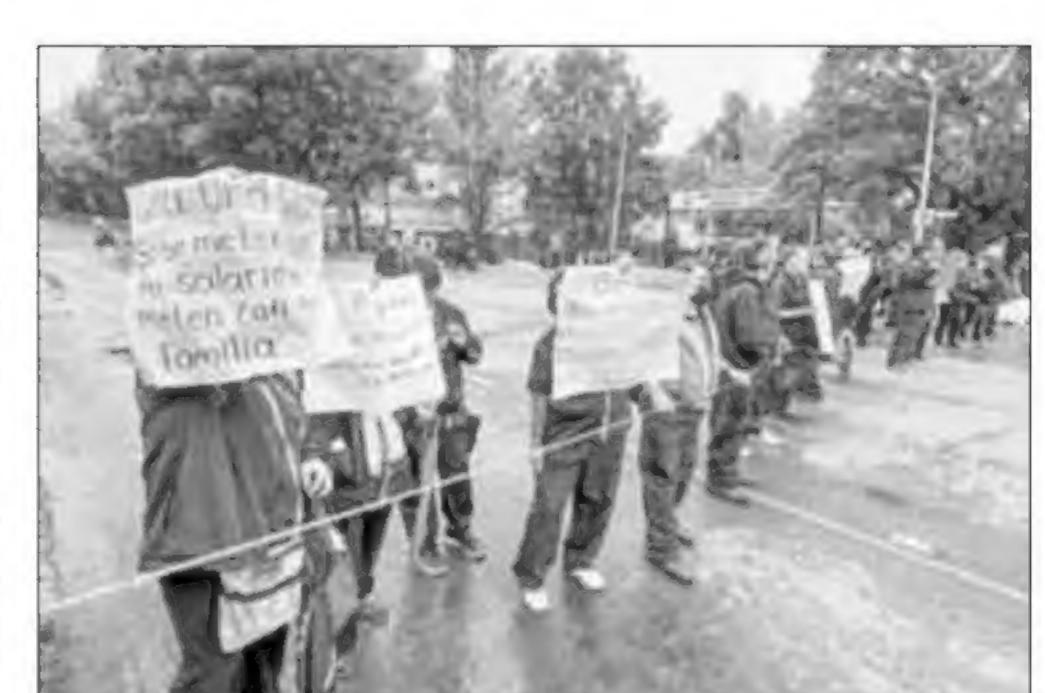

### Información falsa

La empresa de limpieza Gott Und Glück acusó que el Instituto Politécnico Nacional ha divulgado "información falsa y dolosa" para desacreditar a la firma, con la cual la institución tiene un adeudo de 30 millones de pesos por los servicios prestados entre marzo y junio. A través de un comunicado, la empresa dijo que el IPN miente "al afirmar que el personal de nuestra empresa no cuenta con seguridad social, de lo cual se tiene evidencia con sus constancias de afiliación al IMSS".

La compañía indicó que la institución no ha otorgado las facilidades necesarias para que la firma cumpla en los términos convenidos el contrato, pues acusó que el IPN negó el ingreso del personal de la ▲ Trabajadores contratados por la empresa Gott Und Glück bloquearon vialidades esta semana. Foto Alfredo Domínguez

empresa a las instalaciones para iniciar el servicio, impidió nuevas contrataciones, hostigó e intimidó a representantes y trabajadores de la firma.

Dio a conocer que desde marzo, el servicio de limpieza se ha realizado sin falta, ya que se han hecho cargo de todos los gastos, erogando más de 130 millones de pesos entre ese mes y junio.

Reiteró que a pesar de las irregularidades y que no ha podido cumplir con las obligaciones hacia los trabajadores, *Gott Und Glück* ha financiado el proyecto

# Nuestra vieja y nueva política exterior

JOSÉ M. MURIÀ

esde que los gobiernos emanados de la revolución mexicana empezaron a relacionarse con el exterior, fueron estableciendo unos cuantos principios básicos que normaron durante mucho tiempo tanto la conducta de cada uno de los diplomáticos mexicanos en el extranjero como las directrices mismas de la propia Cancillería.

Destacaron en tiempos remotos personajes como Isidro Fabela, Genaro Estrada, Narciso Bassols y, poco después, Jaime Torres Bodet, quienes le dieron a nuestra política exterior un sello que, además de ser motivo de orgullo de la nación entera y un legítimo motivo para presumir, dio por resultado la salvación de muchísimas vidas humanas, asaz valiosas en su mayoría, así como proporcionar cobijo seguro y un hábitat razonablemente cómodo a tantos y tantos perseguidos de muchísimas partes. El derecho de asilo era en verdad un motivo de presumir para los mexicanos y de gratitud para los perseguidos que fueron acogidos por nosotros.

Hablar de México durante muchos años, en el ámbito internacional, era referirse también al derecho de autodeterminación de los pueblos y la no intervención en los asuntos internos de las naciones, la solución pacífica de las controversias, en fin: "el respeto al derecho ajeno".

Hasta fines de los años ochenta me tocó incluso sentirlo en carne propia, en diferentes campos, México era un país muy respetado en el ámbito internacional.

Al comenzar los noventa "la burra empezó a torcer el rabo" y cada vez fuimos de mal en peor, para que culminara la degradación gracias al presidente Vicente Fox cuando, incluso, por andar de barbero con la derecha española de marcada tendencia fascistoide, cometió la atrocidad de entregarle gente que se había asilado en México en años anteriores. No pienso en los republicanos, por supuesto, sino enemigos modernos de la dictadura. Algunos de ellos, lo cual fue en verdad monstruoso, ya tenían la nacionalidad mexicana e hijos nacidos aquí.

"La mata siguió dando" echando a perder el prestigio anterior y perdiendo del todo la dignidad hasta que, un buen día, gente de ideas antiguas volvió a encargarse de las relaciones exteriores. Quien hacía cabeza era un tal Marcelo Ebrard y se empezó a recuperar la dignidad. Recuérdese que, por ejemplo, gracias a México y Uruguay, no se cometió el atentado de la OEA contra Venezuela, entre otras cosas... Y la mata ha seguido dando, aunque tantos años de "neoporfirismo" dieron pie a que se incrustaran muchos indeseables en el servicio exterior mexicano, que no es fácil erradicar porque ya "sentaron plaza", pero al menos en terrenos que conozco hay consulados como el de Barcelona en los que resucitó la dinámica y la dignidad.

Doña Alicia Bárcena substituyó a Ebrard y mantuvo el mismo ritmo, de manera que, desde afuera, casi no se notó la permuta. Antes bien, cobró nuevos bríos.

Todo parece indicar que será sucedida por otra carta excelente: Juan Ramón de la Fuente, después de un intenso entrenamiento en la Organización de las Naciones Unidas, donde también se hizo sentir que México volvía a las andadas, de manera que las esperanzas de que los viejos y nuevos principios sigan campeando en el edificio que se llama Tlatelolco, aunque se halle en la avenida Juárez.

Mi admirado Juan Ramón, para colmo, tiene la experiencia de haber capitanea-do con mano firme y sabia un monstruo llamado UNAM y lo hizo muy bien. No me cabe duda de que su gestión resultará también para la recuperación cabal del prestigio que México tuvo antaño.

Dicho de otro modo, doña Claudia, para mí, empieza con el pie muy derecho.



"LO QUE SOMOS ES POR LOS DOCENTES"

# Se despide el Presidente del magisterio; "conté con su apoyo", dice

**EMIR OLIVARES** Y ARTURO SÁNCHEZ

El presidente Andrés Manuel López Obrador se despidió del magisterio del país a unos meses del fin de su mandato. Destacó la labor de los docentes y les agradeció porque "siempre nos apoyaron".

En un videomensaje que se posteó ayer en las redes sociales de la Secretaría de Educación Pública, el mandatario federal destacó: "lo que somos se lo debemos a nuestras maestras y maestras".

A unos días de que concluya el ciclo escolar 2023-2024 (el 16 de julio) y frente al próximo relevo en la Presidencia de la República, el tabasqueño remarcó que hay dos piezas fundamentales para la formación de los individuos: la familia y la escuela.

"Estoy por terminar mi mandato y quiero agradecerles porque conté con el apoyo de los trabajadores de la educación. Con el apoyo de las maestras, de los maestros, llevamos una muy buena relación."

Refirió que en el pasado no era así, pues en sexenios anteriores se maltrató a los mentores y se les culpó del retraso educativo en el país, cuando son varios los factores que impiden el avance en la instrucción académica, como la pobreza, las condiciones de vulnerabilidad, la falta de alimentación, entre otros.

"Estoy terminando mi gobierno y hemos llevado muy buena relación, de respeto. ¿Cómo vamos a hablar mal de nuestras maestras, de nuestros maestros? Lo que somos se lo debemos a nuestras maestras, a nuestros maestros."

### El recuerdo de sus profesores

Destacó que él es lo que es gracias a sus mentores y rememoró a varios de los profesores con los que se cruzó a lo largo de su vida académica, desde primaria hasta la educación superior.

Reiteró que en tres meses concluirá su mandato. "Ya termino mi ciclo. Me jubilo porque trabajé bastante por la transformación de nuestro querido México. Voy con mi conciencia muy tranquila y agradeciéndoles mucho porque siempre nos apoyaron. No hubo, en mi gobierno, paros. Nunca dejaron de dar clases", como sucedía en el pasado.

Para obtener estos resultados, sostuvo, "todo consistió en que nos entendimos porque, primero, les respetamos".

Refrendó además los ejes de la llamada Nueva Escuela Mexicana de mejoras salariales y reformas para la jubilación del magisterio; las 12 millones de becas para alumnos de familias de escasos recursos con las

que se redujo la deserción escolar además de que hubo nuevos contenidos de libros de texto gratuitos.

"Entonces, pues, felicitaciones por el fin del ciclo (escolar) y a seguir trabajando por el bien de los demás y sacando adelante a nuestro querido México. Y muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias por lo que ustedes hacen, por la contribución al desarrollo de nuestro país; un abrazo".



▲ Andrés Manuel López Obrador dijo que en otros sexenios se culpó a los maestros del retraso educativo. Foto Presidencia



# Avala comisión de diputados que entes públicos paguen con inmuebles al Infonavit

Con esta reforma, el instituto podría "sanear sus finanzas" y las de organismos que le adeudan

### **FERNANDO CAMACHO SERVÍN**

La Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados aprobó ayer una iniciativa de reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) que permitiria a este organismo aceptar bienes inmuebles de entidades públicas para que con ellos paguen sus adeudos u obligaciones patronales.

Durante la reunión de trabajo de esa comisión, su presidente, la petista Lilia Aguilar, explicó que el proyecto busca reformar o adi-

cionar al menos tres artículos de la norma que regula el Infonavit para darle la facultad de "aceptar bienes inmuebles como dación de pagos de entes públicos, entidades federativas, municipios y organismos públicos descentralizados".

Lo anterior, aseveró, podría aplicarse cuando estos últimos no cuenten con liquidez para cumplir sus obligaciones patronales en materia de vivienda y deseen pagar total o parcialmente sus adeudos por concepto de aportaciones y descuentos.

Para que esto se realice, puntualizó Aguilar, hay varios candados, entre ellos que el inmueble esté libre de gravamen, haya sido debidamente valuado por las autoridades especialistas en la materia y se acepte sólo por 80 por ciento del valor de dicho avalúo.

La titular de la Comisión de Seguridad Social de San Lázaro, Ivonne Cisneros (Morena), presente en la sesión, indicó que con esta iniciativa

# EN HONOR A MARIANA, VÍCTIMA DE FEMINICIDIO



▲ Con un acto simbólico en inmediaciones del Ángel de la Independencia, Irinea conmemoró el 14

aniversario luctuoso de su hija Mariana Lima Buendía, víctima de feminicidio. Foto Cuartoscuro

el Infonavit podría "sanear sus finanzas" y las de los organismos que tienen deudas con él. "Se permitiría la liquidación de deudas muy añejas que tiene el propio instituto, pero también sería una posibilidad de fondeo y financiamiento del mismo", aseguró.

Además, el Infonavit tendría la

posibilidad de allegarse de terrenos e inmuebles que le sean útiles para diversos fines, como el desarrollo de vivienda. "No podemos ya seguir simplemente observando los grandes adeudos que tienen varias instituciones de gobiernos estatales, municipales y de organismos públicos descentralizados, sin to-

mar medidas de solución", expresó Cisneros, quien aseguró que la propuesta ya contaba con el visto bueno del propio Infonavit.

La iniciativa de reforma fue aprobada por 19 votos a favor y se envió a la mesa directiva de San Lázaro para que continúe con el trámite legislativo.

# Humillación

**FABRIZIO MEJÍA MADRID** 

unos 100 días del término de su sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo algo que me dejó pensando: "Cuando se lucha por una causa justa se debe estar dispuesto a pagar cuotas de humillación". Sin duda, los últimos seis años han repartido de otra forma los reconocimientos sociales. Para poner dos ejemplos: se apreció por primera vez a los migrantes mexicanos en Estados Unidos y se despreció a los intelectuales neoliberales de la "transición democrática", la misma que se cimentó con varios fraudes electorales. Al Presidente mismo, a sus hijos y esposa también, se les ha -digamos- "difamado", por no adjetivar de otra manera la millonaria campaña orquestada por la ultraderecha, para situarlo como aliado de narcotraficantes. Y, de hecho, la frase del Presidente fue su reacción a que el patrocinador del Prian, Claudio X. González, le llamara "enano moral". Pero el tema de la humillación no es menor. Ser ofendido y despreciado, avergonzado públicamente, son acciones, como escribió Hannah Arendt, del ámbito político, no del personal. Por ello, el Presidente la desplaza hacia la causa justa.

En el ensayo que le dedicó al tema, a partir de un libro de memorias de Stefan Zweig, Arendt establece una diferencia crucial: "El hombre de negocios sólo conoce el éxito o el fracaso, y su única deshonra es la pobreza. El escritor, por su parte, solamente conoce la fama o el anonimato, y su única deshonra es el anonimato. Honor y deshonor son conceptos políticos". Con cierta rudeza

innecesaria ante las memorias del escritor judío suicidado, Hannah Arendt critica la burbuja vienesa que se infla con la despolitización de sus artistas: la veneración hacia el "genio", la vida pública como un teatro o una opereta decidida de antemano por los poderes oligárquicos, la celebridad como única vía de los excluidos para ser aceptados por una sociedad cada vez más jerárquica, disciplinaria, antisemita, guerrerista y creyente en la superioridad racial. Una decadencia que Europa experimentó en 1933 y que hoy, a casi 100 años, parece volver sin el menor descrédito.

Lo que la filósofa alemana y estadunidense trata de entender del escritor austriaco que se creyó miembro del selecto grupo de las celebridades cosmopolitas es el cambio en una sociedad que lo encumbró y luego lo dejó sin nacionalidad, deshonrado por ser judío y orillado a una emigración sin pasaporte. Lo que está tratando de entender es, al fin de cuentas, su suicidio, al que sólo menciona una vez. Describe, entonces, una ignominia que no es hacia la persona de Stefan Zweig ni a su evidente talento literario, sino hacia su despolitización, a su incapacidad para ver cómo ser y permanecer célebre era la única forma de pertenecer a una sociedad tan excluyente. Escribe Arendt: "Ni su propio éxito ni la fama alcanzada por sus obras bastaron para saciar una vanidad que, aunque escasamente relacionada con su carácter y hasta posiblemente contraria a él, estaba profundamente enraizada en una visión del mundo que, impulsada por la búsqueda del 'genio natural', del 'poeta hecho carne', consideraba que la vida sólo valía la pena si se desarrollaba en medio de una atmósfera de fama, en el seno de la élite de elegidos. La insufi-

ciencia del propio éxito, el deseo de convertir la fama en un ambiente social, de crear una especie de casta de hombres ilustres, una sociedad de celebridades, esto es justamente lo que define a los judíos de aquella generación y lo que los distingue esencialmente de la manía del genio propia de la época. Entre los excluidos de la sociedad, entre los apátridas, la fama, el éxito fue un instrumento para procurarse un entorno, una patria".

El cosmopolitismo de esa burbuja de celebridad internacional se transforma con la Segunda Guerra Mundial en la errancia de los cientos de miles de refugiados que se apilan en barcos, estaciones migratorias y hoteles de paso para escapar de Europa. Como el propio Zweig, que termina suicidándose en 1942 en Petrópolis, Brasil, Hannah Arendt lo despide con estas palabras: "No existe duda alguna de que fue precisamente para esto para lo que Stefan Zweig se entrenó durante toda su vida, para estar en paz con el mundo, con el entorno, para mantenerse elegantemente alejado de toda lucha, de toda política. Para este mundo, con el que Zweig hizo las paces, ser judío fue y es una deshonra, para la que ya no hay escapatoria individual alguna en la fama internacional, sino única y exclusivamente en la política y en la lucha por el honor de todo el pueblo".

Pero hay otra dimensión a esta diferencia entre la caída en desgracia personal y la deshonra pública. Para entenderla quizás sea justo recordar que nace cuando se incluye a los plebeyos en cargos como el Senado romano. Hasta el siglo IV antes de nuestra era, los cargos públicos eran exclusivos de la élite económica. Pero a partir del plebiscito Ovinium, un plebeyo puede acceder a ellos por sus virtudes públicas. La contraparte es la ignominia, el descrédito civil y la exclusión de los cargos antes asegurados por haber nacido privilegiado, cuando no la expulsión de un gremio o una comunidad. Maquiavelo hace la distinción entre calumnia y acusación. La primera, cualquiera la hace. En la segunda se necesitan pruebas y testigos. "Donde priva la calumnia es donde hay menos acusación", escribe. Es justo de lo que hablamos cuando hablamos de la apariencia y la verdad. No se puede humillar con una calumnia. Sólo hay ignominia en una acusación.

La conciencia de ser un paria obtiene en Marx una dimensión colectiva cuando escribe a los 25 años: "La opresión real hay que hacerla aún más pesada, añadiéndole la conciencia de esa opresión; hay que hacer la ignominia más ignominiosa, publicándola". A lo que se refiere es a compartir la humillación con los otros oprimidos y dejar de sentir vergüenza personal. Lo que propone Marx es un cambio desde la culpa individual hacia la deuda social. La humillación se convierte en reclamo. Es por eso que me quedé pensando en la frase de Andrés Manuel. Los que se quejan de ser rechazados en sus mañaneras no son capaces de ver las décadas de exclusión de los demás, los más pobres y vulnerables. Ven sólo su nombre propio, su credibilidad individual, expuesta por decir mentiras, hacer comparaciones inútiles o fabricar noticias falsas.

Tomar conciencia de la injusticia significa, en primera instancia, compartirla. Y, sin duda, todas las calumnias contra el Presidente las han sentido como propias los millones que lo respaldan. De ahí que este texto sea, también, de afinidad.



# Por accidentes de tránsito, 3 mil 500 decesos al día en el mundo, alerta Salud Justa

**LAURA POY SOLANO** 

En el mundo cada día mueren 3 mil 500 personas a causa de accidentes de tránsito, que suman 1.3 millones de decesos prevenibles al año y más de 50 millones de traumatismos que podrían evitarse, alertó la organización Salud Justa, la cual destacó que en la próxima década se estima que los decesos lleguen a 13 millones.

En conferencia de prensa, enfatizó que la seguridad vial es un "problema crítico de salud pública" que debe ser atendido. En México, señalaron especialistas de diversas organizaciones, como Quetzali Ramos, de Polithink; Areli Carreón, de Bicitekas, y Stephan Brodziak, de El Poder del Consumidor, entre otros, que sólo en 2020 fallecieron 13 mil 630 personas en siniestros viales, lo que representa 11 muertes por cada 100 mil habitantes.

De éstas, 18.6 por ciento ocurrieron por atropellamiento; 14.5 por ciento eran ocupantes de vehículos; 14.5 se dieron en accidentes de motocicleta, y 0.8 por ciento (111 casos) eran ciclistas. Además, "no se tienen mayores detalles de quienes y cómo ocurrieron los decesos" en 51.3 por ciento de los incidentes viales.

En el contexto del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030, lanzada por la Organización de Naciones Unidas, subrayaron que se hizo un llamado a los estados miembros para reducir las muertes y traumatismos debido al tránsito en por lo menos 51.3 por ciento.



Se incluyen tres acciones centrales para contener los accidentes viales: garantizar la seguridad al caminar, andar en bicicleta y utilizar el transporte público. Además, se Castillo debe garantizar el uso de carreteras en buenas condiciones, al igual que

Claudia Moreno, de Salud Justa, aseguró que la inseguridad vial "es un problema de salud pública, porque los accidentes de tránsito se encuentran también entre las principales causas de muerte de la población, principalmente los jóve-

los vehículos, y fortalecer la prác-

tica de comportamientos seguros.

Finalmente, comprometer atención

de emergencia oportuna y eficaz.

Recordó que los traumatismos

nes de 15 a 29 años".

▲ En 2020, perecieron 13 mil 630 personas en incidentes viales, es decir, 11 por cada 100 mil habitantes del país. Foto Luis

causados por el tráfico "generan para los gobiernos costos de aproximadamente 3 por ciento del producto interno bruto y hasta de 5 por ciento en los países de ingresos bajos y medianos".

Agregó que como colectivo de la sociedad, Salud Justa impulsa la armonización de las leyes, que permitan avanzar en el fortalecimiento de la seguridad vial en México, a fin de disminuir las muertes por esta causa hasta en 50 por ciento.

# Consumen metanfetamina la mitad de quienes se tratan alguna adicción: Conasama

En México, cerca de 50 por ciento de las personas que solicitan atención médica por alguna adicción consumen metanfetamina, por lo que es la primera causa de asistencia a los servicios de salud por uso de narcóticos.

Por ello, Juan Manuel Quijada, titular de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama), presentó en Tijuana, Baja California, la Guía técnica de trabajo de campo y caja de herramientas para el abordaje de consumo de metanfetamina y fentanilo en México, dirigida al personal de salud que tiene contacto con usuarios de dichas sustancias.

En la presentación, a la que asistió el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Ruy López Ridaura, el titular de la Conasama expuso que la prevención y atención a las adicciones se realiza en un contexto de cooperación intersectorial y con perspectiva de reducción de riesgos y daños para

quienes deciden no dejar de consumir estas drogas. Explicó que la guía es fruto del trabajo conjunto entre Conasama, instituciones académicas y el Programa de Cooperación Birregional Unión Europea-América Latina y el Caribe sobre Políticas de Drogas.

El coordinador de Estrategias Nacionales de Conasama, José Javier Mendoza Velásquez, señaló que la guía refuerza las acciones de prevención del consumo, particularmente de fentanilo y

metanfetamina.

Señaló que la inclusión social es esencial para prevenir el consumo de sustancias como las mencionadas. Quienes luchan contra la adicción deben tener acceso a tratamientos efectivos y dignos, sin ser estigmatizados. Esto incluye programas de rehabilitación y reintegración social que respeten y promuevan sus derechos humanos, así como redes de apoyo comunitario.

De la Redacción

# Reinstala la Ssa el Sistema de Gestión de Incidentes por aumento de casos de dengue

**LAURA POY SOLANO** 

La Secretaría de Salud (Ssa) informó que ante el incremento de casos de dengue en América y nuestro país, se reinstaló el Sistema de Gestión de Incidentes en Salud Pública, como instancia responsable de la dirección, control y coordinación de las acciones de respuesta para el control de esta enfermedad.

De acuerdo con datos de la Dirección General de Epidemiología, a la fecha se han reportado 18 mil 631 casos, de los cuales 9 mil 12 fueron graves o con signos de alarma y 9 mil 619 corresponden a contagios no graves.

En la semana epidemiológica 25 (con corte al 26 de junio), la dependencia federal reportó que los estados con mayor incidencia de casos confirmados son Colima, Tabasco, Guerrero, Nayarit y Campeche.

Agregó que 57 por ciento de los contagios confirmados del país se concentran en Guerrero (3 mil 652), Tabasco (2 mil 785), Veracruz (mil 693), Michoacán (mil 285) y Chiapas (mil 218).

En la sesión de instalación, el director general de Epidemiología y coordinador de dicha instancia, Gabriel García Rodríguez, explicó que el sistema de gestión opera con una estructura organizacional común, con la responsabilidad de administrar los recursos asignados para cumplir los objetivos de control del dengue.

Detalló que este sistema opera con las siguientes secciones: seguridad, comunicación, información en salud, planificación, operaciones, logística y administración y finanzas.

Indicó que su estructura es flexible, por lo que puede ampliarse de acuerdo con las necesidades de respuesta ante la situación de la enfermedad, con base en la NOM-010-SSPC-2019, que señala los requisitos básicos para la puesta en marcha del Sistema de Comando de Incidentes y en la metodología

del Programa de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud.

La Ssa agregó que en México circulan los cuatro serotipos de dengue, de los cuales el DENV-3 registra la mayor proporción, seguida del DENV-1 y DENV-2, además de la presencia de los mismos genotipos durante las pasadas dos décadas.

Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud informó que es la enfermedad transmitida por mosquitos con más casos en la historia y con más epidemias cíclicas cada tres a cinco años.

Con más de 4 millones 600 mil casos y 2 mil 363 defunciones en 2023, fue el año con más registros en la historia de la enfermedad en América.

Indicó que durante el primer semestre de este año, un total de 43 países y territorios reportaron 9 millones 386 mil 82 casos, "cifra dos veces mayor comparada con los 4 millones 617 mil 108 registros en todo 2023".

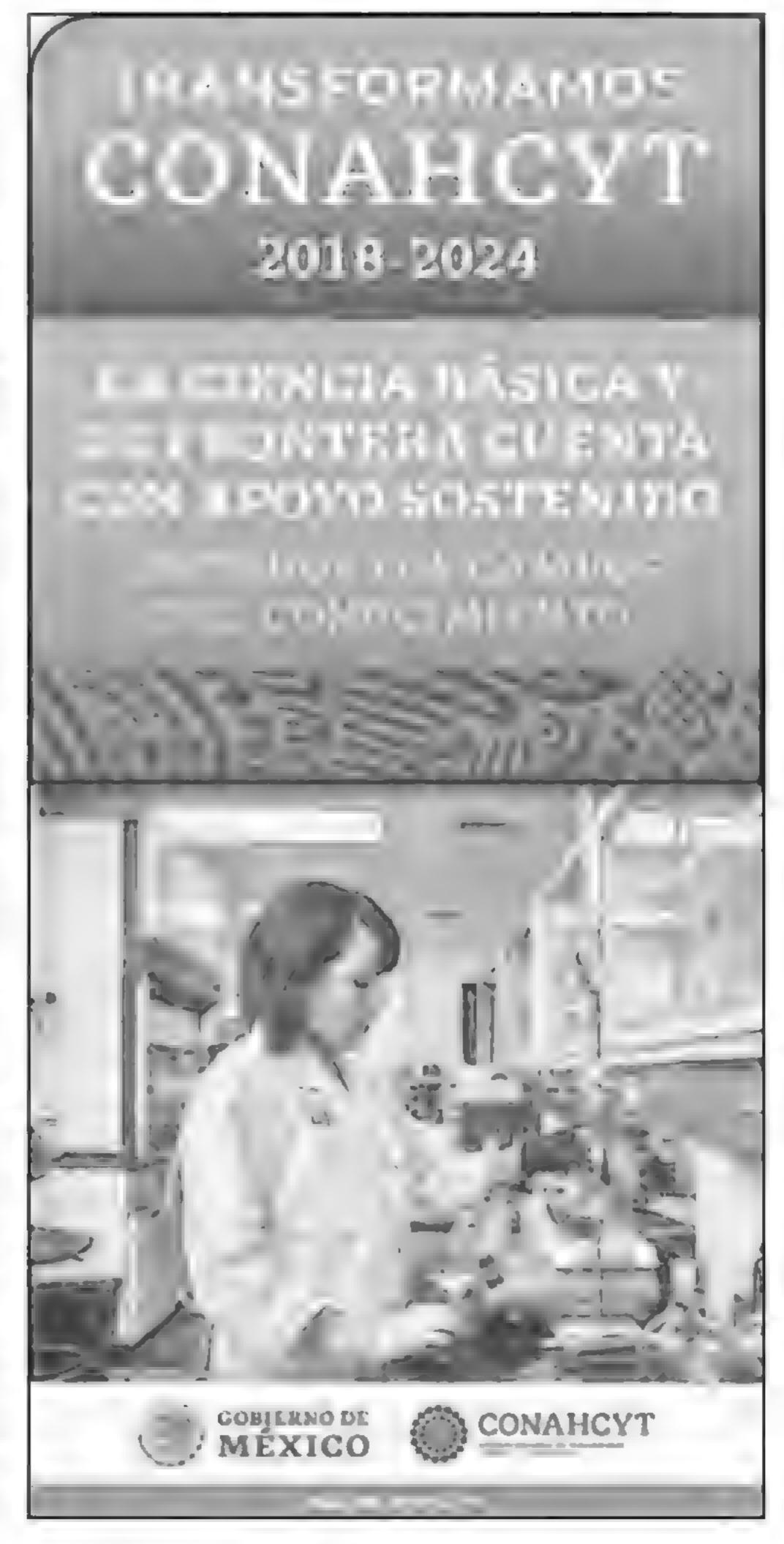



# La marcha LGBT+ sumará a sus demandas frenar el robo de sus candidaturas

**CAROLINA GÓMEZ MENA** 

En la víspera de la 46 Marcha del Orgullo de la Ciudad de México, integrantes de comités organizadores y de defensa de los derechos de la comunidad LGBT+ señalaron que entre las principales demandas del sector están el "alto a la violencia y discriminación" y sobre todo de los crímenes de odio, pero también se pronunciaron contra las usurpaciones de candidaturas de la comunidad, como ocurrió en el reciente proceso electoral.

Kenlly Pacheco, coordinador del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra personas LGBT+ e integrante del Comité IncluyeT, una de las agrupaciones que organizan la movilización, señaló a *La Jornada* que en lo que va de 2024 han desaparecido en el país alrededor de 23 personas de la comunidad y 38 de sus integrantes han sido asesinados. Detalló que 31 son transfeminicidios; en general, 80 por ciento de las víctimas son mujeres trans.

Aparte, Edgar Merchand, organizador del Pride Fest 2024, precisó a este medio que "México es el segundo país con más crímenes de homofobia, lesbofobia y transfobia, y además tenemos una impunidad galopante. La Ciudad de México es donde más asesinan a personas LGBT+, y más de 90 por ciento de los casos siguen impunes".

Criticó también la "usurpación de acciones afirmativas que nos corresponden y que aprovechan políticos que se agandallaron los espacios que habíamos logrado para tener una representación garantizada en las cámaras de senadores y diputados. Detectamos ocho usurpaciones de personas heterosexuales, y otro tema importante es

# Sheinbaum expresa respeto a la diversidad

En el Día Internacional del Orgullo LGBT, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo escribió en X: "Siempre respetaremos la diversidad de género y sexual".

Mario Delgado, presidente nacional de Morena, resaltó en la misma red social que ese partido lucha para "garantizar una sociedad más justa, libre de todo tipo de violencias y discriminación hacia todas las personas, donde el amor y el respeto sean la norma básica de convivencia".

En tanto, integrantes de esa comunidad impulsan la creación de una estrategia nacional de atención a la diversidad sexual, para que forme parte del proyecto de nación del próximo gobierno.

En redes sociales, anunciaron que en todo el país llevarán a cabo reuniones en "nuestras páginas y grupos oficiales de Morena" con ese fin.

De la Redacción

el reconocimiento de las infancias trans".

Comité IncluyeT llamó a la unidad de la comunidad en la marcha de hoy y criticó a quienes "pretenden lucrar

▲ Se prevé que este fin de semana haya una derrama económica de 2 mil 500 a 3 mil millones de pesos. Foto María Luisa Severiano

con nuestra lucha y la desvirtúan, enriqueciéndose a costa de la violencia que padecen nuestras poblaciones". Anunció que este colectivo no ofrecerá un acto artístico al término de la movilización.

Merchand precisó que su colectivo sí estará presente con 50 automotores y realizarán un espectáculo en la plancha del Zócalo, donde desde ayer se estaba montando el escenario. Agregó que se espera a "100 talentos", muchos de ellos de la comunidad. La actriz Lucía Méndez será la figura principal y será coronada como reina del Pride.

"Viene gente de diversos estados y países y hay eventos alternos. Este fin de semana se genera una derrama económica de 2 mil 500 a 3 mil millones de pesos, tanto por hotelería, transporte, gastronomía, museos, lugares LGBT, torneos, y la marcha misma jala un montón de recursos".

La tarde de ayer, el referido Observatorio, el Comité IncluyeT y la Fundación Arcoiris, entre otras agrupaciones, se manifestaron en la glorieta de las personas desaparecidas en Reforma. Allí desplegaron dos mantas en las que se leía "Búscanos, la desaparición de personas LGBTI+ existe" y "Alto a los crimenes de odio contra personas LGB-TI+". Aseguraron que la Ciudad de México y Veracruz tienen "el mayor número de hechos violentos y donde la desaparición y los crímenes de odio van de la mano".

Se prevé que la Marcha del Orgullo arranque a mediodía del Angel de la Independencia hacia el Zócalo.

# Las parejas de varones ganan menos que las de mujeres: Conasami

JARED LAURELES

Las brechas salariales para parejas del mismo sexo persisten en el país, que en el caso de los hombres se traducen en reducción de 2.6 a 2.8 por ciento en los sueldos por hora debido a la discriminación, señala la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami).

"Esto pone en evidencia que en la sociedad mexicana aún existen prejuicios en contra de los hombres que sienten atracción por personas de su mismo sexo", indicó en un análisis correspondiente a junio.

Para las mujeres que se relacionan con otras mujeres, la situación es distinta, ya que se encontró un incremento de 11.5 a 12.7

por ciento en su salario, es decir, hay discriminación "positiva".

Este fenómeno puede deberse, subrayó el organismo, a la menor probabilidad de maternidad, por lo que pueden destinar más horas al trabajo remunerado, continuar sus trayectorias profesionales, insertarse en ocupaciones mejor pagadas, no demandar flexibilidad laboral y, por ende, obtienen mayores retribuciones salariales.

La Conasami mencionó que con los datos disponibles sólo es posible evaluar la brecha en las personas con pareja y no respecto a la población en general; sin embargo, recalcó que este es el primer acercamiento al estudio de la brecha salarial por orientación sexual en México.

# El IMSS estará presente con módulos de orientación y aplicación de pruebas

DE LA REDACCIÓN

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que por tercera ocasión consecutiva participará activamente en la Marcha del Orgullo LGBT+, con el fin de promover la inclusión y salud sexual con la aplicación de pruebas de última generación para detectar los virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y de hepatitis C.

Iaso Ponce de León González, coordinadora de Igualdad de Género e Inclusión de la Unidad de Derechos Humanos, informó que este sábado se instalará un módulo con cinco consultorios frente al edificio central, en Paseo de la Reforma 476, colonia Juárez, para otorgar preconsejería a la población en general.

Agregó que se dispondrá de mil pruebas de detección de VIH

y mil de hepatitis C, así como consejería posterior a quienes tengan resultados positivos. Las personas serán canalizadas a su unidad de medicina familiar (UMF) para vinculación expedita a tratamiento antirretroviral.

La dependencia indicó que de 10 a 16 horas se ofrecerá información sobre profilaxis prexposición a personas no reactivas; en tanto que a las no derechohabientes se las vinculará a los servicios de salud mediante el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el Sida. Además, se brindará orientación sobre los servicios institucionales.

"La aplicación de pruebas es un proceso asequible y confidencial; estamos buscando generar y fortalecer una relación de confianza con las poblaciones LGBT+ y las organizaciones de la sociedad civil que las representan", aseguró.

# Insta ONU-DH a fortalecer la investigación de delitos contra integrantes de la comunidad

DE LA REDACCIÓN

La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) alentó al Estado a impulsar y fortalecer áreas especializadas en las fiscalías para investigar los delitos contra integrantes de la comunidad de la diversidad sexual.

Además, instó a dichas autoridades a incorporar protocolos que permitan identificar crímenes motivados por prejuicios sobre las identidades de género.

En redes sociales, la ONU-DH recordó también la importancia de unir esfuerzos para revertir la estigmatización, los estereotipos y la discriminación contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e interesexuales.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reiteró su llamado a erradicar la discriminación hacia la comunidad de la diversidad sexual y los discursos de odio.

"Lograr una cultura de paz en México implica reconocer y celebrar la diversidad", sostuvo.



# ¿Qué dos extremos?

**BEÑAT ZALDUA** 

ranko Milanovic, siempre provocador, acaba de escribir que Adam Smith, presentado habitualmente como padre del capitalismo, sería considerado hoy en día un economista de izquierdas. Y lo argumenta subrayando su preocupación por la desigualdad y la concentración de la riqueza. Hasta donde sabemos, Smith, que vivió en el siglo XVIII, no ha cambiado sus postulados después de muerto, por lo que el juego que propone Milanovic sirve para medir el drástico desplazamiento de las tesis capitalistas a postulados cada vez más extremos e inhumanos.

Francamente, cuesta imaginar a Adam Smith hablando de un "monstruo horrible, empobrecedor, llamado justicia social", como lo hizo la semana pasada el presidente argentino, Javier Milei, de nuevo de visita en España. Esta vez fue invitado y homenajeado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una figura siempre incómoda y amenazante para el líder de la derecha española, Alberto Núñez Feijóo.

Como tantas otras veces, Milei calificó de "verdaderamente aberrante" y "profundamente injusta y violenta" la justicia social, una idea a la que, al menos retóricamente, nadie renuncia en las filas conservadoras europeas. Marine Le Pen, la líder de la extrema derecha francesa cuyo Rassemblement National (RN) podría ganar las elecciones legislativas que se celebran a dos vueltas este domingo y el siguiente, defiende la justicia social sin problemas. Eso sí, circunscrita a los franceses blancos.

Hay veces que programas como los de Milei y Le Pen pueden parecen antagónicos, pero a menudo basta con enfocar correctamente las aversiones de cada quien para que todo vuelva a alinearse. Milei odia a los pobres y descarga contra ellos sin ningún pudor el resultado de sus dantescas políticas económicas. Sus números cuadran, porque los pobres no entran en su contabilidad. Le Pen odia a los migrantes y vuelca sobre ellos la misma furia. El falso proteccionismo que suele achacarse al programa de RN apenas es un programa para elevar la calidad de vida de los franceses, a costa migrantes y minorías, en un marco que no cuestiona para nada el neoliberalismo financiero. No son lo mismo, pero no son tan diferentes como a ratos pudiera parecer.

Las diferencias, a lo sumo, están en los métodos. Le Pen lleva años probando diferentes combinaciones que le permitan abrir la caja fuerte del poder sin que nadie se sobresalte. Milei llegó, envolvió la caja fuerte de dinamita y prendió la mecha para hacerla saltar por los aires. Pero ambos caminan una misma vía, basada en el despojo de derechos de los más vulnerables y el blindaje de los privilegios de una minoría.

Al otro lado del tablero, cabe decir que si Le Pen gana no será por incomparecencia de la izquierda. Lo digo porque siempre hay voces dispuestas a cargarle el muerto a la izquierda, como si tres décadas de neoliberalismo desacomplejado no tuvieran nada que ver. Prácticamente todo el arco parlamentario progresista se ha unido en el Nuevo Frente Popular (NFP), desde la France Insoumise de Mélenchon a los verdes, pasando por un Partido Socialista que en las elecciones europeas dio signos de cierta recuperación. En algunos casos, además, las fuerzas francesas han dejado atrás su inveterado chovinismo y, en lugares como el País Vasco francés, han aceptado que candidatos de fuerzas independentistas de izquierda como EH Bai encabecen la



Sólo cabe reforzar derechos frente a quienes los limitan, y destruir privilegios cuando se insiste en sostenerlos

candidatura del Nuevo Frente en alguna circunscripción.

A contrarreloj, este NFP ha hilvanado un programa económico interesante que busca una síntesis siempre difícil entre la necesidad de elevar las condiciones de vida de los trabajadores y la urgencia de actuar contra una crisis climática que va a hacer que nada sea igual.

El programa contempla derogar la polémica y empobrecedora reforma de las pensiones de 2023, la congelación de los precios de bienes básicos y un aumento de las pensiones y el salario mínimo, con el objetivo de igualarlos a la subida de los precios causada los últimos años por la inflación. Habrá grandes ayudas para acompañar la transformación ecológica, área en la que se habla sin demasiados reparos de planificación, al tiempo que se propone un relanzamiento industrial que permita sacar la cabeza entre el desembarco chino y la deslealtad estadunidense. Para financiar todo esto, el NFP propone un banco público capaz de vehicular ahorros populares, así como la recuperación de varios impuestos derogados por Macron, como el de patrimonio. También se propone, en general, una política fiscal más progresiva que dé pie a una redistribución más justa de la riqueza.

Es un plan ambicioso y, al mismo tiempo, es un programa de mínimos. Suena
bien, pero no es ninguna revolución.
Quizá lo firmaría hasta el propio Adam
Smith. Pero es lo que marca la diferencia.
Es lo que rompe la falsa equidistancia en la
que busca situarse Macron cuando critica
"los dos extremos". Es lo que reivindica
el carácter emancipador y solidario de
una propuesta pensada para el bienestar
de todos. En el fondo, es simple: frente
a quienes limitan derechos y sostienen
privilegios, sólo cabe destruir privilegios y

reforzar derechos.

# Reformar el poder o la justicia

MARIANA BERMÚDEZ

a democracia está sustentada en el poder que el pueblo confía en las personas que eligen como representantes. Para prevenir los abusos de las autoridades se constituyen los tres poderes de gobierno como un ejercicio de equilibrio, vigilancia y observancia entre ellos sobre su actuar. Aunado a ello, cada poder cuenta internamente con distintas instancias de control y rendición de cuentas sobre las decisiones que realizan en cada parte de los procesos legislativos, jurídicos y ejecutivos.

Es importante mencionar que el avance de los movimientos y acciones de derecha en América Latina durante la reciente década ha generado detrimento en diversos ámbitos, principalmente, en esta dinámica institucional tripartita. Ahora, en México se ha iniciado

la discusión sobre la propuesta de reforma al Poder Judicial enviada desde el Ejecutivo federal y es indispensable que, más allá del número de jueces que estén al frente de las instancias judiciales, como ciudadanía activa reflexionemos en cómo impactarán estos cambios en los procesos de búsqueda de verdad y justicia de las víctimas de delitos y violaciones graves de derechos humanos.

En primer lugar, el sistema de justicia mexicano ha tenido grandes desafíos para llevar a cabo la aplicación adecuada de las leyes constitucionales y de los estándares internacionales ratificados en diversas materias, primordialmente en las respectivas a derechos humanos. Esto ha implicado que las palabras justicia, verdad y reparación integral del daño sean aún promesas incumplidas para las víctimas desde varias administraciones federales atrás. En segundo lugar, la corrupción, la impunidad y la obstrucción de la justicia son elementos que no se han podido erradicar de las diversas instancias encargadas de impartir justicia a pesar de los distintos programas y políticas de gobierno destinadas a ello. Tampoco se ha logrado implementar la incorporación de la perspectiva de género ni el enfoque de derechos humanos de maneras acertadas y cercanas a las víctimas



La enmienda judicial significa un profundo cambio sistémico que aún no tiene horizontes claros

en sus respectivos procesos. En tercer lugar, es cierto que algunos jueces no son imparciales porque votan a favor de empresas trasnacionales y no de las comunidades indígenas que están siendo vulneradas mediante la extracción de sus recursos naturales y comunales, así como violentando sus derechos humanos colectivos. También es cierto que algunos jueces son machistas, misóginos y sexistas, que revictimizan a las familias y mujeres víctimas de violencia de género y no dan sentencias justas ni reparadoras para la violencia que han recibido.

Sin embargo, es necesario reconocer que el Poder Judicial no sólo es una institución o un número selecto de jueces y juezas en un solo órgano de gobierno, sino que es un sistema que comienza desde la persona que atiende una denuncia hasta quien imparte la sentencia en cada nivel y ámbito de competencia. No podemos olvidar que diversas organizaciones de la sociedad civil han documentado y visibilizado las áreas de oportunidad del sistema de justicia a nivel local y federal, recordando que, si bien la persona encargada tiene la responsabilidad social de cumplir con su deber, también requerimos que el personal público asuma su rol como garante de derechos y

que cuente con las herramientas

necesarias para ello. Por tanto, si aun con procesos de rigurosa selección se han tenido estos vacíos en la garantía de los derechos humanos y en los procesos de verdad y justicia, ¿qué tipo de personas necesitamos al frente de esas instancias? ¿Cómo podemos desburocratizar algunos trámites judiciales y fortalecer los mecanismos de seguimiento? ¿Qué tipo de justicia queremos como sociedad? ¿Cómo puede garantizarnos el Estado mexicano que las deudas históricas con las víctimas ahora sí se resolverán con esta propuesta de reforma? Este proyecto legislativo significa un profundo cambio sistémico que aún no tiene horizontes claros sobre cuál es la transformación real para las víctimas en este nuevo modelo y que preocupa mucho la forma en que se podrían llevar a cabo los procesos judiciales a manos de personas que podrían tener las mejores intenciones, pero que podrían continuar omitiendo normativas sustanciales para la protección de la dignidad humana. A pesar de ello, esta iniciativa es una oportunidad para repensar los modelos de justicia que queremos como ciudadanía, sin olvidar las responsabilidades que tiene el Estado para con las víctimas, pues la justicia no es sólo una cuestión de popularidad, sino de compromiso social y voluntad política.

# La ciencia de la la autocrítica

### FERNANDO BUEN ABAD DOMÍNGUEZ

ncluso en las relaciones humanas mejor consensuadas es necesario el ejercicio dialéctico y permanente de autocrítica. No es suficiente que el pensamiento sea "crítico", es crucial que sea revolucionario, "mirar hacia adentro", porque también la ideología de la clase dominante ha sido "critica", en el peor sentido, y con ello destructora de la conciencia y la organización emancipadoras. Y es que, incluso la más fundamentada de las críticas y autocríticas es estéril si no contiene motores transformadores. Marx lo dijo con justeza: "No basta que tal idea clame por manifestarse: es necesario que la realidad misma clame por la idea".

No es suficiente detectar yerros o descuidos, propios o colectivos, voluntarios o involuntarios ni es suficiente, aunque sea útil, la sola observación erudita, creativa o reveladora. La autocrítica debe nutrirse con una identidad y sentido de clase expresados en compromisos y plan de lucha incluyéndose ella misma. Su forma más poderosa es la de la praxis. La que contiene proyecciones organizativas, participativas y transformadoras para intervenir de manera directa autónoma y consensuada, al mismo tiempo crítica de sí, permanentemente.

Si la autocrítica asciende a su fase revolucionaria cumple con un cometido indispensable que no debe tener obstáculos. En última instancia, o en primera, ése es el sentido de la ciencia de la autocrítica si ha de trascenderse en la dinámica inmensa del desarrollo de la humanidad emancipada del capitalismo y emancipándose sistemáticamente. La humanidad como mejor patrimonio de sí misma. La autocrítica ha de ser uno de los baluartes civilizatorios aplicables al pasado, al presente y al futuro y su papel debe ser rescatado y reconfigurado sobre premisas donde no impere el odio, el miedo o las humillaciones al uso.

La autocrítica revolucionaria ha de servir para combatir toda desmoralización inducida que, cuando no tiene motores revolucionarios, tiende a ser funcional al plan desmoralizado y desorganizador financiado por las oligarquías. Son absolutamente indispensables los desarrollos teórico-metodológicos que han permitido "problematizar" los campos de batalla simbólicos y el estado actual de la guerra mediática híbrida e irrestricta. Una ciencia que ayude a resolver con rigor y transparencia los problemas de la clase oprimida. Una autocrítica que comienza por ella misma.

Las obras críticas mayormente decorativas, aun siendo escasas, son peligrosas. Que la autocrítica no sea confesional ni anecdótica. Que no se ponga el carruaje delante de los caballos, porque un error de razonamiento o una emboscada distractora terminan siendo trampa ideológica que conviene mucho a ciertas sectas disfrazadas de "científicas" y a todo el sistema de burocratismos que se embriaga al producir crítica y autocrítica estériles. En general, los pueblos claman verdades paridas por la autocrítica descarnada que se atreve a sincerar yerros de toda clase. No más las "problematizaciones" sesudas y de las

soluciones culpígenas de gabinetes que arreglan nada. Otra cosa es la crítica y la autocrítica democratizadas en los campos de batalla de las bases. En sus frentes de lucha. Ahí donde deberían habitar todas las investigaciones epistemológicas decididas a cambiar el mundo y el desastre que nos impone el capitalismo que es una dictadura. Dígase sin tapujos.

Invocamos una ciencia-programa de acción transformadora asentada en la dialéctica de "lo deseable, lo posible y lo realizable", concreta, transparente y consensuadamente. Eso implica lucha interna, autocrítica con soluciones imbricadas socialmente entre quienes, directa o indirectamente, sostienen las luchas. La autocrítica individualista se agota en sus espejos. Los grandes remedios, si lo son, cuentan con la intervención directa de los involucrados que asumen el rigor metodológico, que no será fuerza viva, si no avanza hacia la segunda negación. No será acción transformadora, si no alienta la organización para la acción directa. No será crítica, si nada cambia; será, mayormente, inútil.



Si no se traduce en acción transformadora, la crítica será mayormente inútil

Como el producto del trabajo, bajo el capitalismo, no pertenece a quienes producen la riqueza, sino al dueño de los medios de producción, hay que desarrollar la autocrítica que modifique el escenario para que la clase trabajadora no se sienta "perdida de sí misma". Porque, la "clase hegemónica" sabe bien lo que se necesita para frenar a las fuerzas revolucionarias que se mueven desde abajo. Por eso es tarea nuestra la autocrítica que lucha para descubrir, explicar y combatir, nuestros atrasos, necedades, caprichos o egos. El cuento de que tanto la realidad como la subjetividad son impredecibles, debe combatirse con herramientas científicas que visualicen nuestros errores sin hipocresía. Una ciencia de la autocrítica debe ser trabajo y lucha permanentes, con rigor ético y sin esclavitudes mercantiles. No intocable ni mística construcción social que reclame intervención colectiva, debate y consenso. Requiere fuerza científica y vigilancia irrestricta, sin amos, sin reformistas, sin oportunistas ni sectarios.

No hay que temerle a la autocrítica, hay que combatir los retruécanos fabricados para desfigurarla, y a sus acólitos. No temerle a la autocrítica, sino politizarla, interrogarla, socializarla, democratizarla y hacerla patrimonio de la humanidad bajo una práctica de acción directa y organización revolucionaria. Con rigor de quirófano. Con protocolos estrictos. Combatir prejuicios que la cubren y enredan, desmentir todas las falacias que la acorralan, desarticular los templos y los calabozos, combatir a las falacias, vengan de donde vengan, valgan lo que valgan, beneficien a quien beneficien. La autocrítica ha de ser un método social vivo, dinámico y cotidiano. Una cultura. Hay que desarrollarla, autocríticamente, también.

# La descomposición de la sociedad argentina y Milei

RAÚL ZIBECHI

ostulo que el fenomenal crecimiento de las ultraderechas es consecuencia de sociedades en descomposición, en gran medida por la implantación del neoliberalismo hace tres décadas. Sin embargo, no hay una única razón, sino que en cada región el fenómeno obedece a causas generales y particulares que es necesario explicitar.

Por descomposición de una sociedad entiendo tanto una pérdida generalizada de valores que la cohesionen y le den sentido, como que todos sus miembros dejen de sentirse parte de algo mayor y se identifiquen con ello. Cuando el otro y la otra pasan a ser enemigos (por sus ideas, sus opciones sexuales y de género, su color de piel, su generación o nacionalidad), las personas dejan de reconocerse como parte de un mismo conglomerado humano.

El neoliberalismo fomentó un clima de consumismo, exclusión de las personas empobrecidas, polarización social y creciente militarización, con la aparición de prácticas policiales como el "gatillo fácil", cuyas víctimas son jóvenes pobres de piel oscura. El dominio del capital financiero y de la acumulación por despojo están en la base de estas derivas.

En el caso de Argentina encuentro tres razones adicionales que contribuyen a explicar, pero no agotan, el ascenso de la ultraderecha de Milei.

El primero es la historia larga argentina, un país dominado por una oligarquía feroz, violenta y genocida. Luego del levantamiento obrero del 17 de octubre de 1945, la cultura oligárquica (acompañada por las clases medias y buena parte de la intelectualidad) los bautizó como "aluvión zoológico". Adjetivos que se usaron abundantemente contra la clase obrera.

Considerar a los otros como animales, como hizo el nazismo, por poner apenas un ejemplo, es un claro indicador de que no se los considera parte de la misma sociedad, de la "gente de bien", como acostumbran a nombrarse las élites urbanas.

Aunque la oligarquía fue quebrada por la lucha obrera, su cultura permanece a lo largo del tiempo y va asumiendo diversas formas, a la vez que conserva intacto su contenido racista y clasista. Fuera de dudas, la dictadura militar (1976-1983) agudizó la polarización y la descomposición de una sociedad, en la que amplios sectores fueron insensibles al drama de las desapariciones forzadas.

La segunda cuestión son las casi dos décadas de progresismo. La generalización de los planes sociales durante este tiempo, que fueron ideados para contener la pobreza en coyunturas críticas, llevó a la neutralización de los movimientos populares como potencias transformadoras. Con el tiempo se convirtieron en administradores de esas transferencias, con toda la carga de control social, corrupción y despolitización imaginables.

Muchas personas de los propios sectores populares, como los varones jóvenes que apoyen a Milei, sobreviven en economías informales y se denominan "emprendedores", rechazan los programas sociales, ya que los consideran privilegios sin contrapartidas.

Durante el gobierno de Alberto Fernández (2019-2023), que debió lidiar con la pandemia de covid-19, la crisis económica se convirtió en endémica, con tasas de inflación rondando 100 por ciento anual, la mitad de la población en situación de pobreza y, muy en particular, la certeza de un no-futuro para la porción juvenil de la sociedad.

En tercer lugar, en el ascenso de Milei (catapultado por los grandes medios, las corporaciones y las clases media-altas), jugaron un papel varios factores: desde la pésima gestión de la economía hasta la irrupción del feminismo que inundó las calles con cientos de miles de mujeres (en particular jóvenes) denunciando con bastante éxito los comportamientos machistas y patriarcales de muchos varones.

No quiero con esto "culpar" al feminismo del ascenso de Milei, sino entender las razones por las que tantos varones jóvenes se sintieron atraídos por su discurso anti-feminista y justificador de la violencia machista. Tanto en Argentina como en el Brasil de Bolsonaro, se produjo una brecha entre varones y mujeres jóvenes que nunca antes había sido tan profunda.

Los ataques de la ultraderecha a gays y lesbianas fueron respondidos con entusiastas adhesiones por esos varones que se sintieron desplazados por sus pares mujeres (y gays y lesbianas), cuando no protagonizaron directamente actos de violencia. Hay miles de testimonios de mujeres que fueron agredidas en la calle por portar el pañuelo verde del derecho al aborto, desmesura en la que las iglesias católica y evangélica también contribuyeron.



# El problema son los prejuicios clasistas y patriarcales

Podrían sumarse más factores para explicar el ascenso de Milei, como el apoyo de Estados Unidos y de Israel, de las ultraderechas europeas y de organizaciones no gubernamentales conservadoras del Norte. Pero siento que la clave está en el seno de nuestras sociedades, que aún arrastran prejuicios clasistas, coloniales y patriarcales.

Sin embargo, lo que más llama la atención, y preocupa, son esos miles de jóvenes "sin-futuro" que achacan sus problemas a otros tan "sin-futuro" como ellos. Triste pero real.

# DILA OFNACIA Sábado 29 de junio de 2024

DEPORTES
CIENCIAS
CULTURA
ESPECTÁCULOS



UN CONJUNTO DE DIBUJOS recientes del artista Gabriel Macotela realizado "a lo Frida Kahlo", es decir, recostado, debido a cuestiones de salud, será expuesto con el título *Rendija de luz* en la Galería Acapulco 62, a partir de este sábado. En las piezas,

Macotela retoma sus temáticas de toda la vida, como paisajes, construcciones, figuras, rostros, barcos y naturaleza muerta. Hoja de contactos tomada por Rogelio Cuéllar en abril de 1983, en el estudio de Gabriel Macotela. CULTURA / P 2a



# Gabriel Macotela supera sus límites físicos "a lo Frida Kahlo" y expone en Acapulco 62

Recostado en su cama, generó un conjunto de dibujos que exhibe en la muestra Rendija de luz // Cuando bosqueja y pinta, "me traslado a otro mundo", compartió con La Jornada

## MERRY MACMASTERS

Un conjunto de dibujos recientes de Gabriel Macotela (Guadalajara, 1954), realizado "a la Frida Kahlo", es decir, recostado, será expuesto con el título *Rendija de luz*, en la galería Acapulco 62, a partir de hoy. La serie es resultado de la necesidad de guardar cama y qué mejor que ponerse a dibujar.

Aparte de que "no había otra cosa que hacer", dibujar permitió al pintor y escultor traspasar los límites de su encierro y transportarse a otros mundos.

En estos dibujos, Macotela retoma sus temáticas de toda la vida,



La exposición se inaugura hoy en el espacio ubicado en Santa María la Ribera por ejemplo, sus paisajes, construcciones, figuras, rostros, barcos y naturalezas muertas, a la manera de repaso de su producción. Es una obra a primera vista abstracta; sin embargo, el artista no se considera un abstracto "puro", ya que siempre está latente la figuración.

-¿Qué representa el dibujo para Macotela?

-Es fundamental. Lo aprendí en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, con Gilberto Aceves Navarro, quien nos ponía a dibujar excesivamente. Se convirtió, pues, en la estructura principal de mi pintura y escultura.

No son dibujos pensados para convertirse luego en un cuadro o una escultura: existen por derecho propio.

-Al dibujar, ¿cuál es su estado emotivo?

-Pues me traslado a otro mundo, también cuando pinto; sin embargo, el dibujo tiene un carácter particular, diferente, porque es la esencia del arte y la pintura. Tiene entonces un valor especial. Es como una partitura musical, con una estructura de formas y de juego. Hay una parte única, no tan estricta, sino más libre.

Trabajar en condiciones poco habituales permitió a Macotela experimentar con materiales nuevos y con otras técnicas. Dibujó con lápices, pluma atómica — "tal cual de papelería"—, pluma fuente, y retomó los plumones. También empleó carbón, grafito y lápiz pastel; incluso, trabajó con Prismacolor algo que nunca había hecho. "Descubrí efectos que no había encontrado con otros lápices. Conozco más el pastel, porque lo he trabajado mucho", apunta.

La muestra comprende también una instalación-maqueta, El éxito de la guerra, realizada con piezas de Lego, bloques con los que Macoteca ha trabajado mucho. El tema de la pieza son los conflictos bélicos; representa edificios destruidos, quemados, solitarios, "pensando un poco en la devastación de las actuales guerras en Ucrania y Palestina", explica. La pieza se hace acompañar por música compuesta por el trompetista Eugenio Elías y Luri Molina, contrabajista.

### El papel de Viskin y Mena

Los artistas Boris Viskin y Alfono Mena, responsables de Acapulco 62, y el pintor Gustavo Monroy, "motivaron" a Macotela a hacer la exposición. El título, *Rendija de luz*, idea de Viskin, apunta hacia la esperanza.

Esta es la primera vez que Macotela exhibe en esa galería, y lo hace
con una obra llena de "vitalidad y
una energía de honrarse", indica
Viskin. Se trata de un conjunto de
obra "fuerte a la vez que ligera, en
la medida en que el dibujo siempre
tiene la fuerza de ser más sintético".
Al mismo tiempo, se ve que la propuesta de Macotela ha "madurado",
como "un vino añejo o una reserva
especial".

Para Mena, el expositor representa "una etapa del arte en su momento. Como dijo Boris, es una persona que madura y madura, además de que está muy comprometido, nos guste o no su trabajo. Eso ya es de gustos; sin embargo, todos tenemos que reconocerlo como artista".

También es una persona muy querida, a pesar de mantener un perfil bajo: "Tiene mucha bonhomía, como dicen. Siempre ve la parte positiva de todo. Cuando habla de cualquier otro artista, lo hace de su lado bueno, que reconoce. Eso es muy valioso, porque siempre criticamos a los demás y él no, sino que valora la parte buena de sus colegas".

En los dibujos de Macotela hay referencias conscientes a la Bauhaus, relacionadas con "su faceta constructivista"; además, mezcla la figuración con las abstracciones.

▲ Trabajar en condiciones poco habituales permitió a Gabriel Macotela experimentar con materiales nuevos y con otras técnicas. Aquí, captado por Rogelio Cuéllar en 1994

"Aunque es muy diferente, me recuerda a Cezanne, que de repente se volvía casi abstracto", apunta.

Respecto de la composición elaborada para la instalación-maqueta, Viskin señala que Macotela siempre fue músico: "Los ritmos han sido parte de su obra, parecen sonatas, piezas musicales". Mena trae a colación que "cuando Gabriel vivía con Yani Pecanins, llegó a tener un bar en el sótano de su casa, donde tocaba la batería con otras personas. Es melómano, como Boris. La música lo inspira y la escucha todo el tiempo".

Macotela exhibe actualmente cuadros de gran formato, representativos de una década de producción, en el Museo de Arte de Sonora, en Hermosillo.

La exposición Rendija de luz, de Gabriel Macotela, abrirá hoy a las 13 horas en la galería Acapulco 62 (Dr. Atl 217, colonia Santa María la Ribera). Permanecerá hasta el 28 de julio.

# La Sinfónica Nacional abrió sus puertas al público neurodiverso

En un entorno comprensivo y empático, la orquesta ensayó ante decenas de personas de todas las edades y con alguna condición



### ÁNGEL VARGAS

Por vez primera en su historia, la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) abrió sus puertas al público neuro-diverso. Este inédito ejercicio tuvo lugar en el ensayo abierto que realizó la mañana de ayer en la sala principal del Palacio de Bellas Artes, como preámbulo al último programa de su primera temporada del año, que repite mañana a las 12:15.

De igual manera, formó parte del proyecto Las funciones relajadas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), instrumentado por esa instancia dentro su programa de Diversidad e Igualdad y Extensión Cultural, que consiste en ofrecer "presentaciones artísticas en un entorno de comprensión y empatía hacia personas con autismo, condiciones de neurodesarrollo o relacionadas".

Esta singular iniciativa se realiza de febrero a diciembre en espacios del instituto con la participación de sus compañías, como ha sucedido ya con la Orquesta de Cámara de Bellas Artes (OCBA) y el Ensamble del Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea (Cepromusic), entre otras.

El propósito de este proyecto es que el público "disfrute de la función sin limitaciones", como ocurrió en esta nueva experiencia para la OSN, que en este ensayo abierto recibió a varias decenas de personas de todas las edades, para la mayoría de las cuales era la primera ocasión que presenciaba el trabajo de una orquesta sinfónica, según reconocieron al concluir la sesión.

### Ravel, Chaikovski y Monteón

En una Función relajada, el público neurodiverso puede salir de la sala y regresar las veces que necesite; hablar, hacer sonidos y expresar emociones de forma efusiva; moverse con libertad, así como usar "el área relajada" que se acondiciona fuera de la sala, antes y durante la presentación; en ella, se dispone un tapete, sillones, así como materiales y juegos didácticos.

Otra singularidad es que se solicita a la audiencia que los aplausos sean silenciosos, a la manera de los sordos, levantando las manos y girándolas de izquierda a derecha, como se hizo de forma recurrente durante el ensayo, para reconocer el trabajo de la agrupación y su director titular, Ludwig Carrasco.

Éste último tuvo una interacción frecuente con el público desde el comienzo, cuando, tras dar la bienvenida a los asistentes, les explicó en qué consistiría el programa de este fin de semana, titulado *Éxtasis sinfónico*, así como la mecánica de un ensayo.

Contó que ésta es la primera ocasión en que la agrupación interpreta una obra de la mexicana Paulina Monteón, De la tierra brotan colores, además de la Suite no. 2 del ballet Daphnis et Chloé, de Maurice Ravel. A ellas se suma el Concierto no. 1 opus 23 en Si bemol mayor para piano, de Chaikovski, en el que participa Eva Geborgyan como solista.

Aclaró que, a diferencia de un concierto en forma, en un ensayo las piezas pueden no interpretarse de corrido, sino que se hacen varias pausas, o se repiten varios pasajes, hasta que la obra se ajusta a los parámetros deseados, por lo que pidió comprensión y paciencia.

El ensayo, en el que se prepararon las dos obras que no requieren solista, transcurrió sin sobresaltos. La concurrencia no sólo fue respetuosa del quehacer de la orquesta, sino que se involucró varias ocasiones por medio del aplauso silencioso, y algunos de los más pequeños emulaban desde su butacas al director.

"Fue algo muy bonito, emocionante, nunca pensé que la música clásica fuera tan padre", comentó la pequeña Cristina, de nueve años, quien asistió con sus papás y su hermano, Alberto, de cinco años, que presenta una condición de hiperactividad.

"Es importante que en México existan programas como éste, porque permiten el acceso y el disfrute de expresiones y experiencias artísticas y humanas a las que de otra forma sería imposible acceder para personas con una condición neuro-divergente", celebró la sicóloga Sharon, quien asistió con su familia y su sobrino Aarón, de 11 años, quien presenta condición de autismo.



▲ La actividad es parte del proyecto *Las funciones relajadas*, del Inbal, instrumentado por esa instancia dentro su programa de Diversidad e Igualdad y Extensión Cultural. Mañana se llevará a cabo el concierto con la dirección de Ludwig Carrasco. Aquí, imágenes del ensayo. Fotos Yazmín Ortega

# Fiesta de ánimas, performance crítico de Paloma Contreras, en Noche de Museos

La artista fue convocada por la UNAM y el Museo Jumex para la realización de una acción artística con el tema de la muerte

### **ÁNGEL VARGAS**

Paloma Contreras Lomas reconoció que sí piensa en la muerte de forma frecuente: "Muchísimas muertes que a todos los que estamos aquí nos rondan; un eterno fantasma que nos recuerda, según nuestro lugar en este sistema de castas, qué tan cerca estamos" cuando ésta llega.

Abocada al video, la escritura, el dibujo y el performance, la artista chilanga (Ciudad de México, 1991) abordó el tema en una acción artística efectuada en el Palacio de la Escuela de Medicina, en una colaboración entre ese recinto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Museo Jumex, con motivo de la Noche de Museos.

La creadora fue convocada por esta última institución museística a propósito de la exposición Vivir para siempre (por un momento), del británico Damien Hirst, que se presenta en ese espacio privado hasta el 25 de agosto.

"El eje temático de esta invitación era la muerte, y me quedé pensando en qué sería mejor, si hablar de mis pobrísimas intenciones políticas en el arte o del señor Hirst y sus tiburones; o mejor aún, de sus escándalos: que si el tiburón blanco es real, que si se lo comieron, etcétera...", explicó como parte del performance, el cual consistió en una lectura o charla tipo TED Talk basada en su propia historiografía y relacionada con la violencia en México.

### De El Negro Durazo a las rancheras

La presentación, titulada Fiesta de ánimas (Salmos nocturnos), tuvo lugar en el patio de columnas del recinto universitario, en medio de la penumbra, sólo rota por pequeños reflectores de luz roja y una enorme pantalla en la que se proyectaron, a lo largo de los 35 minutos de la lectura-performance, videos y fotografías de personajes como Arturo El Negro Durazo, Luis Echeverría, Diego Fernández de Cevallos, la actriz Kate del Castillo, el Halconazo de 1971, la insurrección zapatista en Chiapas y películas rancheras mexicanas, entre otros temas.

Auxiliada por una lámpara sujeta en la cabeza al estilo minero, Paloma Contreras caminó todo ese tiempo alrededor de un pedes-

tal colocado en el centro del patio mientras leía y hacía comentarios, acompañada por la música del artista multidisciplinario Alejandro Núñez Ferrara.

### Comer esquites entre almas

Entre otros aspectos, advirtió a los espectadores que no era casualidad que tal acción artística ocurriera en lo que fue el Antiguo Palacio de la Inquisición y después la Escuela de Medicina de la UNAM: "Aquí espantan y huele a muerto; es más, en todo el Centro Histórico espantan.

"No se nos olvide que estamos encima de una fosa de tipo ancestral, y en lo que nos comemos unos ricos esquites o vamos a misa, en realidad estamos lidiando con entes sobrenaturales, dioses de la muerte, mosquitos y algunos alaridos con olor a criollo y rata, como si esta fosa común prehispánica fuera una profecía de tiempos contemporáneos."

Paloma Contreras habló fuerte y de manera crítica. Recordó que, "en este país, todos los días se encuentran cuerpos en las búsquedas de madres y padres que, acechados por el Estado, buscan a sus muertos acompañados del silencio, muchísimo silencio de tipo estatal".

El clímax de la velada llegó de la mano de tres historias "de entrañas violentas", relacionados con pasajes oscuros de la historia nacional, dos de ellos, y, el otro, de corte autobiográfico.

Uno de los dos primeros tuvo que ver con la guerra sucia y el papel de Francisco Sahagún Baca, primo de Martha Sahagún de Fox y ex director de la mal afamada División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD), de quien señaló que, aunque tiene su mausoleo en el panteón de Sahuayo, Michoacán, mucha gente descree de su muerte y algunos lo señalan como operador del narco en la zona.

El otro estuvo relacionado con el asesinato de Lucio Cabañas, en 1974, en la sierra de Guerrero, así como el caso de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos. La historia autobiográfica, en tanto, fue acerca de la desaparición de uno de sus tíos cuando ella era niña y cómo fue encontrado muerto tres días después en una zanja, con signos de tortura.

# La vida y legado de Elena Poniatowska se difundirá entre los estudiantes

La fundación de la autora estrenó el filme La voz del viento // Recorrerá telesecundarias y telebachilleratos del país con la plataforma Aprende, de la SEP

### **MERRY MACMASTERS**

El documental La voz del viento. un recorrido por la vida, pasiones y obra de Elena Poniatowska (1932), fue estrenado en la fundación que lleva el nombre de la escritora y periodista, quien estuvo presente. El filme de 50 minutos de duración fue producido por la dirección general Aprende, televisora de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La idea es difundirlo en telesecundarias y telebachilleratos del país, a niños de entre 12 y 17 años, que viven sobre todo en comunidades de alta y muy alta marginación, dijo Azucena Pimentel, en nombre de la plataforma educativa. Se trata de zonas en las que "no podrían enviar ni siquiera a un maestro; entonces, mandamos una televisión".

Aprende produce todos los programas en las telesecundarias y telebachilleratos, y también documentales, como La voz del viento, series y algunas producciones "extracurriculares, como les llamamos".

Pimentel expresó que fue un honor haber producido el documental porque de esta manera las nuevas generaciones podrán conocer, "valorar y atesorar" la vida y obra de Elena Poniatowska.

Coincidió con Felipe Haro, director de la Fundación Elena Poniatowska Amor, en la urgencia de "guardar la memoria de este país". Recordó que los archivos de muchos escritores se han ido de México. Gracias a que el de la escritora existe aquí fue posible la realización del documental, explicó Haro.

### "Una entrevista es un regalo"

A lo largo del filme, la escritora cuenta su vida, desde su nacimiento, en París, hasta su llegada a México, en 1942, junto con su madre y hermana, así como sus inicios en el periodismo, a principios de los años 50.

Conocida por sus entrevistas, reconoce que "casi es lo que más he hecho a lo largo de mi vida", aunque "son difíciles, porque depende del humor del entrevistado, del trato que a uno le dan".

En ese entonces, "no había esa costumbre de las entrevistas, por tanto, sorprendía a los entrevistados con mis preguntas, mi interés, la sonrisa y el gusto con el que me acercaba a ellos, desde Diego Rivera y Luis Buñuel hasta David Alfaro Siqueiros, a quien fui a ver a Lecumberri". Su lista de entrevistados es "infinita" y "siguió a lo largo de los años".

Está consciente de que las preguntas del periodista "pueden suscitar simpatía o antipatía". Lo que siempre le ayudó fue "saber idiomas, porque así podía hacer preguntas en inglés y francés", apunta.

Una entrevista es "un gran regalo que te hace el otro", señala. "He escrito a partir de los demás y sobre los demás"; incluso, piensa que "uno se define a partir de los demás".

Los comentarios de Poniatowska se alternan con citas de varios de

sus libros, como De noche vienes (1979); Nada, nadie: Las voces del temblor (1988); Querido Diego, te abraza Quiela (1978); La noche de Tlatelolco: Testimonios de historia oral (1971); Tinísima (1992), y La piel del cielo (2001), novela en que aborda la relación con su marido, el astrónomo Guillermo Haro.

También participaron en la presentación la periodista Columba Vértiz, Malú Rasso y Héctor Ortega, de Icon Lab, responsable de la realización del documental.



Con Viridiana Mondragón Revista informativa con lo más destacado de la vida universitaria en áreas de ciencia, innovación tecnológica, cultura, deportes y humanidades

22:00 TIEMPO DE FILMOTECA UNAM: **ESPECIAL LGBT** Voces transparentes De Eduardo Rodríguez Torreblanca (México, 2024) Documental sobre dos mujeres transgénero que cambian la realidad que habitan a través de la narración oral escénica



IZZI - TOTAL PLAY . CANAL 20 | TELEVISION ABIERTA . CANAL 20.1 | DISH SKY - MEGACABLE . CANAL 120



# Los últimos mamuts lanudos sobrevivieron milenios, pese a su endogamia

Se multiplicaron en 20 generaciones

EUROPA PRESS MADRID

La última población de mamuts lanudos quedó aislada hace 10 mil años en la isla Wrangel, frente a la costa de Siberia, cuando el nivel del mar subió y la separó del continente.

Un nuevo análisis genómico revela que los mamuts aislados, que vivieron en esa isla montañosa durante los siguientes 6 mil años se originaron a partir de un máximo de ocho individuos, pero crecieron hasta entre 200 y 300 durante 20 generaciones.

Los expertos, cuya investigación se publicó en la revista *Cell*, informaron que los genomas de los mamuts de la isla Wrangel mostraban signos de endogamia y baja diversidad genética, pero no hasta el punto de poder explicar su extinción final y misteriosa.

"Ahora podemos rechazar con confianza la idea de que la población era simplemente demasiado pequeña y que estaba condenada a extinguirse por razones genéticas", sostiene Love Dalén, genetista evolutivo del Centro de Paleogenética, en una colaboración conjunta entre

La última población de mamuts lanudos quedó aislada hace 10 mil años en la isla Wrangel, frente a Siberia. Foto Europa Press

el Museo Sueco de Historia Natural y la Universidad de Estocolmo. "Esto significa que probablemente fue sólo un evento aleatorio lo que los mató, y si no se hubiera dado, todavía tendríamos mamuts".

Además de arrojar luz sobre la dinámica de la población de estos especímenes lanudos, el análisis sobre ese imponente ejemplar de la isla Wrangel podría ayudar a informar las estrategias de conservación para los animales que actualmente están en peligro de extinción.

"Los mamuts son un sistema excelente para comprender la actual crisis de biodiversidad y lo que sucede desde un punto de vista genético cuando una especie atraviesa un cuello de botella en su población, porque reflejan el destino de muchas poblaciones actuales", comenta Marianne Dehasque, del Centro de Paleogenética.

Para comprender las consecuencias del cuello de botella genético de



a través del tiempo. En comparación con sus ances-

ventana a cómo la diversidad gené-

tica del imponente animal cambió



El estudio de estos animales da luz sobre estrategias de conservación

tros continentales, los genomas de mamut de la isla Wrangel presentaron signos de endogamia y baja diversidad genética. Además de ésta,
mostraron una diversidad reducida
en el complejo principal de histocompatibilidad, un grupo de genes
que se sabe que desempeñan un
papel fundamental en la respuesta
inmune de los vertebrados.

Los investigadores mostraron que la diversidad genética de la población continuó disminuyendo a lo largo de los 6 mil años que los mamuts habitaron la isla de Wrangel, aunque a un ritmo muy lento, lo que sugiere que el tamaño de la población se mantuvo estable hasta el final.

Aunque los mamuts de la isla acumularon gradualmente mutaciones moderadamente dañinas a lo largo de sus 6 mil años de existencia, los investigadores demostraron que la población estaba eliminando lentamente las mutaciones más dañinas.

"Si un individuo tiene una mutación extremadamente dañina, no es viable, por lo que esas mutaciones desaparecieron gradualmente de la población con el tiempo, pero por otro lado, vemos que los mamuts acumularon transformaciones levemente dañinas casi hasta que se extinguieron", apunta Dehasque. "Es importante que los programas de conservación actuales tengan en cuenta que no basta con que la población vuelva a alcanzar un tamaño decente; también hay que monitorearlo activa y genéticamente porque estos efectos genómicos pueden durar más de 6 mil años."

Los genomas de mamut analizados abarcan un largo periodo; sin embargo, no incluyen los últimos 300 años de existencia de la especie. "Lo que ocurrió al final sigue siendo un misterio: no sabemos por qué se extinguieron después de haber estado más o menos bien durante 6 mil años, pero creemos que fue algo repentino", subraya Dalén.

"Yo diría que todavía hay esperanzas de descubrir por qué se extinguieron, pero no hay promesas."

# El Zoológico de San Diego recibirá dos pandas gigantes de China

XINHUA LOS ÁNGELES

Los pandas gigantes Yun Chuan y Xin Bao llegaron a California la semana pasada en un vuelo fletado de China, como parte de la cooperación con el Zoológico de San Diego para proteger a esta especie durante 10 años, lo que representa una nueva ronda de cooperación.

Yun Chuan, un macho de cinco años, y Xin Bao, una hembra de cuatro, fueron elegidos del Centro para la Conservación e Investigación del Panda Gigante de China.

La pareja de pandas es la primera que entra a Estados Unidos en más de dos décadas. Serán sometidos a cuarentena durante un mínimo de 30 días y la fecha para su debut público será anunciada luego de que el equipo de cuidado considere que están listos.

El Centro para la Conservación e Investigación del Panda Gigante de China ha mantenido cooperación en investigación científica con el Zoológico de San Diego más de 25 años.

Los pandas gigantes son una de las especies en mayor peligro en el mundo. Cerca de mil 900 ejemplares viven en espacios silvestres, en su mayoría en las provincias chinas de Sichuan y Shaanxi, lo que representa un aumento respecto de los mil 100 que había en los años 80.

Yun Chuan es hijo de Zhen Zhen, quien nació en ese zoológico, y nieto de Bai Yun, quien vivió ahí más de 20 años.



▲ Yun Chuan, el ejemplar macho que será acogido en San Diego, como parte del programa de conservación bilateral. Foto Xinhua



# La observación de los asteriodes impulsa futuras misiones espaciales

Mañana se celebra el día internacional del estudio de estos cuerpos celestes; actividades en Puebla

### EIRINET GÓMEZ

La observación de los asteroides no sólo es importante para proteger a la Tierra de un impacto que pueda afectar la vida planetaria, también impulsa nuevas exploraciones espaciales, apuntaron los astrónomos José Ramón Valdés y Guillermo Cerdán Hernández, del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (Inaoe).

Mañana es el Día Internacional de los Asteroides, y en el Museo de la Evolución -en la zona de Los Fuertes, en Puebla-habrá talleres y experimentos para el público.

Valdés y Cerdán trabajan con la Cámara Schmidt, un moderno telescopio, en la cima del cerro de Tonantzintla, Puebla, observando los asteroides en el espacio.

En particular, estudian aquellos cercanos a la Tierra, para definir su orientación y periodo de rotación, forma, tamaño, estructura interna y propiedades superficiales.

También delimitan sus parámetros orbitales, que son imprescindibles para especificar la posibilidad de que en un futuro puedan entrar en órbita de colisión con la Tierra, y definen la composición mineralógica superficial que tienen. En algunos casos, incluso pueden producir modelos tridimensionales.

Ramón Valdés dijo en entrevista con La Jornada: "Dependiendo del objetivo de una misión espacial rumbo a esos cuerpos, hay que seleccionar correctamente el asteroide al que queremos llegar, y sólo podemos hacerlo si conocemos sus propiedades físicas".

En charla por separado, Cerdán Hernández, uno de quienes más observaciones astronómicas hace en México, citó dos casos de asteroides que impactaron a la Tierra: el ocurrido el 30 de junio de 1908, en Tunguska, Rusia, cuando explotó en la atmósfera sobre Siberia, devastando un área forestal de 2 mil kilómetros cuadrados, equivalente a la mitad del estado de Tlaxcala. Es por ello que esa fecha está dedicada al tema, con el fin de promover la toma de conciencia sobre el riesgo que significan esos cuerpos rocosos.

El otro evento fue el del 15 de febrero de 2013, también Rusia, en Chelyabinsk, cuando un asteroide provocó una onda expansiva que dañó cientos de edificios y dejó alrededor de mil 500 heridos. Para el especialista, ambos hechos revelan la importancia de monitorear y preparar defensas planetarias contra objetos cercanos.

De los trabajos de exploración realizados hasta ahora, destacó la misión DART (Double Asteroid Redirection Test) de la NASA, que consistió en probar una técnica de protección llamada impacto cinético, que consistió en lanzar una sonda espacial que impactó deliberadamente el asteroide Dimorphos, que es una luna pequeña del asteroide Didymos.

Este impacto estaba destinado a alterar la órbita de ese objeto, con la finalidad de demostrar que es posible modificar la velocidad orbital de un asteroide mediante un impacto controlado.

En tanto, Valdés destacó la Misión Lucy de la NASA, que estudia los asteroides troyanos de Júpiter que

► El telescopio Schmidt, de Tonanzintla, cuya sede está en el cerro de esa localidad. Foto cortesía de Guillermo Cerdán

comparten órbita con ese planeta y están ubicados en dos grupos principales que lo preceden y siguen.

La misión, lanzada en octubre de 2021, durará 12 años, y planea visitar varios troyanos y un asteroide del cinturón principal para comprender mejor la formación y evolución del sistema solar.

Lucy lleva a cabo estudios detallados sobre la composición y estructura de estos cuerpos celestes. Lleva el nombre del esqueleto de homínido Lucy, porque el análisis de los esos podría revelar los "fósiles de formación de planetas", es decir, materiales que se agruparon en el inicio de los tiempos del sistema solar.

En relación con los desafíos en la investigación de asteroides, Valdés y Cerdán Hernández señalaron que esos van desde contar con más personas dedicadas a descubrir y observarlos, hasta el desarrollo de mejor tecnología para establecer sus parámetros.

"Entre los retos fundamentales se encuentra tener telescopios cada vez más grandes para observar este tipo de objetos", añadió Valdés.

La NASA reporta que hasta la fecha han sido descubiertos 35 mil 265 asteroides cercanos a la Tierra, aunque estimaciones científicas apuntan a que hay millones, "es decir, nos faltan muchos por descubrir, y ese es el mayor reto que tendremos en los próximos años".



# Con grabaciones, detectan impactos de cientos de meteoritos en Marte

**AFP** PARÍS

El planeta Marte recibe cada año el impacto de cientos de meteoritos, cinco veces más de lo que se creía, según un estudio a partir de grabaciones sísmicas.

Hasta ahora, la frecuencia de estos impactos se había estimado con modelos que combinaban la observación de los cráteres de meteoritos en la Luna con imágenes de la superficie de Marte tomadas por sondas en órbita.

Al planeta rojo llegan muchos más meteoritos porque está más

cerca del cinturón principal de asteroides del sistema solar. Además, casi no tiene atmósfera -es cien veces más delgada que la de la Tierra-, por lo que no puede contar con un escudo protector desintegrante.

"Parece más efectivo escuchar los impactos que tratar de verlos si queremos comprender con qué frecuencia ocurren", dijo en un comunicado Gareth Collins, del British Imperial College, coautor del estudio publicado Nature Astronomy.

El análisis se llevó a cabo con un equipo internacional, liderado por investigadores de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich y del Imperial College de Londres.

Los registros se hicieron con el sismógrafo SEIS (siglas en inglés de Experimento Sísmico Para Estructura Interior), instrumento realizado bajo la supervisión de la agencia espacial francesa (CNES).

Una sonda de la NASA llamada InSight depositó el sismógrafo en Elysium Planitia en noviembre de 2018, vasta región plana de Marte, lo que permitió escuchar por primera vez lo que ocurre en el planeta.

El objetivo inicial era medir la actividad interna y los posibles fenómenos sísmicos. Los datos permitieron al equipo de investigadores determinar que el planeta recibe cada año el impacto de entre 280 y 360 meteoritos que crean cráteres de al menos ocho metros de diámetro.

"Esta tasa es cinco veces mayor que la cifra estimada a partir de las imágenes tomadas sólo en órbita", explica Geraldine Zenhäusern, investigadora de la escuela de Zúrich.

Identificar los pequeños cráte-

res de meteoritos a partir de una sonda en órbita es aún más difícil en Marte porque suelen producirse tormentas de arena.

"Los nuevos cráteres se distinguen en terrenos llanos y polvorientos, pero este tipo de terreno sólo cubre la mitad del planeta", apunta Zenhäusern. Por eso la ventaja del sismógrafo era "poder escuchar cada impacto dentro del alcance de la sonda".

De acuerdo con el equipo científico, el sismógrafo detecta los llamados Marsquake-VF (terremotos en Marte de alta frecuencia) que permiten estimar el diámetro de un cráter y su distancia de la sonda. Luego se calcula el número de cráteres creados en un año dentro de un radio determinado alrededor de la sonda y se extrapola esa cifra a la escala del planeta.

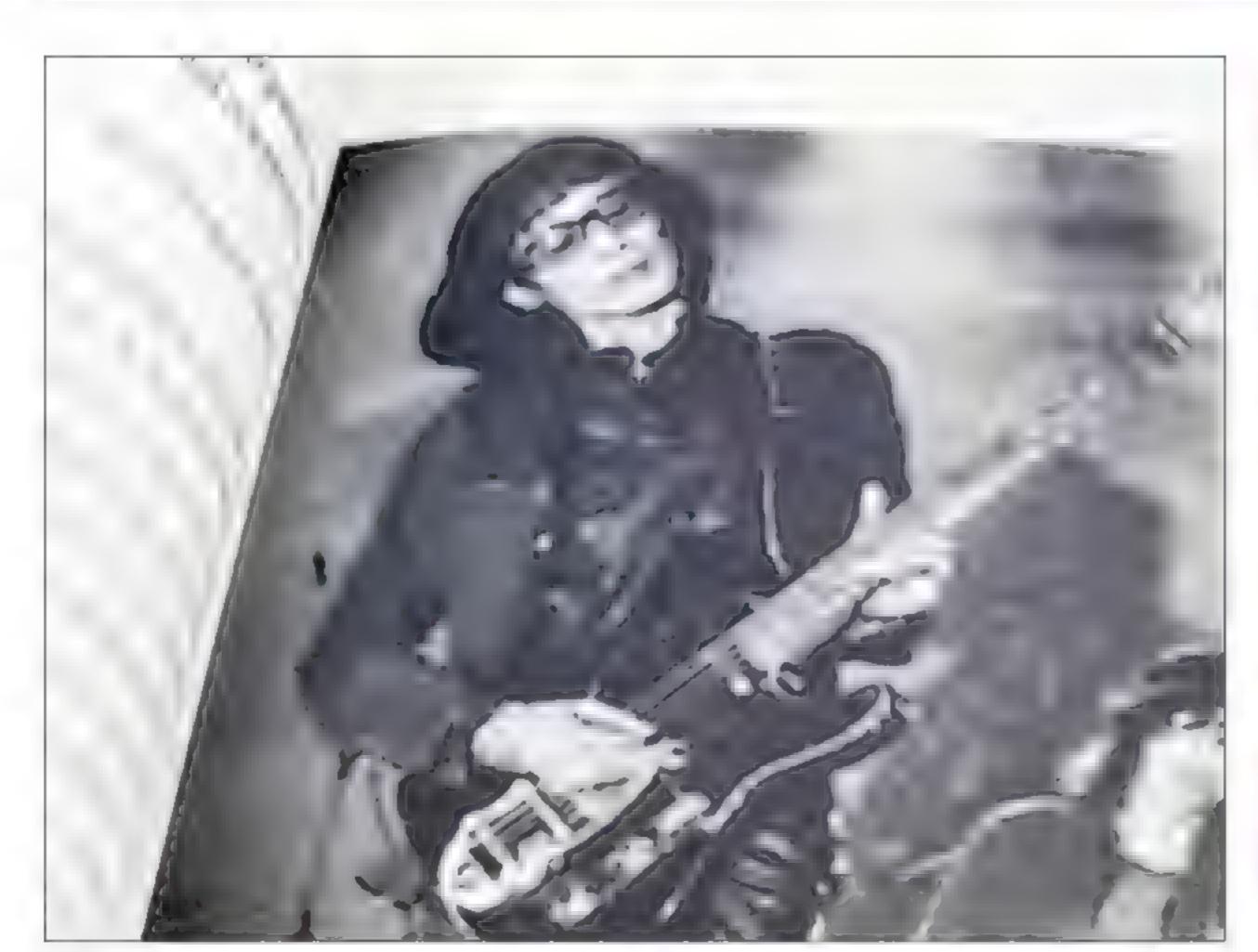



# El rock japonés de los 60 y 70 confluía con bandas politizadas de otras culturas

# En Barricadas A Go-Go, Julio Cortés repasa la música "antimperialista" y otras

HERNÁN MULEIRO

ESPECIAL PARA LA JORNADA

En Barricadas A Go-Go, el periodista Julio Cortés explora la relación entre la música japonesa de vanguardia, sus vínculos con la política revolucionaria nipona y su conexión con otras geografías y espacios temporales. Si la temática del libro no ha sido completamente difundida y explorada en 2024, en los años 80, cuando Cortés era un adolescente en Santiago de Chile, el rock y la política eran términos opuestos, más allá de algunos claros antecedentes.

## "Izquierdistas amargados"

"Desde 1984, al cumplir 13 años en plena dictadura, confluían en mí la pasión por el heavy metal con la militancia izquierdista y posteriormente anarquista. En el Chile de los 70 y los 80 el grueso de los izquierdistas eran tan antigringos que no querían saber nada de guitarras eléctricas ni canciones en inglés: pura alienación pro imperialista, según ellos. Así y todo, y como explico en un texto reciente sobre el black metal, una minoría de jóvenes izquierdistas amábamos esos sonidos, y seguimos explorando otros: progresivo, sicodelia, punk, dub, noise... De todos modos, hay que destacar que antes de 1973 Víctor Jara alcanzó a grabar El derecho de vivir en paz junto a la banda sicodélica nacional Los Blops y que artistas como Angel Parra usaron guitarra eléctrica en algunos discos, así que los prejuicios contra el volumen y la electricidad no los tenían todos, sino sólo los izquierdistas más amargados."

La investigación de Cortés fue elaborada en un periodo entre la búsqueda analógica y los primeros accesos a Internet, lo que equivale a decir que cada fragmento del total lleva una apreciación reveladora: "La música japonesa de ese turbulento periodo, que más o menos encaja entre 1968 y 1977, la conocí recién a inicios de este siglo, tras leer un texto de Alan Cummings en la revista *The Wire*, donde se explayaba en torno a esa escena de Shinjuku, y presentaba a artistas impresionantes que no conocía, como el saxofonista Kaoru Abe y el guitarrista Masayuki Takayanagi.

"De ahí en adelante estuve un buen rato dedicado a descargar discos japoneses con la aplicación Soulseek. Poco después di casualmente con el librito de Bernard Beráud sobre *La izquierda revolucionaria en el Japón* (edición mexicana de 1971), donde entremedio de las detalladas explicaciones sobre las tácticas de combate callejero y la evolución de los distintos grupos de la ultraizquierda japonesa, me hice una clara idea del tipo de lucha antimperialista y a la vez antiestalinista que se llevaba a cabo por allá."

### Rock y jazz

Antes de poder plantearse la posibilidad de un sonido revolucionario, el rock hecho en Japón transitó una fase previa al quiebre que les permitió una expresividad propia: "La sola posibilidad de que existiera un 'rock japonés', y lo mismo con el jazz, es el núcleo del problema. Al inicio se produce un fenómeno de imitación, primero con la manía que causan las guitarras eléctricas y su imagen y sonido futurista, ya desde las exitosas giras de los Ventures y los Shadows, a inicios de los 60, los imitadores de Elvis y luego de los Beatles, pero finalmente se aprecia el surgimiento de una verdadera contracultura japonesa, con mucha fuerza desde el 68, que por un lado incorpora creativamente estas in-

fluencias occidentales generando un material genuinamente nipón, y que al mismo tiempo estaba profundamente ligado al movimiento estudiantil contra la guerra de Vietnam, y a un cúmulo de luchas sociales que se dieron en ese país como parte de la revuelta global de los 60. Esa misma adaptación del rock –que a su vez derivaba del blues-a otros territorios y se da en varios lugares: los alemanes con su Krautrock; bandas francesas muy difíciles de encasillar, como Magma y Etron Fou Leloublan, o el movimiento abiertamente político del Rock In Opposition, cuyas principales bandas producían formas totalmente únicas de 'rock', muchas veces dialogando con el folclor, lo que ahora todos llaman post-punk y Avant Garde".

Una banda fundamental en Barricadas A Go-Go es Les Rallizes Dénudés. Su aproximación al sonido pesado y su participación en el secuestro de un avión los convirtió en protagonistas: "Con su sonido e imagen, mito y leyenda, concentran casi todo lo que fue la revuelta global del 68 y sus 'vidas posteriores' (por usar la expresión de un interesante libro de Kristin Ross).

"En Japón, la afluencia de melenudos en las calles fue primero tolerada, para pasar a ser fuertemente reprimida a partir de 1969. Sus tácticas de 'guerrilla folk', basadas en los Panteras Negras, los estudiantes radicales alemanes y la experiencia de distintos grupos de acción y teatro callejero como los Hi-Red Center, fueron demasiado lejos a los ojos de la clase política, aunque curiosamente contaron con la simpatía de un 'tradicionalista' como Yukio Mishima, que incluso se atrevió a ir a discutir con los estudiantes de ultraizquierda que mantenían tomado el campus de la Universidad de Tokio.

"Unos meses después del secuestro del avión Yogodo, en el que participó el bajista de los Rallizes, Mishima intentó tomar un cuartel militar para hacer una proclama incitando un golpe de Estado tradicionalista, fracasando en el intento y siendo decapitado ritualmente por sus acompañantes."

El jipi rockero japonés que rompió con la rigidez social fue considerado una amenaza para los políticos de diferentes latitudes y orientaciones: "Hoy en día nos resulta difícil imaginar que los rockeros jipis (o futen, como se les llamó en Japón) fueron en efecto vistos como un peligro enorme para el partido del orden, en el momento en que pasaron a politizarse. Por eso la leyenda dice que la CIA tuvo que intervenir enérgicamente para lograr desviar el movimiento hacia las drogas y el entusiasmo por chamanes con elementos orientales y gurúes de la búsqueda interior".

### Horrible fusión setentera

Para Cortés, la influencia del freejazz en el mapa musical ha sido subestimada: "Muchas de las bandas que llevaron el rock a sus límites en esa época estaban acusando recibo de la poderosa influencia de la obra de Coltrane, Taylor, Coleman y Ayler: es notorio en los casos de MC5, los Stooges y Velvet Underground, pero no suele mencionarse al hablar de las influencias directas del punk. Siempre he creído que el jazz y el rock deben seguir cruzándose, aunque no en la horrible versión de fusión de los 70, un pastiche con que la industria lucra bastante, sino uniéndolos en torno a la gran marea de ruido horrible en que ambos son capaces de surfear".

Si al principio de esta nota, Cortés menciona que en el Santiago de Chile de los 80 el rock y la política no ▲ El libro de Cortés puede conseguirse en algunas tiendas de la Ciudad de México. Fotos tomadas de Instagram

se cruzaban, las revueltas de 2020 contra el gobierno del ex presidente Piñera contaron con apoyo artístico: "Me temo que los dos planos se han vuelto a separar; los artistas se creen artistas que a veces opinan de política o apoyan determinadas causas, y los subversivos políticos parecen poco interesados en el arte en sí mismo. Veo poca conciencia de que, como decía el poeta Maiakovsky, el arte revolucionario requiere formas revolucionarias. Por dar un ejemplo, durante la revuelta chilena de 2019 había muchas expresiones de arte callejero. Con unos amigos, incluyendo a dos músicos libres mexicanos, fuimos a la calle con saxofones, trompeta y otros instrumentos acompañando unos hermosos viernes de diciembre los enfrentamientos como Primera Línea Arkestra. Poco después se organizó la Barricada Sonora, que se repetía todos los viernes en el centro de Santiago, pero la convocatoria ya hablaba de "músicos que hablen el lenguaje de la improvisación", y la última vez que los vi, a inicios de 2020, iban tocando mientras marchaban hacia el Museo de Arte Contemporáneo... ¡Y no precisamente para prenderle fuego!". Cuenta la leyenda que un pequeño grupo de manifestantes autoconvocados realizaron un breve festejo sonoro a raíz del ahogamiento fatal del fallecido Piñera.

La edición aumentada de Barricadas A Go-Go, con nuevos ensayos y fotografías puede conseguirse en algunas librerías de Ciudad de México, como Volcana espacio común, Exit librería y La Polila.

# Nacidos salvajes

### LEONARDO GARCÍA TSAO

ajita la mano, Jeff Nichols se ha convertido en uno de los cineastas estadunidenses más interesantes de los tiempos recientes, si bien pocos se han dado cuenta. Con títulos anteriores como Take Shelter (2011), El niño y el fugitivo (2012) y Loving (2016), Nichols presenta ahora con El club de los vándalos, su película más redonda a la fecha.

Para ello, el realizador se ha inspirado en el libro *The Bikeriders*, del periodista Danny Lyon, una crónica con fotos y textos que documentan la existencia del Chicago Outlaws Motorcycle Club, a mediados de los años 60. Así, el guion del propio Nichols ha creado a los ficticios Vándalos, un club de motociclistas liderados por Johnny (Tom Hardy) que imponen su código de honor en una zona del *Midwest*.

No es una historia propiamente dicha, sino una serie de viñetas anacrónicas que describen esa peculiar forma de vida, como forajidos del Oeste que han cambiado los caballos por sus motos Harley Davidson. Visten todos una combinación de mezclilla y cuero negro como uniforme, decorada con una cruz de hierro,

y deambulan por las carreteras locales para demostrar que son libres, hasta cierto punto.

Influido de manera definitiva por Scorsese, Nichols ha hecho el equivalente de Buenos muchachos (1990) con ruido de motores y olor a gasolina, bajo un acompañamiento constante de buen rocanrol. Y ha tenido el acierto de cederle la narración al personaje de Kathy (Jodie Comer), la esposa del nuevo miembro Benny (Austin Butler), cuyos afectos son rivalizados por el propio Johnny. Ese triángulo será el interés central de la trama dentro del retrato coral de los varios miembros del club. Y ese punto de vista femenino de las acciones resultará fundamental para diluir la testosterona que exuda la película.



Jeff Nichols se ha convertido en uno de los cineastas de EU más interesantes Según lo demuestra Benny en la secuencia inicial, un Vándalo estará dispuesto a morir por los colores del club. Amenazado por dos patanes en un bar, el hombre recibirá una espectacular madriza por no despojarse de su emblemática chamarra. Pero la fatalidad acecha a cada instante, como ejemplifica el tranquilo Brucie (Damon Herriman), muerto en un tonto accidente de tránsito. Y hay ecos del

clásico western Fiebre de sangre

(Henry King, 1950) en el desenlace

de Johnny, retado a pelear por un

Joven arribista de Milwaukee.

La presencia del periodista
Danny (Mike Faist) no tiene
mucho peso en la historia, fuera
de entrevistar a Kathy y señalar
la decadencia del club después
de Vietnam, cuando los motociclistas reclutados, veteranos de
guerra, empiezan a usar drogas y
a no tener ningún tipo de honor,
con lo cual los Vándalos se con-

vierten en una pandilla tan ame-

nazante como los Hell's Angels.

Lo paradójico es que para interpretar a personajes tan gringos se ha recurrido a un par de actores británicos, virtuosos como suelen ser. En uno de sus mejores papeles, Hardy nos brinda una apropiación de la vocecita nasal de Marlon Brando (muy apropiada, pues Johnny se ha inspirado en su personaje de *El salvaje* para

# PRESENCIA DE MARILYN



▲ Una casa de Los Ángeles donde Marilyn Monroe vivió brevemente y murió fue declarada monumento cultural histórico esta semana, mientras una decisión oficial de Palm Springs aumentó las posibilidades de que la estatua de ocho metros Forever Marilyn permanezca en su lugar. Los actuales propietarios viven al lado y querían demoler la vivienda para ampliar su propiedad. Foto Ap

crear el club). Mientras Comer, con un impecable acento de la región, construye un símbolo de lealtad inquebrantable a lo largo de los años. Hay una secuencia especialmente elocuente en El club de los vándalos. Montados en sus motos, los Vándalos recorren a todo motor una carretera aledaña a unos maizales mientras se escucha la canción himno I Feel Free de Cream. Esa imagen lo resume todo.

(The Bikeriders)
D: Jeff Nichols/ G: Jeff Nichols, inspirado por el libro The Bikeriders, de Danny Lyon/ F. en C: Adam Stone/ M: David Wingo; canciones varias/ Ed: Julie Monroe/ Con: Jodie Comer, Austin Butler, Tom Hardy, Michael Shannon, Mike Faist/ P: New Regency Productions, Tri-State

Pictures, 20th Century Studios.

Estados Unidos, 2023.

El club de los vándalos











ERICK SÁNCHEZ, NUEVO FUTBOLISTA DEL AMÉRICA

# Emilio Azcárraga arremete contra el Tricolor; "parece un temblor"

**ALBERTO ACEVES** 

Emilio Azcárraga Jean, propietario del club América, está ofuscado. Desde su manera de ver el futbol, hay signos claros de un mal manejo en la selección mexicana. Da lo mismo que el comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Juan Carlos Rodríguez, y otros en la dirección deportiva del Tricolor sean antiguos colaboradores u hombres de confianza, porque sus palabras traslucen una profunda molestia.

"No tengo bronca de que lleven a mis jugadores o no, pero, en el caso de Henry (Martín), me molestó la manera en la que le dijeron que no iba a ir, (porque) no fue la correcta", señaló en entrevista con un programa de streaming, con un semblante serio y sin permitir profundizar en más detalles sobre la ausencia del delantero de las Águilas en el torneo continental. "Me preocupa la forma, pero no la voy a contar".

En momentos críticos del Tricolor, Azcárraga suele apartarse
de los principales focos mediáticos.
Si no es con algún mensaje en sus
redes sociales, el mandamás americanista sólo deja verse públicamente en asambleas de dueños organizadas en Toluca, donde se ubican
las instalaciones de la FMF. Esta
vez fue diferente. Sentado sobre
un sillón de su despacho, aportó su
propia definición sobre lo que ocurre en el combinado nacional.

"Parece un temblor, porque hace así", sostuvo al mover la mano derecha de arriba abajo, como la ruta que recorre una montaña rusa. "Si lo ven, el América ha estado ahí. Siempre hemos clasificado en los primeros cuatro, hay una estabilidad. Hay que darle las oportunidades que requiera la dirección deportiva y el cuerpo técnico de trabajar con los jugadores. Ver las oportunidades de poderse ir a Europa, que es algo que pasa por lo económico, porque el futbol mexicano paga muy bien".

A principios de mes, en el inicio del anunciado "plan de renovación" rumbo al Mundial de 2026, el técnico Jaime Lozano dejó fuera de la lista de convocados a la Copa América a Martín, quien, con 31 años, consiguió el bicampeonato con las Águilas en la Liga Mx el pasado 26 de mayo ante Cruz Azul. En su lugar, los delanteros considerados fueron jóvenes con experiencia europea, como Santiago Giménez (Feyenoord), y futuras promesas del perfil de Marcelo Flores, Jordi Cortizo y César Huerta.

"A mí me da coraje perder. Como saben le voy al América y a la selección, a nadie más", concluyó Azcárraga mientras el cuadro tricolor se alista para su última prueba en la fase de grupos frente a Ecuador, sin otra posibilidad de avanzar a cuartos de final más que el triunfo. Al no ser líder de su sector, el pase a la siguiente ronda sólo le garantizará un nuevo enfrentamiento contra la campeona del mundo y vigente monarca de la zona, Argentina, primer lugar en el Grupo A.

# Más refuerzos

En medio de la compleja situación que enfrenta el representativo, el mediocampista Erick Sánchez, campeón de la Concacaf Copa de Campeones con el Pachuca, acordó su llegada al América y ayer fue anunciado oficialmente como refuerzo en las redes sociales del club.

► El dueño de las Águilas, quien en la imagen superior es flanqueado por los ex jugadores americanistas Juan Hernández (izquierda) y Oribe Peralta, criticó el mal paso de la selección nacional y la exclusión del delantero Henry Martín. Abajo, el ex del Pachuca, Erick Sánchez, al firmar su contrato con el conjunto de Coapa. Fotos Cristina Rodríguez y @ClubAmerica

"¿Qué me hace parte del más grande? La pasión, el esfuerzo y compromiso que demuestro. No sólo el escudo que llevo sobre el pecho", señaló Sánchez en un video difundido por las Águilas, en el que se explica que su presentación sufrió "un cambio de planes" por su participación en el torneo continental en Estados Unidos.

Sánchez, de 24 años, era pretendido por diferentes clubes de la Liga Mx y el futbol de Europa. En los Tuzos jugó 187 partidos, registró 20 goles y 21 asistencias, además de los títulos de Apertura 2022 y Concacaf.

"Soy chiquito, pero grande de corazón", concluyó el mediocampista en su mensaje de bienvenida. De alguna manera, su traspaso transgrede los tiempos de concentración del Tricolor, los cuales se han modificado desde la llegada de Jimmy al banquillo.

El plantel nacional realizó ayer una práctica a puerta cerrada en Phoenix, sede de su tercer partido en la Copa, y tiene como única duda la participación del zaguero César Montes, quien sufrió una molestia muscular en la pasada derrota con Venezuela.





# La Canarinha vuelve a sonreír; golea 4-1 a Paraguay

DE LA REDACCIÓN

Brasil puso las cosas en orden. De la mano de su estandarte y figura en el Real Madrid, Vinicius Jr, recuperó el terreno perdido en la Copa América al golear 4-1 a Paraguay en el Allegiant Stadium de Las Vegas, para posicionarse en el segundo lugar del Grupo D.

De un estreno dubitativo frente a Costa Rica, la *Canarinha* envolvió su juego en el arte y la gambeta. Todo ello a partir del talento de Vinicius, asistido por una secuencia de pases en el 1-0 (35) y luego con la bandeja servida para el 3-0 en un contragolpe (45+5).

Lucas Paquetá le había arrebatado al futbolista merengue la posibilidad de tirar un penal a los 30 minutos, con el que se pudo haber abierto el marcador. Sin embargo, Paquetá lo echó por fuera de la portería. En el complemento, por la misma vía, tuvo su revancha y al fin acertó (65).

Sávio Moreira de Oliveira redondeó un primer tiempo brillante con el segundo tanto (43). Ya en el complemento, Omar Alderete acercó a la Albirroja tras un descuido de Brasil (48). Andrés Cubas fue expulsado. La *Verdeamarela* llegó a cuatro puntos, dos menos que el líder Colombia, su último rival en la tercera fecha.

## Gana Colombia

Guiada por sus estrellas James Rodríguez y Luis Díaz, Colombia quebró el cerrojo de Costa Rica y goleó 3-0 en la calurosa Glendale, Arizona, para clasificarse anticipadamente a los cuartos de final del torneo continental.

Los cafeteros, dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo, ampliaron su racha de imbatibilidad a 25 partidos con tantos de Díaz (31), de penal; el defensor Davinson Sánchez (59) y el ariete Jhon Córdoba (62) en la segunda jornada del Grupo D.

Con puntaje perfecto, Colombia se unió a Argentina y Venezuela como las únicas selecciones con cupo garantizado a la siguiente fase hasta ahora. Definirá el liderato de la zona cuando enfrente a Brasil el martes en Santa Clara, California.

Los ticos, por su parte, se quedaron en la tercera posición con tres puntos.

El capitán de Argentina, Lionel Messi, no jugará hoy el último partido de la fase de grupos en la Copa ante Perú, debido a problemas musculares en su pierna derecha, confirmó Walter Samuel, integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni.

"Leo tuvo un problema en el último partido, no va a estar, vamos a ir día a día esperando su evolución",



Argentina, sin Messi ni Scaloni, ante Perú en el cierre de la fase de grupos declaró el ex zaguero del *Inter* de Milán, quien remplazó a Scaloni en la conferencia de prensa tras la suspensión que recibió de la Conmebol por salir tarde al campo de juego en el entretiempo del triunfo sobre Chile.

Messi, de 37 años, acusó molestias en su pierna derecha durante el primer tiempo de dicho encuentro, pese a que pudo completar los 90 minutos. Luego no participó de los siguientes entrenamientos.

"No estamos planificando guardar a alguien, pensamos en formar el mejor equipo para jugar muy bien con Perú y poder ganarlo", añadió Samuel.

Argentina cerrará su participación en el Grupo A ante Perú, con la clasificación asegurada a los cuartos de final.

Con información de Ap y Reuters

# VERSTAPPEN OBTIENE LA POLE

# Checo enfrenta complicaciones y saldrá séptimo en GP de Austria

### DE LA REDACCIÓN

El neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, quiere evadir cual-quier presión rumbo a su cuarto título en la Fórmula 1, por lo que buscó la perfección para quedarse con la pole position de la carrera al sprint del Gran Premio de Austria. En contraste, su coequipero, el mexicano Sergio Pérez, tuvo un resultado muy diferente al enfrentar complicaciones que lo relegaron hasta el séptimo puesto.

La carrera en Austria suele ser la competencia de mayor peso para la escudería de Red Bull, pues al tener sus orígenes en el país europeo significa correr en casa. Verstappen complació con una gran actuación a los miles de seguidores que tiñeron de naranja las gradas del circuito de Spielberg, mientras Pérez debió ser más hábil ► El piloto mexicano sigue sin encontrar su ritmo de carrera y deberá redoblar esfuerzos este fin de semana si pretende subir nuevamente al podio en la carrera austriaca, tal como lo hizo el año pasado, cuando terminó tercero. Foto Afp

para superar ciertos imprevistos.

Con frustración, el tapatío aseguró que se vio afectado por Esteban Ocon, de Alpine, quien obstruyó su paso y le impidió conseguir el tiempo esperado. En su única oportunidad en la Q3, Pérez se conformó con un crono de 1:06.008, muy lejano al de Verstappen.

"Teníamos un ritmo prometedor, desafortunadamente no lo pudimos mostrar en la SQ3, porque adelante iba Ocon. Mi vuelta final quedó a dos décimas de él y yo no podía ir más rápido. Ha sido un desastre,

ORAGE ORAGE

espero que nos recuperemos mañana", dijo.

Ahora, Pérez deberá redoblar esfuerzos este fin de semana en la carrera principal si pretende subir de nueva cuenta al podio en la carrera de Austria, tal como lo hizo el año pasado con el tercer puesto.

Verstappen, en cambio, supo manejar mejor la presión. Perseguido en la clasificación general por el británico Lando Norris, de McLaren, el neerlandés no titubeó en ningún momento en la pista del Red Bull Ring.

El vigente triple campeón mundial impuso su dominio en una Q3 muy táctica, en la que los pilotos salieron en el último momento para realizar únicamente una vuelta rápida. Así, firmó un crono de 1:04.686 para superar a Norris y su coequipero de McLaren, el australiano Oscar Piastri, en 93 y 301 milésimas de segundo, respectivamente.

"Estoy muy feliz de conseguir el primer puesto de la sesión clasificatoria de la carrera *sprint* delante de nuestros aficionados en casa", expresó un orgulloso Verstappen. "Ha sido cómodo conducir el coche y encontramos pronto los ajustes adecuados. Es un muy buen inicio de fin de semana", agregó.

Con la pole position, el campeón de la F1 se quitó un poco de presión en la pelea por el título, en la que Norris se encuentra en el segundo puesto. El británico parece en estos momentos la única amenaza al dominio del neerlandés tras conseguir cinco podios en los últimos seis Grandes Premios, entre ellos la victoria en Miami.

Con información de Afp

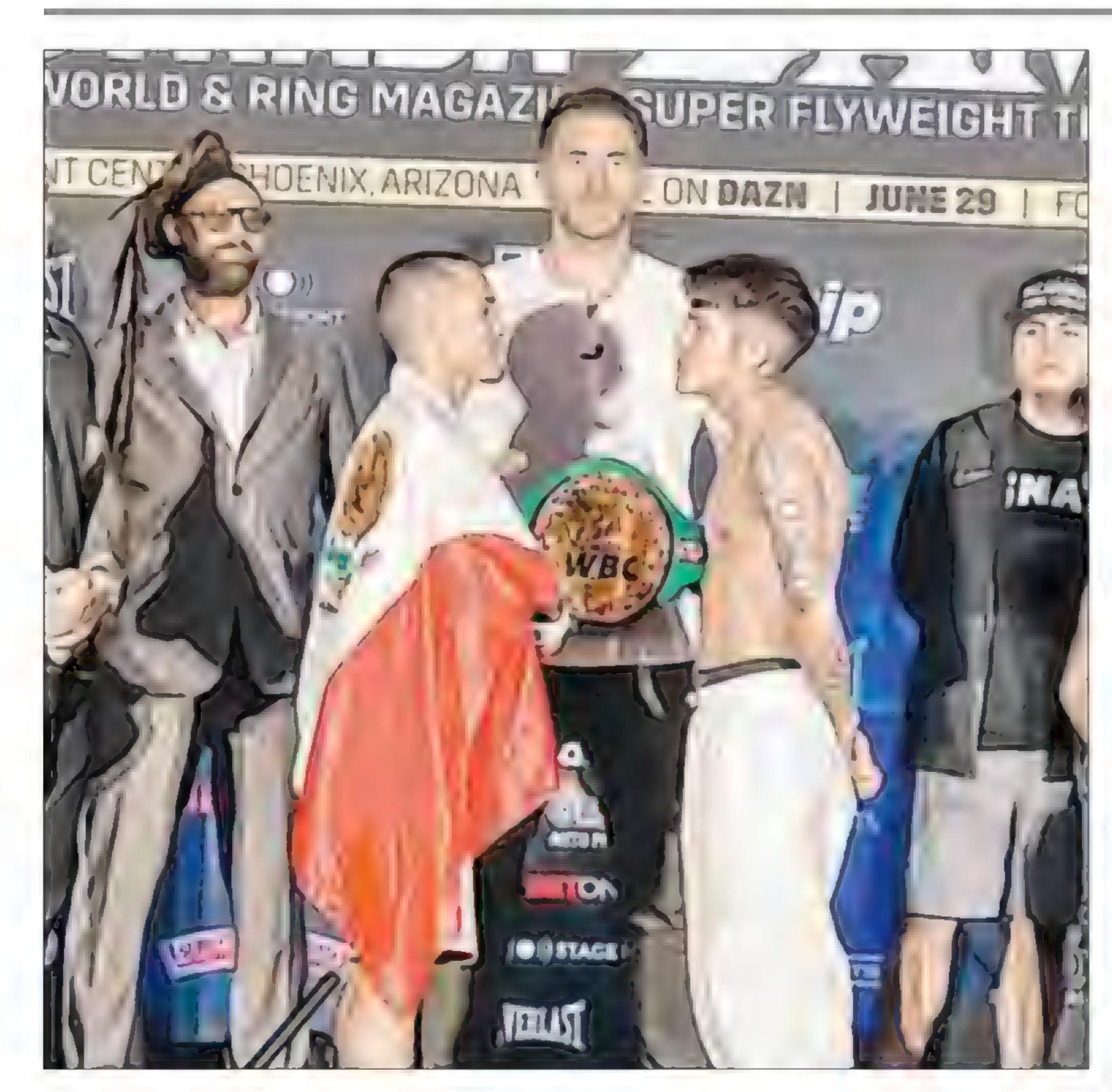

▲ Tras un año y medio fuera por lesiones, el sonorense Francisco *Gallo* Estrada, de 34 años,

apelará a su experiencia ante el estadunidense Jesse Bam Rodríguez. Foto @zanferboxing

# Gallo Estrada regresa para defender cetro supermosca

## DE LA REDACCIÓN

Por lesiones, el regreso de Juan Francisco Gallo Estrada tardó mucho más de lo esperado. Ahora, después de más de año y medio desde su última pelea, el sonorense toma los guantes para exponer el cetro mundial de peso supermosca del Consejo Mundial de Boxeo frente al estadunidense Jesse Bam Rodríguez, pero también para demostrar que sigue vigente a sus 34 años de edad.

En el pesaje, la primera prueba antes de duelo de este sábado en el Footprint Center, de Phoenix, Estrada se mostró con buena condición física, recuperado de las lesiones para cumplir con las 115 libras (52.163 kilogramos) que exige esta división. Sin embargo, aún quedan las dudas tras una pausa poco peculiar en el boxeo.

"Después de mi última victoria contra Román Chocolatito González tomé un buen descanso, pude pasar tiempo de calidad con mi familia y mis hijos, además de sanar una lesión que estaba sufriendo", dijo desde que se anunció la pelea con Rodríguez.

El duelo más reciente de Estrada fue en diciembre de 2022, cuando venció al *Chocolatito*. Si bien, en esa ocasión retuvo el cinturón de monarca, los daños de la batalla fueron más complicados de lo esperado para sanar.

Gallo Estrada había subido a pelear en esa ocasión con una molestia por una lesión anterior en la mano izquierda sufrida cuando enfrentó a Argie Cortés, al tiempo que aún lidiaba con secuelas por una fractura de nariz. El estado de salud del peleador fue revelado por su entrenador Alfredo Caballero meses después de la contienda con González.

Ahora, Estrada, quien es uno de los pocos en haber conquistado los títulos mosca y supermosca, pretende mantener su estatus de campeón del mundo cuando también la sombra del retiro lo acecha. Aun cuando el tricolor presume una marca de 44 victorias y sólo tres derrotas, el desafío se vislumbra complejo.

El retador *Bam* Rodríguez es 10 años más joven, se encuentra en el apogeo de su carrera y llega invicto después de 19 batallas. Además, también ya ganó el título mosca y ahora pretende emular a Estrada como doble campeón con el cinturón supermosca.

Estrada no será el único mexicano que peleará hoy en Phoenix, pues Adrián *Gatito* Curiel también regresa al cuadrilátero para enfrentar al británico *Sunny* Edwards después de haber perdido en febrero el cetro minimosca de la Federación Internacional de Boxeo.

# EL NACIONAL DE ATLETISMO, DE LOS ÚLTIMOS TRENES A JO

# Moscote y Muñoz, con la ilusión de una presea olímpica en París





### KARLA TORRIJOS

La jalisciense Citlali Moscote, clasificada para los Juegos Olímpicos de París 2024 en la prueba de maratón, reconoció que dicha competencia será una de las más complicadas debido a la calidad y velocidad de las participantes; no obstante, consideró que "es posible" ganar una medalla.

"Hemos visto que en estas competencias todo puede pasar, entonces creo que la medalla es posible, así que voy con la mentalidad de hacer mi mejor papel y que el día de la competencia (11 de agosto) sea el mejor de mi carrera deportiva", señaló la atleta, quien asistirá por primera vez a una justa olímpica.

La originaria de San Juan de los Lagos, quien fue la primera deportista del país en conseguir el boleto para la cita parisina, el cual obtuvo desde el año pasado, participó ayer en la prueba de los mil 500 metros femenii dentro del Campeonato Nacional de Atletismo que se llevará a cabo hasta este domingo en las instalaciones del Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM).

Detalló que esta carrera, en la que terminó en la cuarta posición (con tiempo de 4:30.59 minutos), "además de ayudarme en mi preparación física y velocidad, me sirvió mucho en el tema mental, que también es un factor muy importante para cualquier deportista, pues en ocasiones los nervios te traicionan o aparece algún pensamiento negativo y hay que saber contrarrestarlos".

En dicho certamen, reconocido por la World Athletics y el cual cerrará el calendario clasificatorio mexicano de pista y campo rumbo a París 2024, también participan atletas que se encuentran en zona para obtener su plaza olímpica, ya sea por la vía de marcas, o bien, por puntuación de ranking internacional.

Tal es el caso de Cecilia Tamayo, entrenada por el multimedallista olímpico Carl Lewis, quien confía en conseguir su boleto olímpico en los 100 y 200 metros planos.

"En la competencia de este viernes (100m) terminé en la segunda posición (con tiempo de 11.22 segundos), me sentí bastante bien, con muchos ánimos, y creo que puedo hacer una carrera sólida este domingo (en los 200m), vamos con la mejor actitud y mentalidad para conseguir el objetivo", aseveró la atleta de 27 años, quien además indicó que "el próximo lunes o martes conoceremos los resultados, pero tengo mucha confianza en que podré ir a París 2024".

### Afinar detalles

El chihuahuense Uziel Muñoz, especialista en lanzamiento de bala y quien ya cuenta con su plaza olímpica, también participó ayer en ▲ La maratonista jalisciense
Citlali Moscote y el chihuahuense
Uziel Muñoz, especialista en
lanzamiento de bala, ya están
clasificados para la cita veraniega
parisina, donde ambos tendrán
su debut en unos Juegos
Olímpicos. Fotos Conade

este campeonato, en el cual, dijo, "más allá de competir, lo que busco sólo es afinar algunos detalles, pero en general me siento listo para participar en mis primeros Juegos Olímpicos".

Advirtió que su prueba será "una de las más renidas de toda la historia, se va a tirar muy bien, lo importante es clasificar a la final y ya después pelear por las medallas. Hay dos estadunidenses y un italiano que en este momento son los punteros, están en muy buen nivel, pero nada que no se pueda alcanzar".

# 9 mil mde, el costo para la justa francesa

AFP PARÍS

Francia se enfrenta a una factura de casi 9 mil millones de euros (9 mil 500 millones de dólares) para acoger los Juegos Olímpicos de París, pero altos funcionarios consideran que las repercusiones financieras podrían ser más "sicológicas" que económicas.

En vísperas de la ceremonia inaugural de los Juegos el 26 de julio, ministros y analistas financieros hacen malabarismos con las cifras para calcular los costos y beneficios de la cita deportiva.

Los Juegos de Tokio, retrasados un año a 2021 por el covid, costaron unos 12 mil 900 millones de dólares, según los auditores japoneses.

El ministerio de Hacienda griego calcula que Atenas 2004 costó 9 mil 100 millones de dólares, aunque algunas estimaciones independientes elevan la factura a casi 15 mil millones, el mismo que Londres 2012.

El comité organizador de los Juegos Olímpicos, impulsado por la venta de entradas, los patrocinadores y los fondos del Comité Olímpico Internacional (COI), cuenta con un presupuesto de unos 4 mil 400 millones de euros (4 mil 700 millones de dólares).

La empresa pública Solideo, que ha construido la villa olímpica al norte de París, cuenta con un presupuesto similar.

Esta semana, el gobierno asignó otros 35.3 millones de dólares para los Juegos Paralímpicos, que tienen problemas con la venta de entradas.

Las autoridades locales han comprometido hasta ahora 2 mil 570 millones de dólares para la justa veraniega, principalmente para la construcción de infraestructuras.

El Deutsche Bank afirmaba en un estudio este mes que "los países anfitriones de los Juegos Olímpicos o de la Copa Mundial de la FIFA rara vez obtienen un rendimiento económico o incluso social positivo de lo que suelen ser inversiones masivas y financiadas con fondos públicos en nuevos estadios e infraestructuras públicas".

### Impacto sicológico

Para el gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, la cita veraniega tendrá un impacto más "sicológico" que económico. Pero afirmó que si Francia logra mejorar su imagen en todo el mundo gracias al certamen, podría esperar nuevas inversiones.

El turismo espera ingresar hasta 3 mil 600 millones de euros con los 15 millones de visitantes previstos para la cita olímpica, dos millones procedentes del extranjero.



# DISQUERO

# El Kronos Quartet celebra medio siglo

### **PABLO ESPINOSA**

LOS 50 años de una entidad musical que revolucionó la historia de la música:
Kronos Quartet, referente en las salas de conciertos, arenas, auditorios universitarios y objeto de culto de melómanos interesados en lo sorprendente, lo fino, lo genial.

EL FORMATO CUARTETO de cuerdas, integrado por dos violines, viola y violonchelo, es el prototipo de la exquisitez en música de concierto, donde el repertorio de los periodos clásico y romántico priman sobre lo contemporáneo, y en eso consiste el vuelco que opera el Kronos Quartet: en lugar de los cuartetos de Beethoven y de Haydn (autores por antonomasia en ese género), estos músicos innovadores han introducido a ese que era territorio antes reservado a públicos minoritarios, a una multitud impresionante de autores del presente cuyos estilos se disparan y escapan a todo intento de

EL LISTADO DE los nombres de los compositores que han escrito obras para el Kronos Quartet y el número de grabaciones realizadas en 50 años es impresionante.

definición.

EL GRUPO FUE fundado en 1973 por el violinista David Harrington en Seattle, Washington. Su primera presentación ocurrió en noviembre de ese año. Las celebraciones por el aniversario 50 comenzaron hace meses, en justeza de la cronografía, pues la efeméride ocurrió en 2023, pero el programa conmemorativo no solamente es largo, sino que comprende una serie de acciones que, acorde con la naturaleza del grupo, escapan de lo convencional.

DESDE 1978 SE asentaron en San Francisco, California. La formación histórica del Kronos Quartet está integrado por David Harrington y John Sherba en los violines, Hank Dutt en la viola y Joan Jeanrenaud en el violonchelo. Ella dejó el grupo en 1999, y desde entonces esa posición ha sido ocupada por distintos violonchelistas.

EN OCASIÓN DE haber llegado al medio siglo, los fundadores John Sherba y Hand Dutt han tomado la decisión de jubilarse en el ambiente festivo de las celebraciones por el cumpleaños 50 del conjunto.

LOS FUNDADORES DEL Kronos fueron David Harrington y Jim Shallemberger en



y Walter Gray en violonchelo. El periodo fundamental del conjunto ocurrió con la formación Harrington-Sherba-Dutt y Jeanrenaud. A ella le sucedieron Jennifer Culp y después Jeffrey Ziegler y Sunny Yang. En la actualidad ocupa ese puesto Paul Wiancko.

CON SU VASTA discografia, el Kronos Quartet ha hecho pedazos denominaciones manidas como "crossover", "indie", "third world music", "folk music" para hermanar con Occidente las culturas de Oriente, Asia, África, los rincones antes ignorados.

UNA BUENA MANERA de presentar al Kronos Quartet es una sesión de escucha compartida con algunas de sus grabaciones que los representan a cabalidad.

PROPONGO ENTONCES PONGAN a sonar el track 14 del disco titulado Music by Sculthorpe, Sallinen, Glass, Nancarrow, Hendrix: la pieza emblemática Purple Haze, del guitarrista zurdo, con los instrumentos solemnes de las salas de concierto: dos violines, viola y violonchelo. Espectacular: la guitarra eléctrica y electrizante de Jimi Hendrix suena convertida en cuatro instrumentos acústicos, estremecidos. Esa pieza también figura en el álbum titulado Released 1985-1995 / Unreleased, antología que también es una manera de dar a conocer al Kronos Quartet.

EN ESE ÁLBUM vienen otros ejemplos que pintan, cada uno de ellos, de cuerpo entero la música del Kronos, entre ellos uno que muestra un elemento fundamental en la naturaleza de este grupo: su efervescente sentido del humor.

ES EL CASO de la pieza titula-

da Elvis Everywhere, del compositor estadunidense contemporáneo Michael Daugherty, quien ha llevado la cultura pop, el cómic, entre otros elementos populares, a las salas de conciertos. En este caso, rinde homenaje a Elvis Presley con una composición donde prácticamente vemos contonearse en escena al mismísimo Elvis Pelvis y escuchamos su voz estilizada por tres cantantes que se turnan: John Taylor, Larry Caballero y Patty Maning. De risa loca.

TAMBIÉN ES CARACTERÍS-TICA del Kronos Quartet el cultivo de la belleza, lo delicado, lo sublime. Como su versión de Fratres, de Arvo Pärt, composición de profunda índole espiritual concebida en principio para violín y piano, pero existen ya, por lo menos, 18 versiones, con las dotaciones instrumentales más exóticas: para cuerdas; para octeto de alientos y percusión; para ensamble de trombones y timbales; para ocho o 12 chelistas; para cuarteto de saxofones, entre otras.

LA VERSIÓN DEL Kronos Quartet nos transporta a lugares que no existen salvo en el éter, el cosmos y dentro de nosotros. Es impresionante observar, porque esta obra tiene poderes sinestésicos, cómo la obra que conocemos en la versión original y en las ya innumerables grabaciones que se han hecho de ella, se transforma en un árbol que crece frente a nuestros ojos, robusto, frondoso, poderosísimo y sus ramas se mueven imperceptiblemente movidos por un suspiro: el silencio.

otro notable EJEMPLO en el disco Released es la divertidísima pieza titulada Dinner Music for a Pack of Hungry Cannibals (Música de cena para un grupo de caníbales hambrientos), del compositor, pianista,

▲ Alineación actual del Kronos Quartet, que celebra 50 años. Foto tomada de la página web de la agrupación

ingeniero de sonido e inventor estadunidense Raymond Scott (1908-1994), quien en vida hizo cantidades enormes de música para una banda que bautizó como Quintette, aunque en realidad estaba integrada por seis miembros, pero él bromeó una vez a un periodista: le dijo que no le ponía "sexteto" por las implicaciones eróticas de esa palabra y podría distraer el público de la música.

OTRA MANERA DE presentar al Kronos Quartet en toda su potencia es poner a sonar la pieza Misirlou Twist, que es emblema de la música surf, de la autoría de Dick Dale, muy popular por sí misma y más aún cuando Quentin Tarantino la utilizó en su película Pulp Fiction. Puro placer a velocidades de olas marinas gigantescas.

UN EJEMPLO DEL sentido de la elegancia, exquisitez y buen gusto musical del Kronos Quartet es su disco dedicado a Astor Piazzolla: Five Tango Sensations.

OTRO MÁS: EL disco dedicado a Bill Evans, que culmina con la que aprecio como la más hermosa composición de ese pianista sublime: *Peace Piece*.

EN TERRITORIO SEMEJAN-TE está el disco Kronos Quartet Plays Music of Thelonious Monk, cuya escucha recomiendo completita, y en particular el track 5: 'Round Midnight.

un EJEMPLO DE la música más impresionante, que nos cimbra enteros y nos eleva lo tenemos en el disco Night Prayers, cuyo corte inicial inunda el espacio con las vibraciones del canto gutural de los Throat Singers of Tuva y su generación de armónicos (sonidos que nacen de la conjunción de otros sonidos). El efecto en el escucha es un llamado al origen, un efecto tribal, la conciencia de lo que somos en el planeta.

MENCIÓN APARTE EL que me parece uno de los mejores discos del Kronos Quartet: Different Trains / Electric Counterpoint, que conjunta dos obras maestras de Steve Reich, cuyo paralelismo, sincronicidad, efecto ritual y magia, nos ubican en el eje de un fenómeno de la física cuántica.

### DIFFERENT TRAINS ES

una composición fascinante para cuarteto de cuerda y cinta magnetofónica que contiene voces grabadas que cuando suenan, de cada palabra nace una melodía que se asigna a uno de los cuatro instrumentos. A ese procedimiento Steve Reich lo denominó "speech melody".

### **ELECTRIC COUNTERPOINT**

TIENE dos versiones del autor, Steve Reich, la primera es la que grabaron los integrantes del Kronos Quartet y el genial guitarrista Pat Metheny, quien pregrabó el sonido de muchas guitarras eléctricas que en la cinta se mezclan para sonar juntas, y en vivo añadió un sonido décimo tercero. La escucha de este disco garantiza estados de conciencia placenteros.

EL DISCO MÁS reciente del Kronos Quartet tiene apenas una semana de nacido y ya es la sensación entre melómanos. Se titula Outer Spaceways Incorporated: Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra y es muchas cosas además de gran homenaje a ese músico mítico y genial que tomó el nombre de Sun Ra (1914-1993) debido a su afición por los viajes espaciales, la ciencia ficción, la cultura del Egipto de la antigüedad y la filosofía cabalística. Con su teclado eléctrico, comandó su fabulosa Sun Ra Arkestra.

EL NUEVO DISCO del Kronos Quartet hace honor a la magia de Sun Ra y reúne una legión de celebridades: músicos disímbolos/complementarios, de pensamiento abierto y en contacto con el público de hoy en día. Sus filiaciones musicales se conjuntan en este álbum donde no hay definición posible porque no es necesario definir estas sensaciones tan plenas de buen humor, placidez, experimentación, hallazgo y genialidad, cualidades todas ellas que definen, eso sí, a la personalidad multifacética de una de las agrupaciones definitivas del futuro de la música: el Kronos Quartet.

@PabloEspinosaB disquerolajornada@gmail.com



CORTÓ SU MALA RACHA EN LA ÚLTIMA JORNADA DE LA SEMANA

# Peso cierra el primer semestre del año con descenso de 7.77%

DE LA REDACCIÓN

El peso subió ante un dólar debilitado y tuvo el segundo mejor desempeño entre sus pares de la región. No obstante, la moneda mexicana cerró la primera mitad del año con una depreciación de 7.77 por ciento, tras haber registrado en abril los mejores niveles en más de 8 años.

El tipo de cambio concluyó la sesión de este viernes en 18.28 pesos por dólar, un avance para la moneda mexicana de 12 centavos (0.67 por ciento), comparado con el cierre del jueves, cortando dos días consecutivos de bajas. El peso se vio impulsado por un reporte que mostró que en mayo la inflación en Estados Unidos se estabilizó. Aunque la recuperación fue insuficiente para reponerse de las pérdidas de los días previos y concluyó la semana con un retroceso de 0.93 por ciento.

Después de haber alcanzado

durante abril y mayo los mejores niveles desde noviembre de 2015, y mantenerse en una línea de entre 17 y hasta 16 unidades por dólar, y ser considerado entre las monedas más fuertes a nivel internacional, el peso comenzó su descenso en junio, después de las elecciones presidenciales y para renovar el Congreso.

Si bien en el consenso de los analistas e inversores estaba descontada una amplia victoria de la candidata del partido Morena, Claudia Sheinbaum, para ser la primera mujer en llegar a la Presidencia, los mercados no tenían en su radar la posibilidad de que el partido en el poder también ganara una mayoría calificada en las dos cámaras del Congreso, lo que le permitirá aprobar reformas constitucionales, prácticamente sin negociación con otras corrientes políticas.

Por ello, y después de haber terminado mayo por debajo de 17 unidades por dólar, el peso comenzó a

perder su fortaleza tras el resultado de las votaciones del 2 de junio, y en los días posteriores a los comicios llegó a depreciarse hasta 10 por ciento y rozar la barrera de 19 unidades por dólar en operaciones al mayoreo, mientras que sí la rebasó en operaciones al menudeo, es decir, las que se realizan de manera libre en ventanillas bancarias o casas de cambio.

Uno de los eventos que pegaron al peso fueron las declaraciones de integrantes de Morena, entre ellos el coordinador de los diputados de ese partido, Ignacio Mier, quien señaló que en septiembre, con el inicio de la nueva legislatura y con una mayoría calificada del partido oficial y sus aliados, comenzará la discusión del denominado plan C, que incluye diversas reformas constitucionales cruciales, propuestas desde febrero por el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador, incluida la reforma al Poder Judicial, que permitiría -de ser aprobada-que la elección de jueces y magistrados sea por voto popular, como lo quiere el Presidente.

En días recientes la paridad en el tipo de cambio se ha moderado, pero sin regresar a los niveles anteriores a los comicios.

"Hasta el 25 de junio, el sentimiento de los especuladores sobre la moneda mexicana se estabilizó. pero las apuestas a favor de una apreciación se mantienen bajas respecto a los niveles vistos antes de las elecciones", comentó Janet Quiroz Zamora, directora de Análisis de Grupo Financiero Monex.

Por su parte, el índice referencial de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) terminó la sesión del viernes con un avance de 0.25 por ciento al cerrar en 52 mil 440.02 puntos, desligado del comportamiento negativo en Wall Street. Sin embargo, esa ganancia fue insuficiente para recuperarse de las pérdidas de

las sesiones previas, y terminó la semana con un retroceso de 0.66 por ciento. En la primera mitad del año, el índice S&P/BMV/IPC, registró una pérdida de 8.62 por ciento.

### Crudo mexicano gana en lo que va del año

La mezcla mexicana de exportación terminó la sesión con un avance de 13 centavos, a 76.70 dólares el barril; en la semana sumó 51 centavos, en el mes 4.22 dólares (5.88 por ciento) y en lo que va del año ha recuperado 9.05 dólares, equivalente a 13.37 por ciento, en medio de menor oferta en el mercado y tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

Por su parte, el Brent subió en la jornada 0.02 dólares a 86.41 dólares, mientras el estadunidense WTI perdió 20 centavos a 81.54 dólares por barril. Ambos cerraron el mes con un alza de 6 por ciento.

# Terminados, 90% de los proyectos carreteros planeados en este sexenio, asegura la SICT

**EMIR OLIVARES Y ARTURO SÁNCHEZ** 

En el sexenio que está por concluir se planificaron 555 obras de caminos, carreteras y autopistas, de las que se han concluido 90 por ciento, informó el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jorge Nuño Lara.

Ayer, durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario presentó un informe sobre los avances en esta materia y dijo que para el total de construcciones se ha destinado una inversión de 227 mil 878 millones de pesos, que equivale a uno por ciento del PIB.

Estas obras, agregó, suman 7 mil 977 kilómetros, beneficiarán a 55 millones de habitantes y han generado 1.6 millones de empleos.

En lo que toca a los caminos de mano de obra, conocidos como artesanales, el funcionario indicó que la meta es concluir 417 al cierre del mandato del Ejecutivo federal.

La inversión total será de casi 19 mil millones de pesos y en conjunto sumarán una extensión de 4 mil 139 kilómetros, equivalente a recorrer el país de extremo a extremo, pues es la distancia entre Chetumal, Quintana Roo, y Tijuana, Baja California.

Nuño Lara señaló que hasta ahora se han terminado 319 caminos de este tipo y 98 se encuentran en proceso, los cuales se espera tener



listos antes del final del sexenio.

Con los caminos artesanales se generaron 70 mil empleos con mano de obra local, pues fueron los propios pobladores de las comunidades beneficiadas quienes los construyeron. El proyecto inició en Oaxaca y debido a su impacto positivo se extendió a Sonora, Chihuahua, Durango, Nayarit, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Guerrero.

En cuando a carreteras federales, el titular de la SICT detalló que se construirán 55 obras con una inversión de 73 mil 220 millones de pesos y con una extensión de mil

81 kilómetros. Hasta ahora se han terminado 47.

El gobierno de López Obrador también construye 53 caminos rurales y alimentadores, de los cuales sólo faltan dos por concluirse. En total sumarán mil 752 kilómetros y la inversión para estos proyectos fue de 16 mil 423 millones de pesos.

El funcionario expuso que en lo terminado 25 de 30 que se proyectaron en esta administración, las cuales abarcan mil cinco kilómetros y la inversión total alcanzará casi 120 mil millones de pesos.

Por su parte, López Obrador

▲ Jorge Nuño Lara, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, informó que para proyectos carreteros se invirtieron 227 mil 878 millones de pesos durante el actual gobierno federal. Foto Presidencia

que toca a las autopistas, se han destacó que con la construcción de caminos rurales ya no son las empresas sino la gente quien los realiza "bien hechos" y el beneficio es para ellos, pues los recursos se quedan en las comunidades al generar empleos.

# Desaceleró en mayo a 2.6% la inflación en EU

**REUTERS Y AFP** WASHINGTON

La inflación en Estados Unidos, medida con el índice PCE, retrocedió ligeramente en mayo a 2.6 por ciento anual, frente al 2.7 por ciento de abril, informó ayer el Departamento de Comercio. Un modesto aumento del costo de los servicios se vio compensado por la mayor caída de los precios de los bienes en seis meses, lo que acerca a la Reserva Federal (Fed) a empezar a recortar las tasas de interés a finales de este año.

En el balance mensual, el índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE) –el más seguido por la Fed para vigilar la inflación-se ubicó en cero, frente a 0.3 por ciento del mes anterior.

El PCE evolucionó en el mismo sentido que el índice de precios al consumo, publicado a principios de mes y al que se indexan las pensiones, que se desaceleraron hasta 3.3 por ciento anual y cero en un mes.

Excluyendo los datos volátiles sobre alimentos y energía, la llamada inflación subyacente cayó en mayo a 2.6 por ciento anual, frente a 2.8 por ciento del mes anterior, y hasta 0.1 por ciento mensual frente a 0.3 por ciento previo. Los datos resultaron en línea con lo esperado por analistas. La inflación será un tema para los estadunidenses cuando voten para elegir a su próximo presidente, el 5 de noviembre.

# Se duplicaron en 5 años ciberataques a instituciones financieras: BdeM

El uso de la IA potencia amenazas contra el sistema

### JULIO GUTIÉRREZ

Los riesgos cibernéticos se mantienen como uno de los puntos de alerma más relevantes para el sistema financiero a nivel mundial, puesto que el aumento en frecuencia y sofisticación de los ciberataques en los últimos meses se han duplicado con respecto a los que ocurrían antes de la pandemia de covid-19, dio a conocer el Banco de México (BdeM).

De acuerdo con el más reciente Reporte de estabilidad financiera del banco central, el impacto de la materialización de estos riesgos no se limita a una sola institución, pues un ataque cibernético exitoso contra alguna entidad financiera importante podría impactar los servicios del país y dañar la confianza del público.

Al especificar que tanto el BdeM como los organismos reguladores del sistema mantienen diversas medidas de vigilancia y prevención ante los riesgos y amenazas en materia de ciberseguridad, explicó que derivado del crecimiento en el uso y sofisticación de la inteligencia artificial (IA) resulta relevante dar seguimiento a la evolución de los riesgos asociados con el uso de ésta.

"Tecnologías novedosas como la IA conllevan posibles mejoras al sistema financiero, tales como la automatización y mayor velocidad en la toma de decisiones, la detección de fraudes, la eficiencia y el acceso a los servicios.

"Sin embargo, también propician nuevos riesgos al ser usados por grupos cibercriminales para potenciar sus ataques, usurpar identidades, engañar o desinformar a la población, o desarrollar códigos maliciosos, entre otros actos ilícitos."

Ejemplificó que la IA puede ayudar a los ciberdelincuentes a generar agresiones sofisticadas y difíciles de defender para las instituciones, y pueden alcanzar objetivos específicos dentro de éstas. Esto incluye phishing (la práctica de enviar correros o ligas a sitios de Internet que parecen reales y son virus) mejorados que pueden parecer auténticos y que "serían muy difíciles de detectar".

En materia de fraudes con IA, puntualizó el BdeM, un aspecto preocupante es su uso potencial para divulgar noticias falsas, las cuales pudieran influir en la confianza y generación de expectativas, mismas que podrían culminar, por ejemplo, en corridas bancarias. Y para el desarrollo de contenido multimedia apócrifo con el objetivo de realizar fraudes digitales más avanzados.

Por lo anterior, el banco central confirmó que mantiene un monitoreo de la evolución y adopción de esta tecnología en el sistema financiero, e incorpora en su gestión de riesgos institucionales aquellos derivados de la IA.

### Dos ciberataques

El BdeM también reveló que en los pasados seis meses las instituciones financieras reguladas reportaron dos ciberataques, por lo que se activó un grupo de respuesta y no se registraron afectaciones económicas para los clientes de las instituciones atacadas, ni impactos económicos relevantes a las entidades.

En este sentido, el banco central consideró que las amenazas cibernéticas más recurrentes son los grupos cibercriminales; el secuestro de datos (ransomware) y los vendedores de información de las tarjetas de crédito.

"La actividad de cibercriminales representó la amenaza más significativa en el periodo. Estos grupos han intensificado y sofisticado sus ataques para vulnerar los servicios de transferencias electrónicas que ofrecen las entidades financieras.

"Por otro lado, el ransomware se presenta como otra amenaza de gran relevancia durante el periodo. Los ataques de este tipo han logrado afectar los canales electrónicos y los sistemas de las sucursales de una entidad financiera, generando retrasos en la entrega de servicios y molestias a clientes al impedirles transaccionar", agregó el banco central.

# Ransomware, el riesgo virtual más común para las empresas

**JULIO GUTIÉRREZ** 

El cibercrimen no descansa y encuentra más formas para poder atacar a sus víctimas y obtener información o recursos; sin embargo, un viejo conocido sigue a la cabeza como el virus de mayor uso entre los ciberdelincuentes y por el cual logran obtener grandes ingresos, el llamado ransomware o el secuestro de información, confirman especialistas consultados por La Jornada.

Son las empresas del sector financiero las más vulnerables a este tipo de ataques, en los cuales los cibercriminales, por medio de un correo falso o con ayuda de alguien dentro de la organización, logra entrar a los sistemas de una empresa, vulnerarlos y después solicitar cuantiosas cantidades de dinero para recuperar los datos y que no sean divulgados en la dark web.

De acuerdo con una encuesta de IBM, la multinacional tecnológica con sede en Estados Unidos, a nivel mundial, el costo promedio de un ciberataque puede rondar 4 millones 400 mil dólares, mientras en Latinoamérica se estima en 3 millones 600 mil dólares.

"La mayoría de los ciberataques quizás siguen siendo los mismos desde hace 20 o 30 años, pero lo que ha cambiado es la cantidad y ahora hay más personas conectadas. Hay que recordar que en la pandemia aumentó el número de personas conectadas y que usaron sus computadoras personales para acceder a las redes de sus oficinas. No se previó que tenía que haber ciertos controles para asegurar que no fuera un punto de entrada a las empresas", dijo en entrevista Manuel Díaz, director de ciberseguridad en Huawei México.

"Un riesgo muy grande que deben tener en cuenta las organizaciones y las empresas es el ransomware, porque se ha vuelto un negocio lucrativo, en el cual, criminales con ciertos conocimientos técnicos vulneran los datos de una

organización, secuestran la información y piden un rescate; es una de las amenazas que sigue creciendo porque más aplicaciones se están utilizando", apuntó el experto.

## El costo y los objetivos

De acuerdo con Accenture -una consultora internacional con sede en Dublín, Irlanda, y presencia en México-, a nivel global, en el último año, el costo del secuestro de información aumentó 27.4 por ciento, y el precio total para recuperar la información y volver a poner en orden los sistemas ronda 133 mil dólares.

"El objetivo del *ransomware* es cifrar los datos de una víctima y exigir el pago de un rescate para liberarlos, lo que tiene un gran impacto y costo asociado, más allá del pago de un rescate. Impacta en diversas industrias, sin embargo, más allá de las situaciones que puedan tener cada una de las organizaciones en particular, como robustez de infraestructura o controles de ciberseguridad, existen ciertas industrias naturalmente atractivas para los operadores", precisó Martina López, investigadora de seguridad informática de ESET Latinoamérica.

Manuel Díaz, de Huawei, considera que el porcentaje de éxito de los ciberataques en la actualidad en contra de personas o empresas es elevado, y lo preocupante "es que siguen en aumento, cada vez es más fácil y con el acceso a un porcentaje bajo de información pueden tener los atacantes grandes ingresos".

"El sector más vulnerable sigue siendo el financiero y más recientemente en los ataques de ransomware es el comercial, pero el primero es el principal, ya que los cibercriminales pueden obtener ganancias más rápidas y simples de conseguir", apuntó el directivo de la firma asiática.

En ello coincide ESET, que refiere en un análisis que las instituciones financieras operan con vo-

lúmenes masivos de transacciones diarias que involucran sumas significativas de dinero, con lo que se crea "un entorno atractivo para los atacantes que buscan aprovechar la interrupción de estos servicios para obtener un rescate".

Al mismo tiempo, precisa ESET, el sector público también está en la mira de los cibercriminales, pues agencias gubernamentales, municipios y otras entidades estatales, manejan una gran cantidad de información crítica como números de identificación, direcciones, información fiscal y de salud, entre otros.

"Estos datos son altamente sensibles y valiosos en el mercado negro, ya que pueden ser utilizados para realizar fraudes, suplantación de identidad y otros delitos. Además, los sistemas gubernamentales manejan información confidencial relacionada con la seguridad nacional, infraestructura crítica y estrategias políticas, lo que aumenta aún más su atractivo."

Ahora, agregó, también se busca secuestrar información o sistemas del sector salud, pues estas instituciones "manejan una amplia variedad de información sensible, incluyendo historiales médicos completos, datos de seguros, resultados de pruebas de laboratorio y estudios de investigación.

"La interrupción de los sistemas de salud por ataques de ransomware puede tener consecuencias graves, desde la cancelación de cirugías y tratamientos hasta la incapacidad de acceder a información crítica en emergencias."

## Lo que se debe hacer

Manuel Díaz, de Huawei México, considera que aunque actualmente hay políticas públicas en materia de ciberseguridad, simple y sencillamente "las organizaciones tienen que, primero, subir la relevancia de estos temas a nivel de dirección general o consejos de administración".

Este riesgo se debe analizar, prevenir y desarrollar la competencia y la capacidad de respuesta. Las organizaciones pueden contratar servicios de prevención, se deben incorporar aspectos de ciberseguridad... pero se debe considerar que hay escasez de talento en esta materia", planteó.

Por su parte, Óscar Currea, director de líneas financieras de INTERprotección, estimó que para 2027 los ciberataques podrían costar 23 trillones de dólares a nivel mundial, y "esto significa que los ciberriesgos son cada vez más complejos, ya que hoy en día todo está interconectado... Un ataque puede bajar el precio de la acción de una empresa, lo que debe ser una preocupación del consejo directivo".



 Los ciberriesgos son cada vez más complejos, ya que hoy en día todo está interconectado, advierten expertos. Foto José Antonio López



# El horror de las trasnacionales porcícolas

SILVIA RIBEIRO\*

l 20 de junio pasado, una protesta pacífica de campesinos y campesinas frente a la megafactoría porcicola Granjas Carroll fue baleada y perseguida salvajemente por la policía estatal Fuerza Civil de Veracruz. Dos campesinos jóvenes, los hermanos Jorge y Alberto Cortina Vázquez, fueron asesinados, disparándoles con saña a corta distancia. Dejaron seis niños y niñas huérfanas. Ambos pertenecian al Movimiento en Defensa del Agua en la Cuenca Libres-Oriental, que lucha desde hace años contra la contaminación y el saqueo de agua de esta empresa y otras en la región.

En la semana transcurrida desde entonces, pese a muertos y heridos, los campesinos siguen protestando, volvieron a instalar plantones y cerrar la autopista. Exigen justicia y que se vaya la empresa. Entretanto, el gobierno de Veracruz disolvió la Fuerza Civil como tal, cerró provisoria y parcialmente Granjas Carroll, ofreció algunas escasas reparaciones a las familias y aseguró que las autoridades se reunirían con la organización, pero los dejó plantados. Pese a que parecería que el gobierno estatal está tomando medidas,

en realidad, señala el Movimiento, la disolución súbita de la Fuerza Civil hará más difícil sentar responsabilidades y seguir la cadena de mando para dejar en claro quien dio la orden de los ataques.

Los pobladores, comunidades y organizaciones de Tlaxcala, Puebla y Veracruz en la Cuenca Libres-Oriental y Valle de Perote sufren y resisten desde hace más de dos décadas la invasión de megagranjas porcícolas, que se suman a otras industrias que contaminan y extraen con impunidad gigantescas cantidades de agua, como Driscoll's, Audi, Heineken, Iberdrola (https:// tinyurl.com/yza4tkp3).

Todas son empresas trasnacionales, que desde hace años se aprovechan de las facilidades de explotar pozos de agua casi sin costo, las bajas o inexistentes regulaciones y fiscalización.

También Granjas Carroll es trasnacional: es controlada en propiedad mayoritaria por Smithfield Foods, la mayor porcícola que actúa en Estados Unidos. A su vez, Smithfield es subsidiaria total de la mayor productora de cerdos a nivel global: el WH Group, de capital privado chino. Una porción minoritaria de Granjas Carroll es de Agroindustrias Unidas de México, que es parte de otro grupo trasnacional: Ecom Trading. Esos son los intereses

que defienden los represores y quienes los mandan.

En las megafactorías de cerdos los animales viven hacinados toda su vida, son genéticamente muy uniformes (nada es natural en esas instalaciones), les administran antibióticos toda la vida, para engorde o para enfermedades, los rocian con químicos, por ejemplo glifosato, para matar pestes dentro de los criaderos. Debido a las condiciones de vida los animales tienen sistemas inmunes crónicamente debilitados. La proximidad, la uniformidad genética, el hacinamiento, la baja inmunidad, forman una plataforma ideal para la recombinación de nuevos virus y bacterias. Por ello es desde estas instalaciones que han surgidos nuevas y peligrosas cepas patógenas para humanos y animales, y lo siguen haciendo.

Granjas Carroll ha sido una fuente constante de enfermedad. Por ejemplo, allí comenzó la pandemia de gripe porcina en 2009. En Perote se ubicó al paciente cero de esa pandemia, luego llamada de gripe A H1N1. Pandemia originada por la combinación de virus de gripe porcina, aviar y humana, un trasiego típico de esa zona.

Las infecciones respiratorias de la región son muy frecuentes, denuncia el Movimiento en Defensa del Agua en la Cuenca

Libres-Oriental. También el daño a otras actividades, como la apicultura, así como el hostigamiento y hasta desaparición de integrantes del movimiento por sus luchas.

La cantidad masiva de heces de cerdo generadas es una de las principales fuentes de contaminación de agua, suelo y aire. Granjas Carroll cría hasta un millón 800 mil cerdos por año y cada animal produce tres veces más heces que un ser humano. Sería como una población hacinada de más de 5 millones de humanos que produce materias fecales, que van a grandes lagunas de fermentación, donde se mezclan con los químicos y antibióticos que se aplican durante la cría. Ha contaminado los mantos freáticos y contamina la miel que producen apicultores de la región, a quienes por la presencia de residuos fecales en la miel, les han rechazado cosechas.

La lucha de las y los campesinos es contra el saqueo y contaminación de agua, aire y suelo, y por su derecho a estar en su territorio y producir alimentos sanos. Es mucho más que una lucha local, defienden de hecho la salud y el derecho a una alimentación sana para todos y todas. Urge apoyarlos en su demanda de justicia y que se vaya Granjas Carroll.

\* Investigadora del Grupo ETC

# A litigio, cierre de la mina Cobre Panamá

**REUTERS** TORONTO

La minera canadiense First Quantum Minerals presentará en julio un procedimiento formal de arbitraje contra Panamá por la decisión de cerrar la gigantesca mina Cobre Panamá el pasado noviembre, dijeron a Reuters dos personas familiariza-

das con el asunto.

La crisis desatada en torno a la mina golpeó duramente a la compañía, eliminando 9 mil millones de dólares canadienses (6 mil 570 millones de dólares estadunidenses) de su capital de mercado y provocando una serie de medidas de restructuración de capital para reforzar su balance. En el caso de Panamá, se considera que la disputa tiene un impacto material en el crecimiento económico.

El presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, descartó en mayo las conversaciones con First Quantum sobre el futuro de la mina a menos que la empresa abandone el procedimiento de arbitraje.

El nuevo gobierno del país centroamericano tomará posesión el primero de julio, y los ministros de Comercio e Industrias, y Medio Ambiente tendrán un papel clave en el futuro de la mina, responsable del uno por ciento de la producción mundial antes de su cierre.





# **MÉXICO SA**

Va reforma al Poder Judicial // Piña se muerde la lengua // Justicia: ¿injusta o inexistente?

### **CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA**

constitucional va y comienza la demolición del Poder Judicial de la Federación tal y como lo conocen y padecen los mexicanos, para quienes la justicia es "cara, elitista, desgastante, humillante, lenta, inaccesible, inentendible, abusiva, misógina, racista, clasista, corrupta, parcial ... En una palabra, es injusta", como resumió la ministra Lenia Batres, amén de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) "se convirtió en defensora de las élites, de la oligarquía, de los poderosos, de la comentocracia, de la derecha", como subrayó el ex presidente del máximo tribunal, Arturo Zaldívar.

PÉSIMO DÍA Y peor futuro para los actuales ministros, magistrados y jueces, pero excelente y con mucha luz para millones de mexicanos a quienes aquellos permanentemente les niegan la justicia por estar muy ocupados en velozmente atender las exigencias de los poderosos.

ALGO MÁS DIJO Zaldívar (frente a él, Norma Piña y los 10 ministros restantes): desde la llegada de la actual presidenta de la SCJN, en enero de 2023, "la decisión fue: destruyamos todo lo que se hizo y confrontémonos con los otros poderes del Estado. Entonces, se dejó de combatir la corrupción, se regresó al nepotismo como figura, se quitaron las políticas de paridad de género y de igualdad, la escuela judicial volvió a ser el club de amigos y el Instituto de la Defensoría Pública el patito feo del Poder Judicial, pero sobre todo se acrecentó la lejanía con el pueblo de México; olvidaron que el pueblo no es tonto y el pasado 2 de junio el pueblo mandó un mensaje contundente de que se requiere una profunda reforma judicial y que requerimos una justicia diferente".

EN EL MISMO foro, en San Lázaro y al borde la lágrima, Norma Piña sólo alcanzó a pretextar que "el paso veloz ante modificaciones estructurales sólo puede dar entrada a problemas mayores. En la reforma judicial no debe pesar más la celeridad que la idoneidad; las víctimas y quienes acuden al sistema de justicia merecen personas juzgadoras honestas, con vocación de servicio, empáticas y capacitadas. La justicia en México no es un monopolio del Poder Judicial; una reforma implica, como mínimo, reflexionar sobre el papel que desempeña como piedra angular para mantener la paz y la cohesión, y resolver de manera imparcial e independiente

los conflictos que surgen en una sociedad democrática". Al concluir su exposición, se limpió la sangre acumulada en las comisuras de los labios.

A REGAÑADIENTES, A los participantes de la oposición en los foros convocados por la Cámara de Diputados no les quedó de otra que asumir que, para ellos, la reforma constitucional al Poder Judicial es insalvable, por lo que se pronunciaron a favor de que se hagan las modificaciones pertinentes, pero "con cuidado", porque, en línea con Norma Piña, "si nos equivocamos, las consecuencias para el país pueden ser muy lamentables" (¿qué mayores consecuencias lamentables que tener un poder del Estado al servicio de la oligarquía y en contra de los mexicanos?). Y en esa tesitura propusieron que los cambios "requieren tiempos largos para la sana ponderación", y deben realizarse "de manera gradual, escalonada, con suficiente análisis, sin prisas", en pocas palabras que cambie todo para dejar igual al Poder Judicial.

DE PILÓN, EL presidente López Obrador celebró que "estén aceptando que hace falta la reforma en el Poder Judicial, eso es un avance importantísimo y es digno de reconocimiento, que ellos acepten que es necesario. Nada más no aplicar táctica dilatoria, no esperar a que se vaya el tiempo, como algunos están esperando. De todas maneras, nos vamos a ir, nada más que la transformación va a continuar".

ENTONCES, QUE "NO es por la vía del voto popular", como dicen algunos. Bien, pero no sólo es la negativa permanente. ¿Dónde están las propuestas, las alternativas, mediante cuáles mecanismos?, porque lo ineludible es la reconstrucción y saneamiento del Poder Judicial.

### Las rebanadas del pastel

EN BOLIVIA, EL encontronazo de liderazgos es brutal: Evo Morales duda sobre el intento de golpe de Estado y cuestiona: "ministros felices paseando en la plaza Murillo, tocando tanquetas, cero heridos, cero disparos, cero muertos; tarde o temprano dirá la investigación lo que ocurrió". Y en la tienda de enfrente, el presidente Luis Arce asegura que fue él quien notificó a Evo, porque "estaba claro que venían por mí y después por él". Entonces, ¿quién dijo que "el problema no está en el crecimiento de la derecha, sino en que la izquierda no ha sabido estar a la altura de la circunstancias"?

Twitter: @cafevega cfvmexico\_sa@hotmail.com

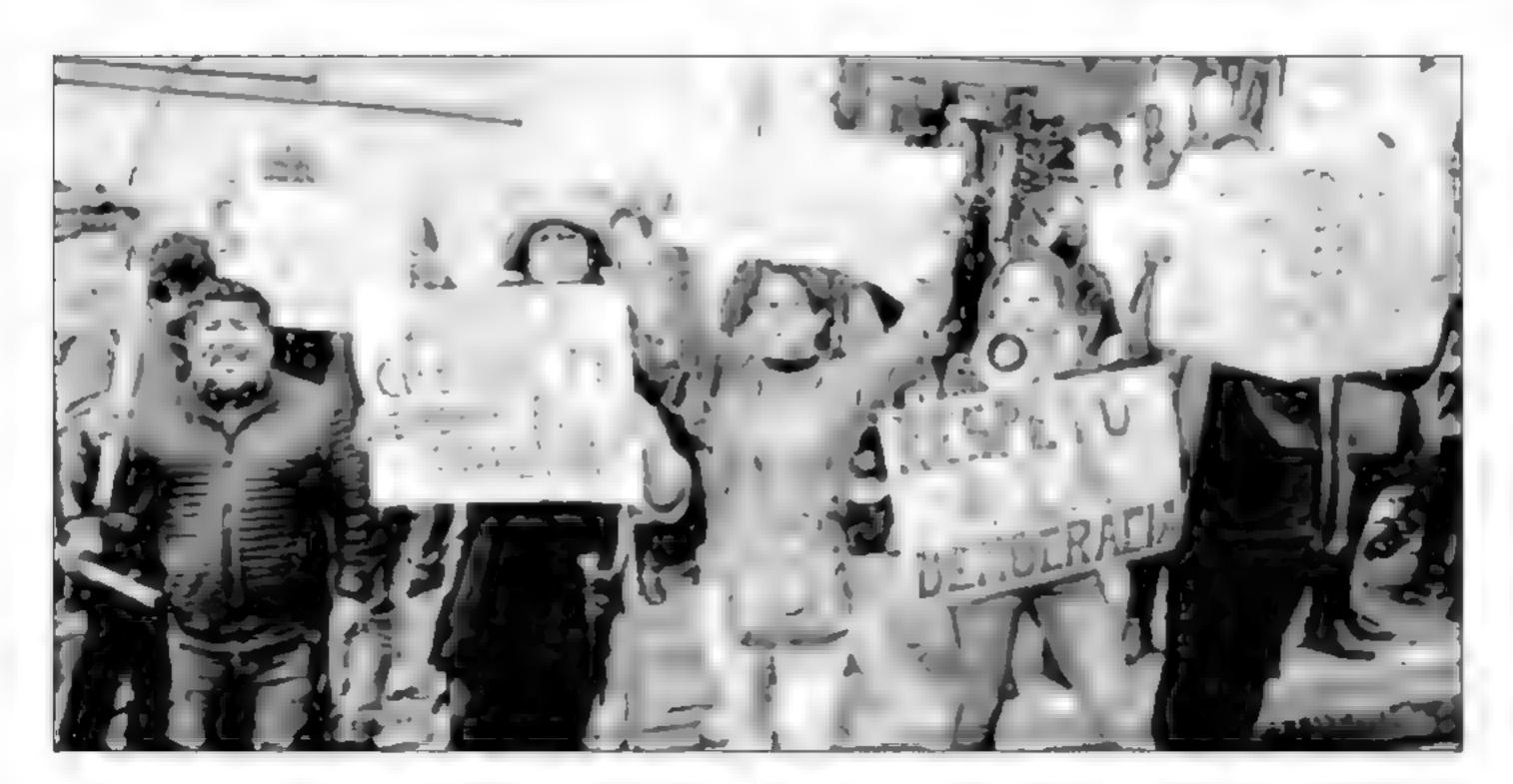

▲ Partidarios del presidente boliviano Luis Arce se manifiestan en La Paz, frente a la fiscalía exigiendo pena de cárcel para Juan

José Zúñiga, ex comandante general del ejército, quien presuntamente lideró un fallido golpe de Estado. Foto Ap

# Aumento en ingresos da solidez a las finanzas públicas, asegura SHCP

### ALEJANDRO ALEGRÍA

Al cierre de mayo, las finanzas públicas se mantuvieron sólidas debido a que los ingresos presupuestarios observaron un avance de 5.4 por ciento en términos reales respecto a los cinco primeros meses de 2023, mientras la deuda pública se ubicó en un nivel sostenible, indicó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Entre enero y mayo los ingresos del sector público presupuestario ascendieron a 3 billones 222 mil millones de pesos, dato que no solo representó un incremento de 5.4 por ciento frente al monto observado en igual lapso del año pasado, sino fue mayor en 87 mil millones más respecto a la cifra prevista en el presupuesto aprobado por el Congreso de la Unión para 2024.

De acuerdo con el informe mensual de las finanzas públicas, el mayor dinamismo se explica por el nivel alcanzado en los ingresos petroleros, los cuales se ubicaron en 473 mil millones de pesos.

El monto se tradujo en un aumento anual de 12.7 por ciento en términos reales, es decir, descontando el efecto de la inflación. Además fue 10 mil 192 millones de pesos superior a lo programado.

Hacienda destacó que los ingresos tributarios ascendieron a 2 billones 132 mil millones de pesos, monto que mostró un incremento de 5.9 por ciento real frente a los cinco primeros meses de 2023 y

representaron 5 mil 513 millones de pesos más frente al presupuesto para 2024.

Con dicho resultado, sumó "12 años de crecimientos consecutivos al considerar los primeros cinco meses del año", dijo la SHCP.

La recaudación en impuestos relacionados con la actividad económica mostró un comportamiento mixto, pues la Federación reportó que el ISR se ubicó en un billón 220 mil millones de pesos en el lapso de referencia, una ligera caída de 0.9 por ciento frente a enero-mayo de 2023 o 14 mil 327 millones de pesos menos respecto a lo programado.

Por IVA obtuvo 559 mil 128 millones de pesos, un avance de 3.9 por ciento real respecto a los cinco primeros meses del año pasado y 34 mil 976 más en comparación con el presupuesto aprobado por los legisladores.

La tributación por el IEPS, ascendió a 261 mil 317 millones de pesos, un aumento de 62.6 por ciento anual—impulsado por los gravámenes a los combustibles—, aunque fue menor en 22 mil 945 millones de pesos según lo programado.

Entre enero y mayo, el gasto público fue de 3 billones 779 mil millones de pesos, un incremento de 17.3 por ciento respecto al mismo lapso de 2023 y un avance de 20 mil 389 millones de pesos frente a lo programado.

Mencionó que el gasto en desarrollo social alcanzó un crecimiento real anual de 13.9 por ciento, "el mayor desde que se tiene registro".

# Reunión de Ramírez de la O con inversionistas en Londres es normal: Yorio

ALEJANDRO ALEGRÍA

El encuentro que sostuvo Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con inversionistas en Londres esta semana no es algo fuera de lo común, señaló Gabriel Yorio González, subsecretario de la dependencia federal.

"Es normal que la Secretaría de Hacienda tenga reuniones con el público inversionista. Todo el tiempo tenemos llamadas, también visitas", dijo el funcionario en entrevista al ser inquirido sobre si el encuentro fue para calmar a los mercados ante la discusión de la reforma al Poder Judicial, luego de que este factor causó la depreciación del peso a principios de junio (https://shorturl.at/FSwFV).

Sobre si la reforma al Poder Judicial está afectando a la economía, sólo se limitó a decir que actualmente se desarrolla un proceso legislativo y democrático, por lo que habrá que esperar a conocer el diseño de los cambios propuestos.

Después de participar en el foro "El rol de la Banca Multilateral en el crecimiento económico regional", Yorio González reiteró que la economía mexicana está creciendo entre 2 y 3 por ciento, por lo que el país cuenta con estabilidad económica, las tasas de desempleo y desocupación son mínimas, y las reservas internacionales se ubican en niveles más alto desde que se tiene registro.

Sobre su posible continuidad en el gobierno de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, comentó que es decisión de ella si repite como funcionario, pero mientras tanto está "bien" en la subsecretaría de la dependencia federal.

"El presidente (Andrés Manuel López Obrador) nos ha mandado tener una transición financiera ordenada. ¿qué significa esto? Refinanciar la deuda; hemos estado refinanciado, hicimos dos operaciones simultáneas en el mercado de dólares y en el mercado de pesos, lo hicimos precisamente para tratar de disminuir los vencimientos que tiene la siguiente administración", indicó.



POSTMORTEM DE UN DEBATE DESASTROSO

# Biden rechaza abandonar la candidatura demócrata

Crece el clamor para que se retire de la contienda // Cara a cara con Trump prueba que "por su edad no puede desempeñar otro mandato": analistas // Temen que las mentiras del republicano acaparen la intención de voto

DAVID BROOKS Y JIM CASON

CORRESPONSALES NUEVA YORK Y WASHINGTON

Fue instantánea la reacción al concluir el primer debate presidencial: el mandatario Joe Biden debe contemplar retirarse de la contienda o los demócratas serán derrotados en noviembre ante un candidato republicano cuyas mentiras espectaculares y mensaje xenofóbico dominaron el intercambio durante 90 minutos.

No es que el contrincante Donald Trump haya sido tan bueno –hizo justo lo que se esperaba– sino que Biden fue mucho peor, a tal extremo que políticos demócratas y prominentes comentaristas liberales coincidieron en que no sólo fracasó en su meta básica de asegurar a votantes que dudan de sus capacidades físicas y mentales, sino que detonó la alarma dentro de su partido con llamados públicos a sustituirlo como candidato lo más pronto posible.

Trump y sus asesores estaban felices con la noche. En un espectáculo visto por 48 millones de personas, el mensaje central del ex presidente fue culpar a los migrantes de todos los males de Estados Unidos, desde los índices de criminalidad a la economía, la crisis del seguro social, al medio ambiente, a la seguridad nacional. Reiteró ese mensaje en casi cada oportunidad, en por lo menos 15 ocasiones, y sin importar la pregunta. "Están matando a nuestra gente en Nueva York, en California, en cada estado de la unión porque ya no tenemos fronteras". Acusó que los únicos empleos creados por Biden fueron para "indocumentados", y que los "millones y millones" que ingresan por las "fronteras abiertas" por Biden se están robando empleos de latinos y afroestadunidenses.

Trump, como es su costumbre, rechazó todo de lo que se le acusa,



Los principales medios de EU reportaron el pánico en el partido desde sus actos instando un golpe de Estado el 6 de enero de 2021, a sus juicios, a que se acostó con una estrella pornográfica, y sus mentiras. Abrumó el debate con falsedades y engaños que seguramente agotó a los verificadores de sus declaraciones en los medios.

### Frases inconclusas

Pero aún más notable fue que Biden no logró un ataque efectivo contra la xenofobia, las posiciones ultraderechistas y los infundios incesantes. No fue por falta de preparación, ni que no supiera cómo enfrentarlo lo había hecho durante los recientes cuatro años-sino que no podía articular su discurso, o sea, no se le entendía, y a veces no podía llegar al final de sus declaraciones. Tal vez una de las frases más repetidas por comentaristas fue una de Trump: "Realmente no sé que acaba de decir (Biden) al final de esa frase, y creo que él tampoco".

O el comentario de "Fue el peor desempeño de cualquier debate de una elección presidencial en la historia moderna de Estados Unidos", del veterano periodista Jeff Greenfield en Politico.

The New York Times, en su editorial, fue más allá y recomendó que Biden se retire de la contienda. El rotativo más grande del país encabezó el artículo de opinión de la casa editorial así: "Para servir a su país, el presidente Biden debería de dejar la contienda". El Times argumentó que "si el riesgo de una segunda presidencia de Trump es tan grande como él dice -y estamos de acuerdo en que el peligro es enorme-, entonces su dedicación a este país lo deja a él y a su partido con sólo una opción: reconocer que Biden no puede continuar esta contienda, y crear un proceso para seleccionar a alguien más capaz para derrotar a Trump en noviembre".

Nate Silver, influyente analista y experto en tendencias estadísticas en elecciones, publicó en su sitio Silver Bulletin: "Fue peor de lo que jamás imaginé—y estaba esperando que le fuera mal. Es hora de que Biden considere lo que es mejor para su partido, lo que es mejor para el país... y eso es dejar de buscar ser presidente hasta que tenga 86 años".

El reconocido periodista y analista Mehdi Hasan escribió en su sitio digital Zeteo: "Uno tiene que ser ingenuo para pensar a estas alturas que Biden es, en este momento de su vida, la mejor persona que pueden ofrecer los demócratas contra Donald Trump, un fascista", opinó.

Los principales medios del país reportaron sobre lo que llamaron "alarma" o "pánico" dentro del Partido Demócrata y sus aliados.

Algunos periódicos y revistas publicaron notas sobre quiénes podrían ser sustitutos viables de Biden entre los demócratas.

Ayer, en un discurso ante un mitin electoral en Carolina del Norte, Biden intentó reparar el daño al reconocer que su desempeño en el debate fue malo. "Sé que no soy un joven, para decir lo obvio. No camino tan fácilmente como antes. No hablo tan fácilmente como antes. No puedo debatir tan bien como antes. Pero sé lo que sé: sé decir la verdad, sé la diferencia entre lo bueno y lo malo, y sé como hacer esta chamba". Y rechazó en efecto llamados para que se retire y ceda la candidatura a otro demócrata, al declarar: "Cuando uno se cae, uno se levanta".

Buscó retomar la ofensiva, acu-

sando que Trump fue "el único criminal convicto en el escenario anochece" y que "estableció un nuevo récord por el número de mentiras en un debate".

Los demócratas fieles a Biden insistieron en que el tema prioritario no es qué tan bien o mal se desempeñó el presidente en el debate, sino la decisión en noviembre entre Biden y alguien que ha demostrado ser una amenaza para la democracia estadunidense, enemigo de los derechos de las mujeres, antiambientalista y un antimigrante extremo. Insistieron en que una sola actuación pésima no puede definir todo.

Pero como comentó el ex asesor del presidente Barack Obama, Ben Rhodes: "Decirle a la gente que no vieron lo que vieron no es manera de responder a esto". Ambos candidatos, reiteraban observadores, fueron pésimos—sólo que uno más peor que el otro—. Algunos expresaron su asombro de que entre los

intercambios más apasionados entre los dos candidatos, mientras se abordaban temas como las guerras, la frontera, el medio ambiente, seguro social y más, haya sido sobre quién era mejor jugador de golf.

Defensores de migrantes y activistas ambientalistas, entre otros, expresaron su alarma ante todo esto. "Esta noche exhibió plenamente qué tan descompuesto está nuestro sistema político. Nuestra generación merece algo mejor", comentó Stevie O'Hanlon del grupo ambientalista de jóvenes Sunrise, reportó *The Guardian*.

"Ambos señores necesitan tomar drogas para mejorar el rendimiento", observó el influyente comentarista sátirico Jon Stewart, sobre el cara a cara. "Si no hay ese tipo de drogas para esos candidatos, yo sí podría usar ahorita drogas para efectos recreativos, porque esto no puede ser la chingada vida real, somos Estados Unidos".

Por ahora, el futuro del superpoder está entre un candidato con proyecto neofascista y otro que no pudo repudiarlo de manera efectiva. Ninguno de ellos ganó el debate, el pueblo estadunidense perdió.



No puedo debatir tan bien cómo antes, pero sé cómo hacer esta chamba, afirma

# BANNON, EX ASESOR DEL MAGNATE, IRÁ CUATRO MESES A LA CÁRCEL



▲ Steve Bannon, ex asesor del ex mandatario estadunidense Donald Trump, debe presentarse en prisión el lunes después de que la Suprema Corte rechazó su petición de evitar su sentencia de cuatro meses de prisión, dictada por el delito de desacato a las citas que le hizo la Cámara de Representantes,

durante la investigación del intento del golpe de Estado con el asalto al Capitolio de enero de 2021 por simpatizantes del magnate, en protesta por el triunfo de Joe Biden. El ideólogo de Trump, de 70 años, denunció persecución para silenciarle ante las elecciones de noviembre. Foto archivo de Ap



# **IRANÍES VOTAN POR NUEVO MANDATARIO**

Poco más de 61 millones de iraníes votaron ayer en las elecciones anticipadas para sustituir al difunto presidente Ebrahim Raisi, quien murió en un accidente aéreo el mes pasado. El diputado Masoud Pezeshkian, candidato reformista, lidera los comicios, de acuerdo con los conteos preliminares, ante otros tres competidores, informó la agencia Tasnim. El mandatario iraní se elige por votación directa y sólo puede cumplir dos mandatos consecutivos, cada uno de cuatro años. La elección es por mayoría absoluta, si no hay ganador, habrá una segunda vuelta el 5 de julio. La imagen, en Teherán. Foto Afp

# El presidente argentino vuelve a proferir ofensas contra su par de Brasil

Milei anuncia envío de armas y ayuda humanitaria a Ucrania

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

**BUENOS AIRES** 

A pesar de las denuncias por la campaña amenazante extorsiva y ofrecimientos de cargos a cambio del voto en favor de la ley de bases, que el gobierno ultraderechista del presidente Javier Milei aplicó abiertamente sobre los gobernadores, senadores y diputados de la Unión Cívica Radical y de Propuesta Republicana asociados con la oficialista Libertad Avanza, logró imponerla después de seis meses de idas y regresos, en un modelo de corrupción al desnudo y violando todas las normas constitucionales, como lo expresó el presidente del bloque opositor de Unión por la Patria, Germán Martínez, diputados del Frente de Izquierda y un sector del radicalismo, que está dividido.

El oficialismo y sus aliados se impusieron, lo que determina que se autoriza, entre otras graves leyes, la entrega de las facultades legislativas al mandatario, que de cualquier manera ya impuso medidas gravísimas por decreto, teniendo como trasfondo el decreto de necesidad y urgencia anunciado el 20 de diciembre de 2023, que de hecho anula todos los derechos, aplica acuerdos y entregas del territorio nacional, es decir que comenzó a avanzar imponiendo su teoría de disolución del Estado, lo que originará la judicialización de una buena por la reforma laboral, el impuesto a las ganancias que afecta a casi un millón de trabajadores y el tema jurídico de violaciones a la Constitución, entre otras graves disposiciones que afectarán a todos.

Pero poco se menciona lo hecho por el gobierno de Milei en política exterior, que ha firmado acuerdos que desconocen la soberanía nacional, cede territorios y permite la instalación de bases en el Atlántico sur y otros territorios.

Además, sigue creando conflictos diplomáticos, desconociendo la política exterior de neutralidad del país, y, por otra parte, ha decidido acabar con los organismos de derechos humanos que lograron poner a Argentina en el escenario mundial en la lucha contra la impunidad.

La víspera, Milei, después de declarar que Argentina ya es como Alemania o Italia, volvió a insultar a los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Colombia, Gustavo Petro, y de España, Pedro Sánchez, en una entrevista en la que se le preguntó por declaraciones del mandatario brasileño durante la reciente cumbre del Grupo de los 7 países más industrializados (G-7).

Lula manifestó en ese cónclave que evitó encontrarse con el presidente argentino y no se hablaron porque creía que Milei debía pedirle "disculpas a Brasil y a mí. Dijo muchas tonterías. Sólo quiero que él pida disculpas", destacando que la relación entre ambos países es muy importante. "No es un presidente de la república quien va a crear cizaña entre Brasil y Argentina".

### "Ego inflamado de algún zurdito"

parte de sus medidas, comenzando A lo que Milei sostuvo que no se iba a disculpar porque "las cosas que yo dije encima son ciertas. ¿Cuáles son los problemas? ¿Que le dije corrupto?¿Y acaso no fue preso por corrupto?¿Y qué le dije, comunista?¿Y acaso no es

comunista?¿Desde cuando hay que pedir perdón por decir la verdad?", y agregó que son más los intereses de los argentinos y los brasileños que el "ego inflamado de algún zurdito".

Milei continuó enrareciendo más las relaciones al reafirmar todo lo que había dicho sobre Gustavo Petro y Pedro Sánchez, que en su momento provocó que Colombia retirara a su embajador, aunque luego por mediación de la canciller Diana Mondino se volvió a una tensa normalidad. En tanto, el gobierno de España retiró a su representante diplomática de Argentina y Milei continúa empantanando las relaciones.

Durante la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA), realizada en Paraguay ayer y antier, Mondino dijo: "estamos conscientes de que no puede haber integración sin democracia y no podemos pasar por alto la situación que atraviesan las poblaciones de Cuba, Nicaragua y Venezuela". Lamentó que el presidente Daniel Ortega se haya retirado de la OEA y dijo que se solidarizaba con "su castigado pueblo", refiriéndose al cercenamiento de los derechos humanos en ese país, y apoyó al Consejo Permanente "por la creación de un grupo que dé seguimiento a la situación de ese país".

Además de apoyar el genocidio a cielo abierto del gobierno fundamentalista de Benjamín Netanyahu contra Palestina ocupada, en Gaza y Cisjordania, Milei acaba de involucrarse más con su par de Ucrania, Volodymir Zelensky, al que prometió ayuda militar, envío de armas y equipos, así como "ayuda humanitaria", sin especificar más.

Nota completa en @lajornadaonline https://bit.ly/3xEccjS

# Realizan EU y Colombia maniobras militares en costas del Pacífico

Patrullan el fin de semana el principal paso naval del tráfico de cocaína

**JORGE ENRIQUE BOTERO** CORRESPONSAL

BOGOTÁ

Un movido fin de semana tendrán las costas colombianas sobre el océano Pacifico, con la realización de ejercicios navales conjuntos entre las armadas de Estados Unidos y Colombia, última escala de la llamada operación Southern Seas, a cargo de la cuarta flota del Comando Sur, que ya estuvo en aguas de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y Perú.

De acuerdo con la armada colombiana, las maniobras girarán alrededor del poderoso portaviones USS George Washington, de propulsión nuclear, que navegará junto con patrulleras y corbetas colombianas frente a las costas de la ciudad de Buenaventura, principal puerto sobre el Pacífico.

El área de los ejercicios de hoy y mañana es considerada por especialistas la principal vía de exportación de la cocaína que se produce en el suroccidente del país y que ha convertido a Colombia en el primer exportador del alcaloide en el mundo.

Voceros de la Armada Nacional consideran que las maniobras conjuntas buscan "aumentar la interoperabilidad" entre las dos fuerzas, que realizarán "ejercicios tácticos, de defensa y defensa aérea", para la cual se prevé la participación de aeronaves de ambos países.

Unos 200 marinos e infantes de marina de Colombia exhibirán sus destrezas a bordo de los buques patrulleros ARC Victoria y ARC Nariño, informaron fuentes castrenses, que subrayaron el "éxito rotundo" de ejercicios similares realizados desde hace siete años.

Analistas políticos locales hicieron notar que estas maniobras se producirán apenas cinco meses después de que el gobierno confirmara la construcción de un radar y una base militar financiada por Estados Unidos en la isla Gorgona, situada también frente a las costas de Buenaventura, considerada uno de los ecosistemas más frágiles de la región y declarada parque nacional natural desde los años 80.

## Oposición de ecologistas

Ambientalistas y científicos se han opuesto de manera vehemente a la construcción de la base, que incluye una torre, un radar militar, un muelle de 182 metros y alojamientos para al menos 30 infantes de marina, con un costo de 12 millones de dólares aportados por agencias antinarcóticos de Washington.

Pese a la fuerte oposición de los defensores del medio ambiente y de fuerzas políticas locales, que ven la base como un asunto de "violación de la soberanía nacional", el gobierno del presidente Gustavo Petro dio luz verde a la finalización de las obras y, en febrero pasado, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, desestimó las críticas asegurando que "hemos acordado con la embajada de Estados Unidos que los 12 millones de dólares de cooperación internacional serán destinados a mejorar las condiciones de alojamiento y las instalaciones del puesto de guardacostas".

Según el ministro, entre los propósitos de esta obra están "la preservación de la vida humana, contrarrestar la pesca ilegal y tener control frente a posibles delitos transnacionales".



# ENTREVISTA

LUIS ARCE, PRESIDENTE DE BOLIVIA

# "La principal lección es que el enemigo no duerme"

El país andino
"es visto por la
oligarquía como
botín por el litio
y otros recursos"
// Balance a unas
horas de sufrir
un intento de
golpe de
Estado

ALDO ANFOSSI

ENVIADO LA PAZ

En el piso 23 de la Casa Grande del Pueblo, donde tiene su despacho, el presidente Luis Arce recibe a *La Jornada* hacia el final del día, para conversar por algunos minutos, arrancados en medio del ajetreo interminable que ha seguido a la fallida asonada golpista del pasado miércoles.

-¿Qué lecciones deja lo ocurrido para la izquierda boliviana, cuánto de este intento de golpe tiene que ver con la debilidad y las divisiones de la izquierda?

-Es una buena pregunta. De lecciones hemos aprendido no sólo ahora, sino que en varias ocasiones. Cuando sucedía esto me puse a pensar lo que ocurrió con el presidente (chileno Salvador) Allende, que tuvo una secuela de pequeños golpecillos para llegar a un golpe final, nos pusimos a pensar en eso, pero también las experiencias en Bolivia. Particularmente me tocó en 1979 el golpe de (Alberto) Natusch, el 1° de noviembre, y con Luis García Meza, el 17 de julio de 1980, que yo estuve en la resistencia cuando era muy jovencito, por supuesto.

Dejan, pues, muchísimas enseñanzas y la primera es que el enemigo principal nunca duerme; que los intereses sobre nuestros recursos naturales nunca van a dejar de estar ahí. Hay países, parece, que no quieren que nosotros nos desarrollemos en base a nuestros recursos naturales, que los desarrollemos soberanamente. Especialmente en estos momentos, para nadie es desconocido que Bolivia es la primera reserva mundial de litio y estamos en pleno proceso de industrialización, con tres empresas con las que trabajamos inicialmente, dos son chinas, una es rusa.

"Y entendemos perfectamente lo que está pasando en el mundo,



donde se están configurando dos grandes bloques; bueno, en realidad se está desarrollando un nuevo bloque que está desafiando a un viejo bloque. Y eso es lo que está generando en el contexto internacional, este reflujo de fuerzas que, evidentemente, cuando ven a una izquierda debilitada o la oportunidad de posicionar a alguien, como ha ocurrido en algunos países de la región, lo van a hacer, ¡lo van a hacer! Todo por consolidar una hegemonía mundial o dar el último respiro a todo un bloque."

-Entonces, la enseñanza es clara: el enemigo no duerme, y hay que estar siempre atento a nível nacional e internacional. Cuando usted menciona el gesto que tuvo con el ex presidente Morales de llamarlo para advertirle del golpe, se ha referido a que lo que existen son diferencias políticas. ¿Está usted tratando de lanzar un esfuerzo para unificar a la izquierda, particularmente al MAS?

–A esta altura hay que aclarar que el gobierno nacional, mi per-



Jamás he atacado a mi antecesor, expone el jefe del Ejecutivo

sona, jamás ha atacado al ex presidente Evo Morales, ahí están mis tuits, mis manifestaciones públicas. Nosotros hemos recibido el ataque de él.

"Nosotros, el gobierno, hemos compartido que en las organizaciones sociales, que son las propietarias del instrumento político, han invitado en cuatro oportunidades al compañero Evo a que se sume y haga la unidad del instrumento con ellos. No ha habido respuesta, han sido ignoradas.

"Ese es un tema que nos preocupa, por lo tanto, nosotros cuando llamamos al compañero Evo, fue simplemente por un acto de compañerismo. Sabemos perfectamente que ellos venían por nosotros, querían la cabeza del presidente, que yo renuncie, que me vaya, y luego iban por Evo Morales, como siempre se lo hemos dicho en las ocasiones en las que estuvimos conversando.

"Antes conversábamos relativamente frecuentemente, pero desde que él asume una posición totalmente opositora, crítica, boicoteadora en la Asamblea, las cosas por supuesto no podían ser. Pero en este momento, no me puse a pensar en eso, pensé en todo el proceso, porque al final si es mi cabeza luego irían a descabezar todo lo que está pasando en nuestro instrumento político."

-Usted reveló que los tres comandantes de las fuerzas armadas estuvieron en el intento golpista, lo cual sugiere que esto fue un complot que abarcó a la totalidad de las fuerzas armadas. ¿Cómo analiza usted eso en términos de los desafíos que le impone a la democracia boliviana?

-Ahí hay un dato importante,

▲ Luis Arce, en entrevista con La Jornada, expuso que sintió temor por su vida cuando salió del palacio a enfrentar a los golpistas. Foto presidencia de Bolivia

estuvieron las tres cabezas de las fuerzas aérea, naval y el ejército, pero no les respondieron todas las unidades como ellos hubiesen querido. Eso fue uno de los elementos de porqué fracasa el movimiento.

"Nosotros nos enteramos del movimiento no autorizado de tropas en Challapata, que da lugar a que entremos en alerta y vayamos evaluando lo que estaba pasando y las comunicaciones que no contesta el general Juan José Zúñiga. Cuando nos enteramos, se instruye al alto mando militar, al comando en jefe, que paralice todo eso. Algunas unidades que ya estaban en movimiento acataron las instrucciones, otras no, otras acataron el acuartelamiento pero no salieron. Eso fue un factor que se dio individualmente por iniciativa de algunas unidades, consolidadas luego por el comando en jefe que estaba vigente y que felizmente respondía a nuestras llamadas.

"Por supuesto, las acciones de ver al pueblo en las calles, de recibir las muestras de solidaridad de presidentes y organismos internacionales que se manifestaron, también fueron decisivas."

-Temió por su vida cuando salió a enfrentarlos.

-Bueno, hemos vivido esto, sabemos que cuando uno está enfrentando un golpe militar, hay siempre esa posibilidad, por supuesto que sí.

# Evo Morales afirma que él era el blanco de la sublevación

**ALDO ANFOSSI** 

ENVIADO LA PAZ

Evo Morales, ex gobernante boliviano enfrascado en una lucha sin cuartel con su antiguo aliado, el presidente Luis Arce, cargó nuevamente contra éste al responsabilizarlo de la intentona golpista, porque designó al general Juan José Zúñiga al mando del ejército.

Al referirse a la brevísima conversación que tuvo con Arce, quien lo llamó para avisarle de la asonada en marcha, la tarde del pasado miércoles, Morales relató: "La ministra me pasó rápidamente al presidente, quien me dijo: 'el golpe ha empezado'; yo le dije: 'usted ha dado tanto poder al general Zúñiga sin respetar la antigüedad de la institucionalidad; ese comandante no tiene apoyo en el ejército por qué no respetó la antigüedad de su promoción".

Agregó el ex mandatario que le recomendó a su sucesor: "Lucho, en este momento nombre al primero del curso de su promoción comandante, que era el general Mario Velasco Telles".

Asimismo, el tres veces presidente y que pretende buscar en 2025 un cuarto periodo, pese al impedimento señalado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, se declaró el objetivo del intento sedicioso.

"En resumen, sabe el pueblo boliviano y la comunidad internacional, que el blanco era Evo Morales, como explicó el sábado en la noche la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, que dijo: 'Evo destruye Bolivia y quiere acortar el mandato de Lucho (Arce)", sostuvo el ex mandatario. "La forma en la que hizo la conferencia la ministra demuestra que Lucho está derechizado", afirmó en una conferencia de prensa.

La noche del lunes, el general Zúñiga advirtió que detendría a Morales si persistía en su intento de relección.

Ayer, el general Zúñiga quedó en prisión preventiva por seis meses, junto con otros dos militares, confirmó su abogado Steven Orellana.

"Él se acogió al derecho del silencio, pero la Fiscalía ya emitió la imputación formal por terrorismo y alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado", informó.

En total, 21 militares y civiles son procesados por la fiscalía.

Zúñiga declaró que fue el mismo presidente Arce quien le ordenó sacar "los blindados" como una estrategia para "levantar su popularidad".



# APUNTES POSTSOVIÉTICOS

Con las urnas en mente

**JUAN PABLO DUCH** 

l Parlamento de Georgia, república postsoviética del Cáucaso del sur, aprobó esta semana en primera instancia, con los votos de la bancada oficialista y la negativa de la oposición a participar, un proyecto de ley que restringe los derechos de la comunidad LGBT+, de por sí poco numerosa en esa región.

Reverencia del gobierno a la Iglesia ortodoxa georgiana, el proyecto es un documento calcado de la legislación de Rusia, que prohíbe la propaganda de relaciones sexuales entre personas del mismo género, el matrimonio de individuos de igual sexo, las operaciones de cambio de sexo, la adopción por parejas homosexuales y un largo etcétera de anulaciones de conquistas civiles que, después del colapso de la Unión Soviética, dejaron de ser

vistas como pecado.

Las similitudes de la ley sobre "los valores de la familia y la defensa de los menores de edad" y las enmiendas a 18 disposiciones con la legislación rusa y con el hecho de que, junto con las controvertidas medidas para regular la transparencia de la influencia extranjera también aprobadas hace poco, es la segunda que se gestó en el Parlamento de Moscú, hacen que la oposición diga que ambas son una imposición del Kremlin para apartar a Georgia de la vía hacia su adhesión a la Unión Europea.

El partido gobernante Sueño Georgiano ya el año pasado había anunciado su intención de reformar la Constitución para enaltecer la homofobia, pero abandonó la idea al no contar con mayoría calificada de 113 de los 150 votos de los diputados. Ahora, a escasos meses de las elecciones legislativas, la adopción de la ley con mayoría simple más bien parece un arriesgado intento de captar el voto de los sectores más conservadores de la sociedad de ese país, cuya intolerancia alcanza casi 90 por ciento de rechazo a la homosexualidad, según encuestas recientes.

El riesgo se debe a que más de 80 por ciento de la población georgiana, de nuevo dicen los sondeos, anhela ingresar a la Unión Europea y, como ya advirtió Bruselas, las medidas restrictivas contra la comunidad LGBT+ son incompatibles con sus valores. Las urnas, en octubre, decidirán qué tan acertado para mantenerse en el poder fue para el Sueño Georgiano arremeter contra lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transexuales, intersexuales, cuir y demás identidades y orientaciones habidas y por haber.

XI JINPING DESTACA SALVAGUARDA DE LA PAZ MUNDIAL

# China celebra 70 aniversario de sus principios de política exterior

Aboga porque todos los países sean miembros igualitarios de la comunidad internacional

**DANIEL GONZÁLEZ DELGADILLO**PEKÍN

ENVIADO

El presidente de China, Xi Jinping, aseguró ayer que su país, en la historia moderna, trabaja en las relaciones entre estados, salvaguarda la paz y la tranquilidad mundial, la justicia, y promueve el desarrollo y el progreso de la humanidad con la finalidad de desarrollar el concepto de la construcción de la comunidad de futuro compartido.

Al conmemorar el 70 aniversario de la promulgación de los Cinco Principios de Coexistencia Pacífica, el eje rector de la política exterior de China, Xi aseguro en el Gran Palacio del Pueblo que aboga por que los países, "grandes o pequeños, fuertes o débiles, pobres o ricos", sean miembros igualitarios de la comunidad internacional y

compartan los intereses, los derechos y las responsabilidades en los asuntos internacionales.

"Que tomemos la conmemoración por el 70 aniversario de los Cinco Principios de Coexistencia Pacífica como punto de partida para asumir la misión histórica y avanzar de la mano con determinación, en un esfuerzo aunado por promover la construcción de la comunidad de futuro compartido de la humanidad y crear un futuro más hermoso de la sociedad humana", comentó el mandatario.

Aseguró que "todos los países han de enfrentar juntos los desafíos, alcanzar la prosperidad común, construir un mundo abierto, inclusivo, limpio y hermoso de 
paz duradera, seguridad universal 
y prosperidad común, así como 
promover una convivencia pacífica más segura y próspera de la 
humanidad".

En 1954, el entonces primer ministro Zhou Enlai formuló por primera vez en su totalidad los Cinco Principios de Coexistencia Pacífica: respeto mutuo por la soberanía y la integridad territorial, no agresión mutua, no interferencia en los asuntos internos de cada uno, igualdad y beneficio mutuo y convivencia pacífica.

Estos principios sirvieron como directrices para que países con diferentes antecedentes históricos y culturales, sistemas sociales y condiciones nacionales manejaran sus interrelaciones, fueron incluidos en la declaración conjunta entre China-India, además con Myanmar, y los tres países apostaron por convertirlos en normas básicas para relaciones entre estados.

"Este concepto corresponde a la corriente de nuestro tiempo caracterizada por la paz, el desarrollo, la cooperación y la ganancia compartida, y ha abierto nuevos horizontes de paz y progreso", destacó Xi.

El mandatario se pronunció por una mejor comunicación y cooperación para contrarrestar las "cortinas de hierro de la confrontación", en medio de las tensiones en el mar Meridional y en Occidente.

En los subforos dedicados a la cumbre, el canciller Wang Yi, señaló que "hace 70 años, China, junto con sus hermanos países en desarrollo, rechazó la hegemonía del poder respetando la soberanía y superó la ley de la selva con la igualdad y el beneficio mutuo, estableciendo las normas de las relaciones internacionales en las que los países deben respetarse mutuamente y tratarse como iguales".

La presidenta del Nuevo Banco de Desarrollo, Dilma Rousseff, ex mandataria de Brasil, también apuntó que el mundo hoy enfrenta desafíos sin precedentes y la importancia de los Cinco Principios de Coexistencia Pacífica se ha vuelto cada vez más prominente y destacó que la cooperación Sur-Sur es un modelo de respeto, igualdad y beneficio mutuo.

En el terreno diplomático de esta jornada, Xi recibió en Pekín a su par de Perú, Dina Boluarte, e intercambió mensajes de felicitación con su homólogo Nicolás Maduro por la celebración de 50 años de relaciones diplomáticas entre China y Venezuela.

# Israel amaga con deshacerse de Hamas para evitar que Irán se apodere de Medio Oriente

EUROPA PRESS, REUTERS Y AP

TEL AVIV

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que Irán pretende apoderarse de Medio Oriente y que el primer paso para evitarlo es "cortar la mano" de Hamas; "nos desharemos de ellos", aseguró.

Durante un encuentro con una delegación estadunidense del Instituto Judío para Asuntos de Seguridad Nacional, Netanyahu indicó que Israel debe disuadir a otros elementos del "eje terrorista de Irán", en alusión al partido milicia chiíta Hezbolá, para evitar esa "conquista".

"Tenemos que lidiar con el eje", sostuvo Netanyahu, quien erigió a Israel como el primer eslabón del que Irán intentará deshacerse antes de arremeter contra Europa y Estados Unidos. "Es sólo una cuestión de tiempo".

En tanto, el ministro israelí de Finanzas, Bezalel Smotrich, anunció ayer en la red sociodigital X que el gabinete de seguridad aprobó una propuesta para legalizar cinco asentamientos más en Cisjordania y sancionar a la Autoridad Nacional Palestina (ANP), una medida aplaudida por parte de sus



aliados entre los partidos ultraderechistas y ultraortodoxos.

La ANP resaltó que "la legitimación de nuevos asentamientos es un sabotaje deliberado a la oportunidad de aplicar la solución de dos estados", después de que países como España, Noruega, Irlanda, Eslovenia y Armenia reconocieron durante las últimas semanas al Estado de Palestina y condenó la decisión del gabinete israelí.

En otro tema, cientos de judíos ultraortodoxos bloquearon una

importante autopista del centro de Israel para protestar contra la decisión de la Suprema Corte, que ordenó a los jóvenes religiosos enlistarse para el servicio militar.

En el frente, las fuerzas israelíes intensificaron sus ataques en dos zonas del norte y el sur de la franja de Gaza, y las autoridades sanitarias palestinas afirmaron que los muertos ya casi llegan a 38 mil personas.

Por otra parte, el buque de asalto anfibio USS Wasp entró

▲ Palestinos desplazados huyen de la zona humanitaria de Al-Mawasi, al sur de la franja de Gaza Foto Xinhua

en el mar Mediterráneo, al igual que otros buques estadunidenses de guerra, con el objetivo de evitar mayores combates entre Israel y Hezbolá en Líbano. Tienen la misión de evacuar a sus connacionales en el territorio si la situación empeora.



EN CUAUTITLÁN, 2 MIL HABITANTES AFECTADOS POR AGUAS NEGRAS

# Intensas lluvias en Chalco dejan un fallecido y 650 casas inundadas

RENÉ RAMÓN Y SILVIA CHÁVEZ CORRESPONSALES

Una persona fallecida y 650 casas dañadas en las unidades habitacionales Los Héroes, Villas de San Martín y Pueblo Nuevo, en Chalco, estado de México, dejaron las intensas lluvias del jueves, las cuales desbordaron el río San Martín por la cantidad de agua proveniente de cuatro barrancas ubicadas en la zona montañosa de ese municipio.

Mientras, en Cuautitlán unas 2 mil personas resultaron afectadas y 420 casas inundadas en el fraccionamiento Rancho San Blas, tras los escurrimientos de un canal de riego, cuyo cauce fue modificado por la construcción de bodegas de logística y obras del Tren Suburbano, denunciaron pobladores.

Las familias de las tres unidades de Chalco no imaginaron que el peligro estaba a espaldas de sus viviendas, debido a que las aguas negras se desbordaron, causando estragos dentro y fuera de sus hogares.

El conjunto Los Héroes esta dividido en fraccionamientos, y Paseos del Bosque fue el más perjudicado; sólo ocho de las 196 casas se salvaron; en el resto, el agua alcanzó 40 centímetros y hasta un metro de altura.

Las viviendas de interés social representan el esfuerzo de años de las familias que no pudieron esconder su enojo y desesperación, y así lo hicieron saber al alcalde morenista Miguel Gutiérrez.

Le reprocharon por la inundación y la indolencia, pues hasta el viernes los trabajos de limpieza se centraron en calles y avenidas y no en las casas; ni siquiera alimentos o agua embotellada les habían ofrecido, a pesar de perderlo todo.

Comentaron que el único apoyo de las autoridades, fue aplicarles vacunas contra neumococo, hepatitis y tétanos.

Ana Laura Guzmán dijo que llegó a vivir hace seis años y estaba feliz porque tenía una casa. Aseguró que la inmobiliaria Sadasi nunca le informó que adquiría un patrimonio en zona de riesgo y detrás de la barda que rodea su unidad cruza el cauce principal al cual se conectan las barrancas de la Sierra Nevada.

Aunque reconoció que las autoridades desalojaron el agua en 12 horas, se enfocaron en las calles y banquetas cuando ellos esperaban que los ayudaran a limpiar sus casas.

### "Perdimos todo"

Reprocharon que perdieron todo: salas, colchones, refrigeradores, estufas, y a más de 20 horas, la autoridad no les había ofrecido ni una torta. Fueron los propios vecinos solidarios quienes llevaron alimentos a los damnificados.

El alcalde argumentó que el desastre lo provocó la naturaleza, y el problema se atiende en tres etapas. La primera, en el desalojo del agua, después en la limpieza de calles y avenidas, y la tercera será a partir del sábado, con el aseo y desinfección de viviendas.

Un joven de 23 años que trabajaba en una tienda de autoservicio murió cuando le solicitaron cortar la corriente, pues se electrocutó.

En Cuautitlán, el alcalde Aldo Ledezma solicitó a la Federación aplicar el Plan DN III a fin de superar la emergencia en Rancho San Blas, donde decenas de familias tienen sumergidas en aguas negras sus casas.

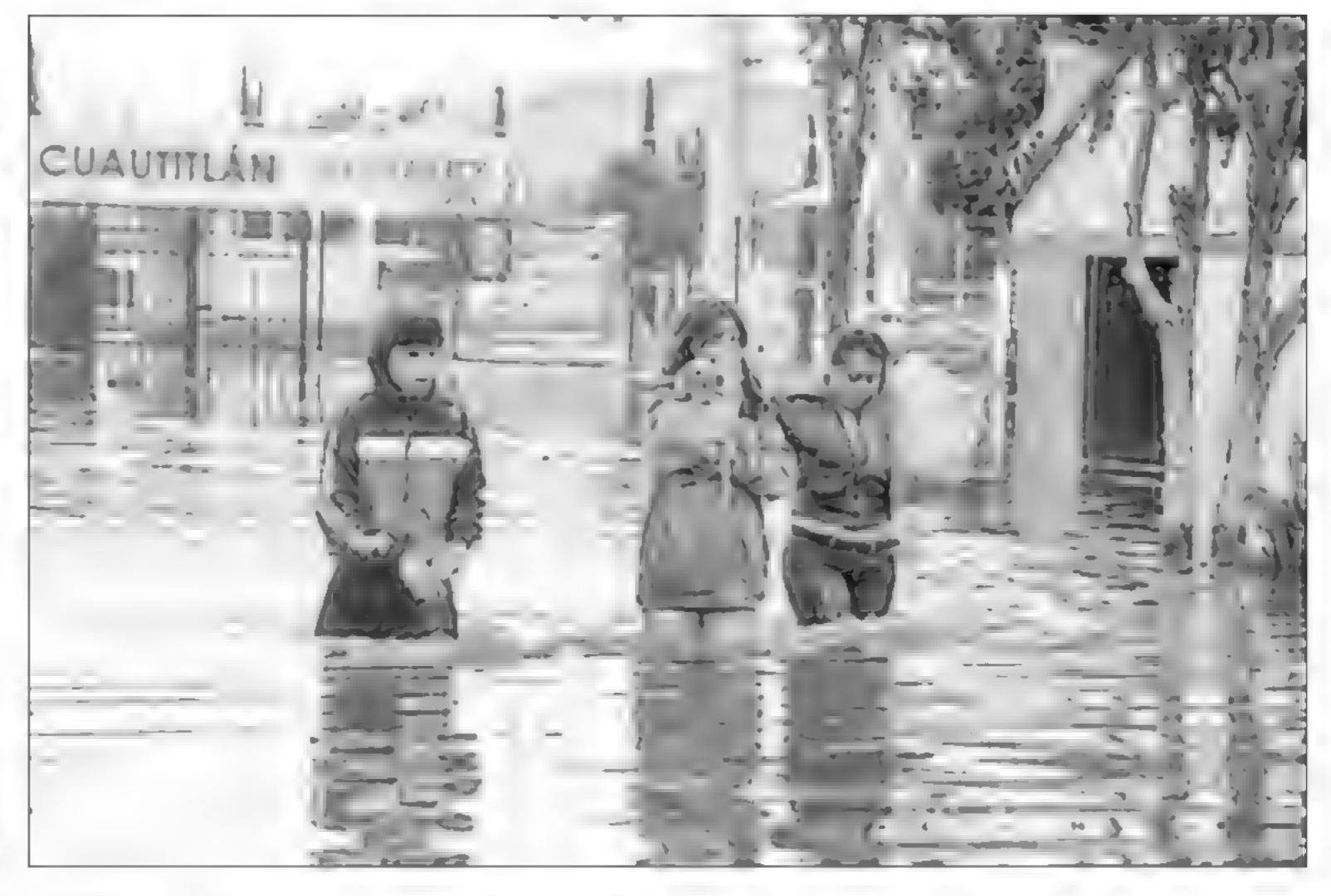

Dijo que la contingencia rebasa la capacidad de respuesta de su gobierno y acudió al municipio de Cuautitlán Izcalli donde estaba la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, a quien expuso la situación y le pidió ayuda. La mandataria ofreció enviar personal de Protección Civil.

El edil refirió que un tramo del canal de aguas negras y pluviales que cruza el fraccionamiento Rancho San Blas fue sustituido por un tubo y se creó un cuello de botella, pues el ancho del río se redujo de 6 metros a 50 centímetros, y por las lluvias resultó insuficiente para drenar los excedentes pluviales.

Ledezma regresó a la zona afec-

tada donde decenas de familias lo encararon y le exigieron pronta solución; lo acusaron de autorizar la construcción de bodegas en terrenos contiguos al canal de aguas negras, cuyo cauce fue modificado y desde el jueves el agua se desbordó.

Con lanchas y vehículos oficiales las familias fueron auxiliadas para entrar o salir de sus domicilios. Algunos se alojaron en los segundos pisos de las viviendas y desde las ventanas pedían alimentos, agua, y, en algunos casos, ayuda para enfermos y comida para sus mascotas.

Además, hubo enfrentamientos entre vecinos con policías de Tultepec, que vigilan el canal y evitan que los colonos retiren el tubo del dren ▲ Pobladores damnificados por las inundaciones en el fraccionamiento Rancho San Blas, municipio de Cuautitlán, estado de México, donde, según autoridades, 420 casas resultaron afectadas por los escurrimientos de un canal de riego. Foto Alfredo Domínguez

para recuperar la capacidad de desfogue. Tres pobladores fueron detenidos. En tanto, responsables de la construcción de bodegas ofrecieron usar equipo Vactor para sacar agua de las casas y prometieron controlar los desfogues de la obra hacia la comunidad.

# Un rayo mata a dos personas en zona rural de La Solana, Querétaro

# DE LOS CORRESPONSALES

Un adulto y un menor fallecieron al caerles un rayo en una zona rural de la localidad de La Solana de Trojes, municipio de Querétaro, Querétaro. La policía informó que dos personas resultaron heridas y fueron atendidos por rescatistas de la Cruz Roja y trasladados al hospital, pues sufrieron quemaduras de tercer grado.

Debido a las lluvias de los últimos días, en Chiapas, autoridades reportan dos personas fallecidas en el río Coatán: un rescatista y un migrante de origen hondureño.

Hernán González Galdamez, rescatista del Grupo de Servicios Auxiliares y Emergencia, acudió la tarde del jueves al llamado de emergencia para sacar un cuerpo localizado a mitad del embalse, en el poniente de la ciudad.

Durante las maniobras, el paramédico descendió al caudal desde un puente, caminó por el río y amarró el cadáver para ser llevado a la orilla. Sin embargo, las fuerte corrientes derivadas de las intensas lluvias arrastraron a Hernán González.

La fiscalía chiapaneca indicó que el extranjero que apareció a mitad del río fue identificado como Noel D, de Honduras. El cadáver de Hernán González fue localizado el viernes con ayuda de un dron en el sur de la ciudad.

En tanto, en Siltepec, en la sierra del estado, tres casas fueron destruidas por un deslizamiento de montaña, ocasionado por las tormentas; no se reportan lesionados, dio a conocer el gobernador Rutilio Escandón.

Desde la madrugada de este vier-

nes personal de Protección Civil y Bomberos de Tlajomulco, Jalisco, busca a un hombre reportado como desaparecido tras ser arrastrado por la corriente hacia a un canal de aguas pluviales, luego de la tormenta en toda la zona conurbada de Guadalajara, que dejó también daños materiales en distintos puntos.

En Morelos, una parte de la entrada de un acceso vehicular del Sanborns y un pedazo de barda se desplomaron, señaló Protección Civil de Cuernavaca,

La Coordinación de Protección Civil de San Luis Potosí indicó en los municipios de Huichihuayan y Cárdenas, la lluvia dejó un sinnúmero de casas y calles inundadas, y caída de árboles.

La reparación del par vial Morones Prieto-Constitución, que resultó dañado por la tormenta *Alberto*, será reparado por 11 compañías constructoras afiliadas a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Nuevo León, mismas que ya realizan tareas preliminares.

Sobre el pago por esos trabajos, que aún no ha sido cuantificado, el gobernador Samuel García dijo que el gobierno cubrirá la parte que le corresponde con recursos del presupuesto 2025.

Sin embargo, Roberto Macías, presidente de la CMIC, aseguró que las empresas financiarán todo lo que se requiera—no sólo 10 por ciento, como dijo el mandatario—hasta que el estado tenga los recursos.

### Amenaza nuevo ciclón

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que un nuevo sistema de baja presión con potencial

ciclónico, ocasionará lluvias intensas en la península de Yucatán y el sureste del país, y de nuevo se enfila a los estados de Veracruz y Tamaulipas, donde se prevé que el fenómeno ingrese la noche del domingo o la madrugada del lunes.

Alejandra Méndez Girón, coordinadora del SMN, alertó que es el tercer sistema que ingresa por esa zona del país en las últimas dos semanas, incluida la tormenta tropical Alberto, por lo que el peligro de las precipitaciones radica en que haya inundaciones, deslaves y desbordamientos de ríos y arroyos, por la saturación de agua en los suelos.

Ricardo Montoya, Édgar Clemente, Elio Henríquez, Juan Carlos G. Partida, Rubicela Morelos, Raúl Robledo y Vicente Juárez. Con información de Jared Laureles, reportero





# Grieta en pueblo mágico de Tula, Tamaulipas, supera seis kilómetros

Autoridades estatales realizarán un estudio geofísico para evaluar la fisura y las posibles afectaciones

DE LA REDACCIÓN

La grieta que se formó en el municipio de Tula, Tamaulipas, tiene una longitud de seis kilómetros y va del ejido Emilio Vázquez Gómez al de San Juan, de acuerdo con una revisión que realizaron autoridades estatales.

El ancho de la fisura varía, pero hay tramos donde es de uno a tres metros y una profundidad de uno a cuatro metros.

Este fenómeno, que surgió después de las torrenciales lluvias que dejó en la entidad la tormenta tropical *Alberto* ha generado preocupación entre los habitantes de ese pueblo mágico, por los daños que podría causar a infraestructura, cultivos y viviendas.

Por lo anterior, las autoridades tamaulipecas realizarán un estudio geofísico que determinará con precisión la profundidad y longitud de la grieta y las afectaciones que pudiera llegar a ocasionar.

Además, iniciarán la construcción de un puente alcantarilla en la carretera estatal (ruta 136) que conecta a Tula con la población de Montevideo.

El objetivo es restablecer la

circulación y prevenir accidentes mientras se realiza el estudio de la fisura.

El secretario estatal de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya opinó que la causa de la gigantesca grieta son los escurrimientos subterráneos provocados por las intensas precipitaciones.

Sin embargo, algunos lugareños consideran que la ocasionó la sobrexplotación de los mantos acuíferos y otros creen que es resultado de la sequía prolongada.

El especialista Jorge Rodríguez descartó que se trate de fallas geológicas, pero advirtió que se debe monitorear la evolución de este fenómeno pues sí puede llegar a ocasionar graves perjuicios a viviendas, caminos, cultivos y carreteras.

Dijo que los habitantes de la zona deben mantenerse atentos y revisar que sus viviendas no sufran daños estructurales.

### Vecinos de Ecatepec también reportan socavón

Varias grietas surgieron también en la colonia Campiña de Aragón, en Ecatepec, estado de México, presuntamente generadas por las ▲ La oquedad que surgió en el municipio de Tula, Tamaulipas, ha generado preocupación entre los lugareños por los daños que podría causar a infraestructura, cultivos y viviendas. Foto La Jornada

lluvias de los últimos días en la entidad.

Ante esta situación, vecinos exigieron a las autoridades tomar cartas en el asunto para evitar que se sigan extendiendo y perjudiquen las casas de la zona.

Explicaron que las fisuras, algunas de las cuales miden más de 20 metros de largo, se originaron en un deportivo ubicado entre las calles Diego Rivera, Santa Rita y San Felipe.

Señalaron que las oquedades tienen una profundidad que va de los 30 a 50 centímetros y también "hay varias en las calles aledañas".

Los habitantes de este sector afirmaron que ya reportaron lo sucedido, sin embargo las autoridades del ayuntamiento de Ecatepec no han acudido a revisar el área.

Por lo anterior pidieron la intervención del gobierno del estado de México para que lleve especialistas que puedan verificar el problema y proponer una solución a fin de evitar que las grietas se extiendan y afecten los inmuebles de la zona.

Con información de Javier Salinas

Cesáreo

# Operadores turísticos de la Tarahumara enfrentan crisis por sequía del lago Arareko

JESÚS ESTRADA

CORRESPONSAL CHIH

Prestadores de servicios turísticos que rentan lanchas y venden artesanías enfrentan una grave crisis económica a consecuencia de que el lago Arareko, situado cerca del pueblo de Creel, municipio de Bocoyna, perdió más de la mitad de su superficie, debido a la sequía en la Sierra Tarahumara.

La laguna, como la conocen los rarámuris del ejido San Ignacio Arareko, disminuyó su extensión de 40 hectáreas a menos de 20, ya que la represa dejó de captar líquido por la ausencia de lluvias; además el bajo nivel de líquido dividió el cuerpo de agua en dos, lo que ha provocado la extinción de vida silvestre, incluidos patos, ranas y peces, informó el documentalista rarámuri Jaime Armendáriz.

El número de turistas que llegan a visitar el lago también se redujo a partir de las vacaciones de Semana Santa hasta la fecha. Los artesanos prevén que la situación empeore en el actual periodo de verano, por las altas temperaturas que aumentaron la evaporación del agua.

### Suspenden renta de lanchas y baja actividad recreativa

Al suspender la renta de lanchas y disminuir la actividad recreativa, ahora el lago Arareko funciona como un abrevadero de chivas y reses del ejido San Ignacio y de otras comunidades rarámuri circundantes, donde hay escasez de líquido en los arroyos.

Según el último reporte del monitor de sequía de la Comisión Nacional del Agua, del 15 de junio, todos los municipios de la sierra Tarahumara tienen una condición de estiaje extrema y excepcional, en el caso de Bocoyna, donde se ubica Arareko, hay pérdidas generaliza-

das de cultivos o pastos, riesgo de incendios, escasez total de agua en embalses y pozos.

"A nosotros nos da tristeza, impotencia de no poder hacer nada para salvar, no sólo el lago sino a aquellos que dependen de este cuerpo de agua para su sobrevivencia; la verdadera dueña de éste es toda la vida silvestre, y por culpa de una plaga llamada humanos lo pierden todo, pues acaban con todo sin importar que los árboles necesiten el agua para darnos oxígeno", comentó Jaime Armendáriz.

Asimismo, reprochó que "los humanos no nos amamos a nosotros mismos, nos burlamos, inventamos, discriminamos, para sentirnos mejor que el otro" y menos valoramos a la naturaleza, ni la cuidamos.

En un posicionamiento público, recordó que el lago Arareko fue un santuario para la vida silvestre, "era un sito de lo más bello a decenas de kilómetros a la redonda, estaba lleno de vida, para algunos existía el temor de que se desbordara y que podría afectarles o perjudicarles".

"En mi infancia me tocó ir a pescar en este lugar con anzuelos y usábamos lombrices de tierra como carnada, sacábamos unas mojarras de buen tamaño, era un sitio exclusivo de los rarámuris, y qué decir del paisaje era mil veces mejor que hoy en día, se contaban muchas leyendas de lago que daba miedo ir sin estar acompañado", explicó.

"Algunos decían que existía una sirena, otros, que había una enorme serpiente en sus aguas, incluso contaban que algunos se ahogaron al nadar porque debajo de las piedras había cuevas y que al sumergirse en sus aguas jamás salieron a la superficie", agregó.

"Para frenar la autodestrucción, necesitamos amistad, unión, solidaridad, tener la confianza de pedir apoyo y ayudar si está a nuestro alcance, así como educar a las nuevas generaciones", expuso el documentalista rarámuri.



▲ El lago Arareko, cerca del poblado de Creel, municipio de Bocoyna, Chihuahua, fue otrora un santuario para la vida silvestre, y a la fecha ha perdido más de la mitad de su nivel ante la ausencia de lluvias. Foto tomada del perfil de Facebook de Jaime Arm



# Han retornado a Tila más de 40% de desplazados

ELIO HENRÍQUEZ

CORRESPONSAL SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIS.

Al menos 40 por ciento de los más de 4 mil desplazados de Tila, Chiapas, regresaron a sus casas, informó la comisión negociadora con las autoridades estatales.

"Nuestra gente está retornando de manera paulatina luego del diálogo que tuvimos el miércoles con los funcionarios, donde se dio seguimiento al tema de seguridad", explicó.

Detalló que al encuentro del día 26 acudieron 20 personas en representación de cada barrio de la cabecera municipal de Tila.

Un integrante del comité dijo que las autoridades de los tres niveles de gobierno "se comprometieron a revisar los programas sociales de Bienestar y la caravana de salud y

que se avance rápido en temas como acelerar la instalación de energía eléctrica y del agua, así como la fumigación para combatir los zancudos".

Indicó que en la mesa de trabajo también se trató el asunto de justicia pero hay temas muy delicados que no se pueden dar a conocer, por lo que se comprometieron a revisar todo.

El conflicto en Tila se agravó el 4 de junio cuando los grupos antagónicos *Karma* y *Autónomos* se enfrentaron con saldo de tres muertos, cuatro heridos, así como 17 casas y 21 vehículos quemados.

Las fuerzas de seguridad federal y estatal ingresaron al pueblo el 7 de junio, por lo que ese día se desplazaron más de 4 mil pobladores hacia la localidad de Petalcingo y al vecino municipio de Yajalón, donde las autoridades federales y estatales instalaron albergues para su atención.

# RUTILIO ESCANDÓN INAUGURA AULAS EN EL ICATECH-TAPACHULA



▲ El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, inauguró dos aulas didácticas y obra exterior de la Unidad de Capacitación Tapachula del Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas (Icatech), donde también entregó mobiliario, con lo que se consolidan espacios educativos dignos y seguros que favorecen la formación para y en el trabajo de la población beneficiaria de este municipio. En

ese contexto, el mandatario externó satisfacción al ver que cada vez más chiapanecos aprovechan la fuente de conocimiento que el loatech da para el emprendimiento y el autoempleo. Gracias a ello, dijo, en Chiapas se ha capacitado a más de 450 mil personas en lo que va del sexenio, en los talleres en materia de campo, corte y confección, repostería, procesamiento de alimentos, apicultura, entre otros.

De la Redacción

# Matan a director de portal de noticias en Chiapas y a empresario tequilero en Jalisco

DE LA REDACCIÓN

El cadáver de Víctor Alfonso Culebro Morales, director del portal de noticias Realidades, fue hallado ayer con impactos de arma de fuego entre los municipios de Arriaga y Jiquipilas, Chiapas, informó la fiscalía del estado.

Culebro Morales, de 39 años, era hijo del ex secretario de Gobierno de Chiapas, Mario Carlos Culebro Velasco (2018), y recientemente fue coordinador de campaña del Partido Verde en Tapachula. En tanto, el empresario tequile-

ro Carlos Enrique Newton Frausto fue asesinado a balazos ayer en la tarde en el estacionamiento del centro comercial Punto San Paulo en Guadalajara, Jalisco, informó la fiscalía estatal.

Dio a conocer que el cuerpo de Newton Frausto, de 51 años, estaba junto a una camioneta Chevrolet Tahoe. La esposa de la víctima relató que se reunieron a comer junto con su familia y conocidos, y el ataque se cometió cuando abandonaba el sitio.

Newton Frausto era gerente de la destilería Santa Lucía, productora de varias marcas de tequila. En Chihuahua, un enfrentamiento entre grupos del crimen organizado dejó seis presuntos delincuentes fallecidos y dos supuestos migrantes lesionados, en inmediaciones del ejido Nuevo Delicias, a la altura del kilómetro 74 de la carretera Chihuahua a Ciudad Juárez, informó la Fiscalía General del Estado Distrito Zona Centro.

En Tabasco, tres policías municipales de Huimanguillo fueron asesinados ayer a tiros durante una emboscada en el municipio de Reforma, Chiapas, informó la Fiscalía General del Estado.

# Policías de Campeche ponen fin a protesta de 104 días

LORENZO CHIM CORRESPONSAL CAMPECHE, CAMP.

Luego de 104 días de protesta para exigir el cese de Marcela Muñoz Martínez, secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, policías estatales finalizaron el movimiento y pidieron a la gobernadora Layda Sansores permitirles reincorporarse al servicio sin represalias y eliminar las carpetas de investigación en su contra.

En un video en redes sociales, se observa a los más de 600 uniformados en paro desde el 16 de marzo, luego de un operativo fallido en el penal de San Francisco Kobén, al que fueron enviados sin equipo de protección y donde al menos 34 resultaron lesionados.

El documento que leyó uno de los voceros señala: "Con gran pesar en nuestros corazones y espíritus nos dirigimos a ustedes después de 104 días de lucha por causas que sabemos son justas y pacíficas. Hemos visto un sufrimiento de familias y compañeros enfermos, con ingresos limitados. Las autoridades no nos han ofrecido solución, pero decidimos poner fin a esta situación, no por ser culpables sino porque queremos paz y seguir trabajando".

Sin embargo, al cierre de esta edición, el gobierno de Campeche no había respondido a los efectivos.

# Ramírez Bedolla plantea que apoyo a mujeres con cáncer tenga rango constitucional

MORELIA, MICH. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, continuó ayer con la entrega de 4 mil pesos mensuales a mil 850 mujeres que padecen cáncer de mama o cervicouterino, para que puedan afrontar en mejores condiciones este padecimiento, y anunció que promoverá una iniciativa de ley ante el Congreso local, a fin de que este programa sea elevado a rango constitucional y de esta manera garantizar su permanencia.

"Es un programa único a nivel nacional que busca que las mujeres puedan recibir su tratamiento de manera oportuna", dijo Ramírez Bedolla tras comentar que, al haber un manejo transparente de los recursos estatales existe disponibilidad para seguir entregando este beneficio.

Este proyecto comenzó en 2022, con la finalidad de que las beneficiarias "no abandonen el tratamiento y tengan para los gastos de transporte para acudir a la capital del estado, así como para alimentos y otras necesidades, además se busca brindar atención puntual en las unidades médicas y acortar los tiempos de espera de las pacientes", subrayó Ramírez Bedolla.

De la Redacción





|                              |                           |          |                     | ÍNDICE         | S MÁXIMO       | S DE CALIDAD 1               | DEL AIRE HAS              | TA LAS 19 I             | HORAS DE AYER                 |                |                |                                                              | HOY NO CIRCULA                                                       |
|------------------------------|---------------------------|----------|---------------------|----------------|----------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Ozono<br>Noroeste<br>Noreste | <b>máximo</b><br>35<br>45 | 13<br>14 | Suroeste<br>Sureste | 42<br>39<br>31 | 14<br>14<br>12 | pm-10<br>Noroeste<br>Noreste | <b>máximo</b><br>35<br>31 | <b>hora</b><br>10<br>07 | Centro<br>Suroeste<br>Sureste | 46<br>31<br>23 | 07<br>07<br>07 | Contingencia F-1: 150 puntos<br>Contingencia F-2: 200 puntos | Todos los vehículos con holograma 2,<br>matrícula foránea y permisos |

ACCIÓN CONJUNTA DEL GOBIERNO CENTRAL Y LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

# Suspenden actividades completas en el edificio de Plaza Madero 20

Además de cuatro bares, entre ellos el Black, funcionaban otros negocios

### **ELBA MÓNICA BRAVO**

Autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y de la alcaldía Cuauhtémoc colocaron sellos de suspensión de actividades en el edificio Plaza Madero 20, ubicado en el corredor peatonal del Centro Histórico, por lo que el inmueble en el que despachaban al menos cuatro bares y locales comerciales dedicados a la venta de telefonía celular y accesorios, así como restaurantes, fue cerrado en su totalidad por no contar con documentación ni medidas de protección civil necesarias en caso de emergencia.

El 7 de junio el bar Black, ubicado en la terraza del edificio de seis niveles, fue clausurado luego de que al menos ocho menores de edad resultaron intoxicados por beber alcohol, además de que se excedió el aforo.

Ayer al mediodía los funcionarios llegaron al edificio que quedó con la cortina cerrada, mientras personal del Instituto de Verificación Administrativa colocó seis sellos de suspensión en la cortina principal y el séptimo en la entrada de una tienda de ropa.

Los pegotes tienen logotipos de la alcaldía Cuauhtémoc y del gobierno capitalino con la leyenda "suspensión de actividades", que indica que su colocación es "por violar las disposiciones jurídicas aplicables" en materia de protección civil, además de la fecha, folios y número de expediente de investigación.

Decenas de visitantes en el Centro Histórico detenían su paso frente a la plaza, algunos comentaban que los bares operaban con sobrecupo o servían bebidas de dudosa procedencia.



María, una joven de 23 años, se dijo sorprendida "porque no pensé que cerrarían toda la plaza, los antros siempre operaban así desde hace tiempo".

Recordó que "definitivamente como que algo le ponían a las bebidas, porque te pegaban luego luego, eso no es normal", al señalar que hace unas semanas visitó el bar Mr Duck, ubicado en el tercer piso.

Mencionó que sí se permitía el acceso de menores de edad a quienes vendían bebidas como azulitos,

perlas negras, micheladas y gin and tonic, entre otras, pero ayer buscaba entrar a la plaza para pagar el plan de su teléfono celular.

### Nula información de la FGJ

La Secretaría de Gobierno informó el 21 de junio que los propietarios del edificio Plaza Madero son Alberto, Alice y Jacques Sacal Farca, mientras Jesús Guillermo Rentería Hoyo se ostenta como representante legal del bar Black.

Aunque la Fiscalía General de Justicia local inició una carpeta de investigación por corrupción de menores, hasta el momento no ha informado de que haya personas detenidas o sobre avances que presenta la indagatoria.

En los avisos de suspensión de actividades se advierte: "al que quebrante los sellos puestos por orden de la autoridad competente se le impondrán de dos a siete años de prisión y de 100 a 500 días de multa, que establecen el artículo

▲ Una semana después de que se conocieran los nombres de los dueños del edificio, éste fue cerrado. Foto Elba Mónica Bravo

286 del Código Penal vigente para la Ciudad de México".

Mientras, el restaurante La Casa de Toño informó que estará "temporalmente cerrado por causas ajenas a nuestra operación", e invita al consumidor a visitar el negocio del mismo nombre en Plaza Juárez.

# En 6 años, más de 138 mil capitalinos han obtenido un crédito del Infonavit

## ALEJANDRO CRUZ FLORES

Al primer cuatrimestre de este año, 12 mil 400 capitalinos fueron beneficiados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) con créditos destinados a comprar, construir, ampliar o mejorar sus casas, lo que significa una derrama superior a los 6 mil 400 millones de pesos.

La dependencia informó que, de esta manera, de 2019 al cierre de abril de 2024 suma 138 mil 433 empréstitos otorgado a derechohabientes de la Ciudad de México, lo que significa una inversión de más de 102 mil millones de pesos.

Asimismo, destacó que en la actual administración se incrementó el monto máximo del financiamiento a 2 millones 716 mil pesos por persona, casi un millón de pesos más de lo que se podía obtener hace cinco años, que era un millón 795 mil pesos.

Además, en este periodo se lanzaron nuevos esquemas, como el denominado Unamos créditos, con el que hasta cuatro personas se pueden organizar para obtener en total hasta 4 millones 899 mil pesos de manera conjunta y adquirir una vivienda.

Aunado a eso, se disminuyó la tasa de interés, que oscila de 3.76 a 10.45 por ciento, según el nivel salarial de los acreditados, al tiempo que empezó la modalidad de pago en pesos, con lo que se evitan ajustes anuales ligados al aumento salarial o a inflación, a lo que se suma la eliminación de cuotas de administración, gastos financieros y de operación.

El instituto agregó que fue modificado el sistema de puntaje, por lo que hoy es más fácil que los trabajadores cumplan con los requisitos de precalificación para obtener un crédito, lo que ha permitido un incremento en el número de personas que cumplen con los requisitos a fin de obtener dicho financiamiento, que en el caso de los capitalinos es poco más de un millón 896 mil.

El actual sistema establece que los derechohabientes que quieran ejercer su crédito para comprar una casa o pagar la hipoteca con algún

banco deben cumplir con un mínimo de mil 80 puntos, los cuales se pueden alcanzar con seis meses de cotización continúa, cuando antes tenían que esperar un año para obtener la precalificación.

Por otro lado, el instituto resaltó el lanzamiento del programa Mujer Infonavit, que otorga a ese sector de la población un bono en puntos para que cumplan más rápido con la precalificación, además de que se les amplió el plazo de edad para pagar el financiamiento, hasta cumplir 75 años.



# Aun con un incremento de quejas, el proceso electoral fue ejemplar: IECM

ÁNGEL BOLAÑOS SÁNCHEZ

La presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Patricia Avendaño Durán, presentó al Consejo General los informes finales del pasado proceso electoral en sesión del pleno en la que aseguró que el organismo refrendó su compromiso con la democracia al garantizar certeza, legalidad y gobernabilidad, aun cuando el número de quejas recibidas, mil 810 hasta ayer, significaron un incremento de 240 por ciento con relación a los comicios de 2021.

El representante de Morena, Eduardo Santillán, hizo eco de los informes de observación en los que se concluye que la ciudad tuvo un proceso democrático para criticar las afirmaciones de la panista Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón, quien perdió en su intento de relección, y el ex presidente Felipe Calderón en un foro organizado por grupos de ultraderecha en Madrid, España, al referirse a los comicios como una "elección de Estado".

Consideró que es lamentable sostener, sin evidencia alguna, tal aseveración por ser ofensiva para quienes acudieron a ejercer su voto el 2 de junio, al asumir que los ciudadanos son manipulables. Por el contrario, dijo, el resultado demostró que el electorado en la Ciudad de México "no da cheques en blanco, evalúa resultados y toma decisiones".

Así demostró su vocación democrática al desterrar la compra del voto y el uso de los programas sociales, lo que se vio al reaccionar de manera ejemplar al menor intento de recurrir a esas viejas prácticas cuando denunció las más de siete toneladas de despensas con propaganda de Lía Limón con las que se pretendían captar sufragios.

Avendaño comentó que su valoración del proceso es altamente satisfactoria en todas sus actividades y señaló que debe asumirse como un "triunfo colectivo" de todo el personal del IECM en el área central de los distritos, así como del personal eventual que ya concluyó su contrato, pero también de todas las personas que fungieron como funcionarios de casillas.

La presidenta de la Comisión Permanente de Quejas, Erika Estrada Ruiz, expuso que hasta ayer se habían promovido mil 810 recursos relacionados con el proceso, 2.4 veces más que la última elección, y a pesar de la gran cantidad de asuntos refirió que hubo un avance en la sustanciación de 58.5 por ciento, lo que significa que mil 371 ya fueron atendidos y cuentan con un dictamen del organismo.

Agregó que 17.2 por ciento se dictaminaron y 24.2 quedan pendientes, lo que significa unos 440 asuntos.

# Insta Morena a depurar el padrón en la BJ por cooptación

ÁNGEL BOLAÑOS SÁNCHEZ

La diputada de Morena en el Congreso capitalino, Ana Francis López Bayghen, llamó a depurar el padrón electoral de la alcaldía Benito Juárez tras señalar que durante la actividad que desarrolló como militante de su partido durante las pasadas campañas, comerciantes de vía pública denunciaron, "lamentablemente de manera informal", sobre un sistema de cooptación al que son obligados a domiciliar a otras personas en esa demarcación, aunque no residan allí, como condición para que conserven su lugar de trabajo.

Durante su mensaje para clausurar los trabajos del Parlamento de Mujeres 2024 en el salón de plenos del Legislativo, y después de comentar que varias iniciativas y propuestas que generaron las participantes en dicho ejercicio están relacionadas con el comercio popular, aseguró que "lamentablemente hay un sistema de cooptación del voto a partir del cobro a las personas del comercio popular, del cobro de un dinero, pero además de la amenaza: si no domicilias en esta alcaldía a tres personas por año, aunque no vivan aquí, mismas que van a votar, no vas a tener tu espacio aquí para vender el próximo año".

# Viejo método

López Bayghen refirió que es un condicionamiento similar al que detectaron en la alcaldía Cuauhtémoc y que colocan en una situación difícil a quienes ejercen el comercio informal, "vivir entre amenazas y chantajes para que puedas vender, porque si no no comes".

Por esto, consideró que uno de los retos para los gobiernos entrantes será una regulación que ponga orden para que quienes se dedican al comercio popular puedan ejercer en condiciones dignas, sin extorsiones y además se limpien el padrón electoral.

"Seguramente vienen años en los que tendremos que hacer una buena alianza entre personas del comercio popular, el gobierno y el Congreso para afrontar a toda esta mafia"; sin embargo, admitió que no será fácil, ya que va a requerir de mucho valor y vocación por la no corrupción, un músculo que, dijo, falta por desarrollar.

Advirtió que en esta situación las mujeres son las más afectadas y no dudó que sean ellas las que se decidan a ponerle fin a esto, "es una esperanza razonada, dado que es tiempo de mujeres".

# PARA OREAR EL CUERPO Y CULTIVAR LA MENTE



▲ Una excelente actividad en la postura más cómoda. Foto Yazmín Ortega Cortés

# Jesús Esteva continuará en la Secretaría de Obras

**ALEJANDRO CRUZ FLORES** 

El Gobierno de la Ciudad de México informó que Jesús Esteva Medina continuará al frente de la Secretaría de Obras y Servicios y a cargo de los proyectos en proceso, como la línea 3 del Cablebús—que recorrerá las cuatro secciones del Bosque de Chapultepec— y la renivelación de la línea 9 del Metro en la zona de Pantitlán.

El recién nombrado secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte por la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, tendrá una doble función, ya que mientras coordina dichos trabajos comenzará con la transición de la dependencia federal que encabezará a partir del 1º de octubre, afirmó el jefe de Gobierno, Martí Batres.

"Él no ha renunciado ni ha planteado que lo vaya a hacer, por lo que va a seguir atendiendo las obras que están en curso en la ciudad", expresó el mandatario capitalino en conferencia de prensa en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

El pasado jueves, cuando presentó al segundo grupo de funcionarios que la acompañaran como parte de su gabinete, Sheinbaum señaló que Esteva no dejaría su cargo en la administración capitalina: "Jesús se sigue desempeñando como secretario de Obras del Gobierno de la Ciudad de México, no deja por lo pronto el cargo".

En cuanto a los proyectos de obra pública en desarrollo, Batres aseveró que van avanzando, como la rehabilitación del Centro de Transferencia Modal Indios Verdes y de la línea 3 del Cablebús, que llegará hasta el pueblo de Santa Fe, los cuales están por concluir.

Agregó que algo similar ocurre con los trabajos de renivelación en la línea 9 del Metro, que va de Pantitlán a Tacubaya, los cuales se retrasaron debido a que se incluyó el reforzamiento de la plataforma por donde corre el tren, lo cual no estaba planeado.

El Ejecutivo local recordó que Esteva Medina tiene actualmente a su cargo obras que se realizan con recursos federales, como el Museo del Muralismo Mexicano, que se ubicará en lo que fuera la sede de la Secretaría de Educación Pública, además del proyecto Chapultepec: Naturaleza y Cultura, así como del Tren Interurbano México-Toluca, en su tramo que comprende a la ciudad.

# Caen operador del cártel Jalisco y La Gorda, de la Antiunión

El Harry fue capturado luego de que autoridades catearon dos casas

**ELBA MÓNICA BRAVO Y** ÁNGEL BOLAÑOS SÁNCHEZ

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) detuvo a un presunto operador del cártel Jalisco Nueva Generación identificado como Christian Rogelio, El Harry, luego de dos cateos realizados en dos inmuebles en las alcaldías Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo.

Al mismo tiempo, Guadalupe H, La Gorda, señalada por las autoridades capitalinas como cabecilla de una célula disidente del grupo delictivo la Antiunión Tepito, y quien se disputaba el control de la plaza Garibaldi con grupos antagónicos, fue detenida en un operativo conjunto en el que participaron efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la FGJ con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia, que realizaron dos operativos en las colonias Morelos y Centro.

De acuerdo con información de la policía capitalina, *La Gorda*, de 42 años, cuenta con antecedentes penales desde 2021 relacionados con delitos contra la salud en su

modalidad de narcomenudeo y cohecho; además, se conoció que se disputaba con Mireya Hernández Vázquez, La Señora o Patrona, esposa de Jorge Flores Concha, El Tortas, el control de los delitos en Garibaldi.

La SSC informó que la mujer coordinaba los ilícitos desde inmuebles localizados en la calle Nacional, de la colonia Morelos, y en la calle San Camilito, en la colonia Centro; durante el operativo se aseguraron, además, 8 kilogramos de mariguana y 388 dosis de supuesta cocaína.

Por su parte, el coordinador general de Investigación Territorial en funciones de suplencia de titular de la FGJ, Ulises Lara López, informó que El Harry tendría la encomienda de conformar una célula para la distribución de droga en zonas de la ciudad no controladas por la organización criminal, junto con una mujer identificada como Jazmín Amairani, La Chaparra, presuntamente vinculada a un cártel de la colonia Morelos y quien fue detenida el 14 de junio en la colonia Estrella, de la alcaldía Gustavo A. Madero.



▲ Luego de un operativo en la zona de Garibaldi, fue detenida la cabecilla de la banda. Foto cortesía de la SSC

El funcionario relacionó además a Christian Rogelio con bandas dedicadas a sustraer dinero y clonar cuentas de bancos.

Dicho sujeto "posiblemente es el encargado de realizar hackeos en diversos sistemas bancarios con el apoyo de células delictivas integradas incluso por extranjeros de origen sudamericano.

"Las investigaciones establecen que probablemente tiene cinco grupos delictivos dedicados a extraer dinero en efectivo en cajeros automáticos, así como actividades de clonación de identidad de cuentahabientes y operaciones espejo, esta última mediante transferencias de dinero en efectivo fuera del sistema bancario."

# Plataforma digital del gobierno local tiene 6.3 millones de usuarios

**ALEJANDRO CRUZ FLORES** 

Con más de 50 millones de visitas, la plataforma digital Llave CDMX cuenta con 6.3 millones de usuarios, según datos de la Agencia Digital de Innovación Pública, instancia creada en 2019 por la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Con esta herramienta, hasta principios de 2024 se habían expedido un millón 500 mil licencias digitales para conducir, así como un millón 100 mil tarjetas de circulación, además de un millón 200 mil trámites relacionados con el programa Mi beca para empezar y casi 700 mil denuncias virtuales ante el Ministerio Público.

La creación de la agencia -cuyo primer titular fue José Peña Merino, quien llevará este proyecto a escala nacional con Sheinbaum Pardo como presidenta-ha permitido reducir el número de trámites de 2 mil 100 a 516, de los cuales 66 son totalmente digitales.

A esto se suma la app CDMX para celulares, que con más de 6 millones 200 mil descargas y un millón 100 mil usuarios activos ofrece servicios como la expedición de documentos digitales y hasta un botón de auxilio para emergencias.

La agencia cuenta con su propia fábrica de software, en la que laboran 40 desarrolladores que han creado 380 programas informáticos, lo que ha significado un ahorro de 2 mil 500 millones de pesos para el gobierno al no contratar a proveedores externos.

Uno de sus principales logros es la instalación de 32 mil 497 puntos inalámbricos de conexión a Internet, con más de 20 millones de usuarios únicos totales, lo que convierte a la capital como la ciudad con la mayor conectividad gratuita del mundo.

La mayoría se encuentran en los postes donde hay cámaras de vigilancia, pero también han sido instalados en unidades habitacionales, escuelas, Pilares, hospitales y en el transporte público, entre otros.

# NO GUARDEN LOS PARAGUAS



Las lluvias persistieron ayer en gran parte de la ciudad, aunque con menor intensidad, mientras este sábado la Conagua pronosticó fuertes

precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica, granizo y rachas de viento hasta de 50 kilómetros por hora. Foto Pablo Ramos

# Vigilarán 2 mil 773 policías la marcha de la diversidad sexual

La Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegará a 2 mil 773 efectivos para vigilar la marcha por la diversidad sexual de este sábado.

Por la movilización, en la que se espera participen 250 mil personas, permanecerán cerradas las estaciones Zócalo, Allende y Pino Suárez de la línea 2 del Metro, mientras el servicio de la línea 7 del Metrobús se reducirá de Indios Verdes a la Glorieta Violeta.

También se interrumpirá el de la línea 1 de ese transporte y se ajustará el de la 3 y 4, de Tenayuca a Santa Cruz Atoyac y Buenavista a la terminal 2 del aeropuerto, respectivamente. Lo mismo ocurrirá con algunas rutas del trolebús.

La marcha irá del Ángel de la Independencia al Zócalo, por lo que están cerradas Paseo de la Reforma, Juárez y 5 de Mayo.

Además del despliegue policiaco, más de mil servidores públicos de 23 secretarías e instancias del gobierno local, y de la Comisión de Derechos Humanos local atenderán y apoyarán a los participantes. Alejandro Cruz Flores



EN EL PRIMER SEMESTRE SE REPORTARON 6 MIL 700

# Capacita la Marina a pilotos en el combate de incendios forestales

**GUSTAVO CASTILLO GARCÍA** 

**ENVIADO** VERACRUZ, VER

En el primer semestre de este año se han registrado más de 6 mil 700 incendios forestales en el país, afectando 862 mil hectáreas. Para combatir estos siniestros, la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) capacita a pilotos aeronavales en la operación de helibaldes con los que se pueden transportar en cada vuelo un máximo de 2 mil 500 litros de agua que se vierten de manera directa en la zona afectada.

En cada maniobra, las tripulaciones sobrevuelan a unos 40 metros de las llamas y con temperaturas que superan los 45 grados centígrados dentro de la aeronave.

La principal escuela de instrucción se localiza en la base Aeronaval de Veracruz, donde se adaptan los helicópteros con bolsas denominadas Bambi Bucket.

El capitán Francisco Patiño Heredia, maestro capacitador de tripulaciones, afirmó que no cualquier piloto puede realizar estas operaciones, pues cada aeronave, en este caso el helicópteros MI-17 de fabricación rusa, además del peso de la tripulación, los pasajeros y el combustible, tiene que conocer los retos que implican trasladar las bolsas que contienen un máximo de 2 mil 500 litros de agua.

"Se requiere un entrenamiento específico. Lo que necesitamos de los pilotos y las tripulaciones que hacen el curso es que tengan experiencia en vuelos con carga máxima, porque el helicóptero lleva un peso mayor al que estamos acostumbrados.

"También se exige que sepan lo que es aterrizar y despegar en zonas de montaña y de difícil acceso o confinadas; además de ello, que conozcan cómo se trabaja en áreas con agua, porque el Bambi Bucket se recarga en ríos, lagunas, el mar o de tinas colapsables que proporciona la Comisión Nacional Forestal



(Conafor)", explicó Patiño Heredia.

Los cursos tienen una duración de dos semanas y se dividen en dos fases, la primera de ellas de tipo teórico; la segunda es práctica, con sobrevuelos y cargas de agua en la Laguna de Mandinga, así como ascensos a la montaña en la zona de Xalapa.

Los equipos son entrenados por un grupo especializado que encabezan el capitán Pedro Luis Angelito Sánchez y el teniente Luis Alberto Roquet García, ya que cada componente, la operación del Bambi Bucket y de la aeronave, constituyen desafíos en los que se debe considerar el medio ambiente, la capacidad de carga, la distancia entre el punto del incendio y de recarga de agua; ademas de los requerimientos de cada tipo de siniestro, pues explicaron que algunos son de tipo superficial, a los que se les denomina de copa, y también los hay subterráneos. Cada uno tiene sus necesidades específicas para extinguirlos.

El teniente Florentino Hernández Laguna, mecánico de aviación e ingeniero de vuelo, así como maestro de carga, es uno de los hombres de mayor experiencia en el combate a incendios forestales de la Semar.

Refirió que tiene una carrera de más de 20 años institución, de ellos más de un tercio se ha desempeñado como "bombero naval". Consideró que la conflagración de mayor exigencia, por las condiciones del terreno, la combatió con cientos de hombres de otras instituciones en la reserva de la Biósfera de Sian Ka'an, en Quintana Roo, que en 2021 tuvo una duración de más de 12 días.

"Trabajamos con y en apoyo de autoridades de la Conafor y de Protección Civil. Es como un ajedrez combatir los incendios forestales, pues hay que considerar que durante las operaciones los vientos son cambiantes, hay lugares donde en apariencia fácilmente se apagan los incendios, pero al rato ya se reini-

Operación de helibaldes que pueden transportar hasta 2 mil 500 litros de agua. Foto Germán Canseco

ciaron. En cada sitio hay que aplicar técnicas que nos indican: si hay que entrar de frente, de costado, o se debe hacer una descarga concentrada que consiste en parar el helicóptero completamente y soltar la carga como si fuera un balde sobre un punto de incendio, o definir si se debe hacer dispersión del agua.

"Hay ocasiones en que las operaciones se realizan a unos 40 metros sobre el nivel del incendio, la intención es saber responder en caso de un imprevisto. Entre otras dificultades está que dentro de las aeronaves se llegan a registran temperaturas que van de los 40 a los 45 grados centígrados y dependiendo de las condiciones climatológicas se trabaja hasta 12 horas continuas para un incendio."

# AL CIERRE

# Murió Orlando Cepeda, ex bateador de los Gigantes

SAN FRANCISCO. Orlando Cepeda, el temible bateador boricua, propulsado al Salón de la Fama del beisbol tras una carrera en la que superó varias lesiones en las rodillas y cumplió una condena en la cárcel por narcotráfico tras su retiro, falleció a los 86 años. Los Gigantes de San Francisco anunciaron el deceso ayer por la noche. Fue uno de los primeros puertorriqueños que brillaron en las Grandes Ligas, novato del año de la Liga Nacional en 1958 con los Gigantes y jugador más valioso en 1967 con los Cardenales de San Luis. A lo largo de una trayectoria de 17 temporadas, acumuló 379 jonrones. Su debut en las mayores fue en 1958, justo en la temporada en la que los Gigantes se mudaron de Nueva York a San Francisco.

MARIO FERNANDO PÉREZ SALINAS Y NOTARIO 76 DE LA CIUDAD DE MÉXICO AVISO NOTARIAL

(PRIMERA PUBLICACION) MIREZ, Notario 76 de la Ciudad de México. con domicilio en Avenida Universidad #473 Colonia Narvarte, en Benito Juárez, Cludad de México, C.P. 03020, Tel. 55 62 71 31 79, Correo Electrónico: mario.perez@notaria76. com.mx, hago saber:

Que por instrumento 44,909, del 24 de junio de 2024, otorgado ante mi se hicieron constar los siguientes actos:

I.- LA INFORMACIÓN TESTIMONIAL, que otorgaron los señores SALVADOR HUERTA FLORES Y VERÓNICA YANEZ SOTELO, quienes fueron presentados por los señores AMELIA BETANZOS LÓPEZ, JESUS TADEO BETANZOS LÓPEZ, JUDITH GABRIELA BETANZOS LÓPEZ Y MINERVA GARCÍA LÓPEZ, en su carácter de Únicos y Universales Herederos en la Sucesión Intestamentaria a Bienes de la señora MINERVA LÓPEZ

IL- LA ACEPTACIÓN DE HERENCIA, que otorgaron los señores AMELIA BETANZOS LÓPEZ, JESÚS TADEO BETANZOS LÓPEZ, JUDITH GABRIELA BETANZOS LOPEZ Y MINERVA GARCÍA LÓPEZ, en su carácter de Únicos y Universales Herederos en la Sucesión Intestamentaria a Bienes de la señora MINERVA LÓPEZ PALACIOS; y

III.- EL NOMBRAMIENTO Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA, que otorgaron los señores AMELIA BETANZOS LOPEZ, JESÚS TADEO BETANZOS LÓPEZ, JUDITH GABRIELA BETANZOS LÓPEZ Y MINERVA GARCÍA LÓPEZ, en su carácter de Únicos y Universales Herederos en la Sucesión Intestamentaria a Bienes de la señora MINERVA LÓPEZ PALACIOS, a favor del propio señor JESÚS TADEO BETANZOS LÓPEZ.

ATENTAMENTE. NOTARIO 76 DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Ciudad de México, a 26 de junio de 2024.

### SECCIÓN DE EDICTOS Y **AVISOS NOTARIALES**

**PUBLICACIÓN DE AVISO NOTARIAL** SEGUNDA PUBLICACIÓN

De conformidad con el artículo 872 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, doy a conocer que mediante escritura 46,597 cuarenta y seis mil quinientos noventa y siete otorgada el dia 12 doce de Junio del presente año, compareció ante mi la señora EUDIA CHÁVEZ CARRAZCO quien declaró que aceptaba. la herencia del señor MARTÍN CARDENAS VALENCIA, por lo que se le reconocieron sus derechos hereditarios y su carácter de legataria de conformidad con el primer testimonio del Testamento Público Abierto otorgado ante el licenciado Rogelio A. Gaitán y Gaitán, entonces Titular de la notaria 14 catorce de esta Demarcación, mediante escritura 16.051 dieciséis mil cincuenta y uno del 15 quince de octubre de 2007 dos mil siete, y por último se hizo constar que se nombró a la señora ROSA ELENA CARDENAS CHAVEZ, como Albacea definitiva quien acepto el cargo y deciaro que va a proceder a formar el inventario de los bienes de la herencia. Doy a conocer estas declaraciones por medio de dos

publicaciones que se harán de diez en diez dias en un periódico de los de mayor circulación en la República. Colima, Colima, a 17 de junio de 2024 dos mil veinticuatro.

Una firma ilegible del suscrito notario.- El sello notarial. Pablo Bernardo Castañeda de la Mora. Titular de la Notaria Pública 4 cuatro de Colima, Colima.



¿Hasvistoa..? Programa de difusión de personas desaparecidas y no localizadas



Cabrora Alaniz



Oscar Contreras Huszar



José David Chavez Ovalle Cobian



Si has visto o sabes algo de estas personas escribenos

hasvistoa@fgr.org.mx www.gob.mx/fgr

Fiscalia Especializada en Materia de Derechos Humanos

Este programa es público, ajene a cualquier partido poblicio. Queda prohibido el uso para fines distritos a los ethicknecking en et propuenta.

# Rayuela

Es ya un avance que se discuta abiertamente la labor de los integrantes del Poder Judicial.

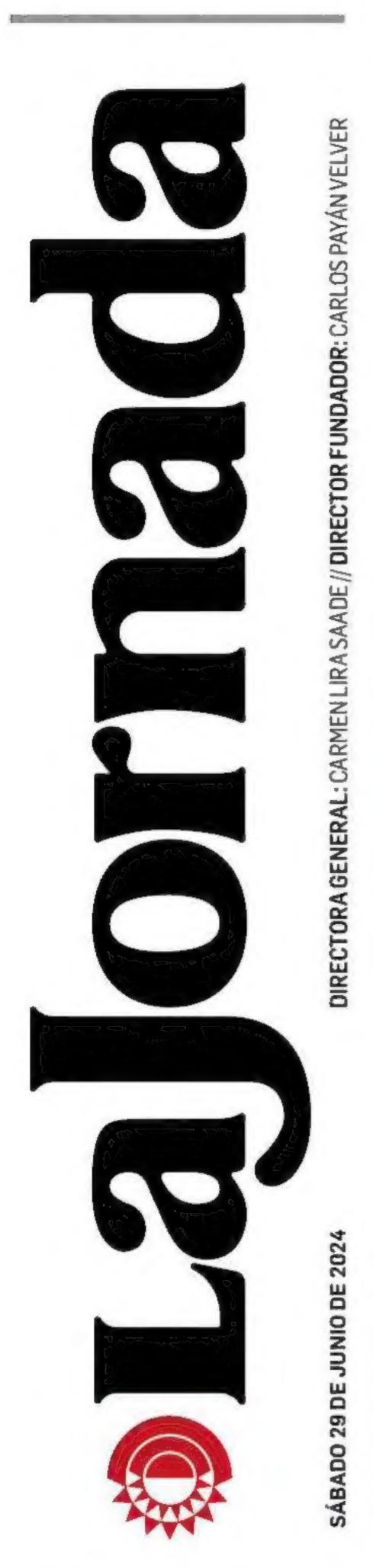

### www.jornada.com.mx

### OPINIÓN

| José M. Murià             | 10       |
|---------------------------|----------|
| Fabrizio Mejía Madrid     | 12       |
| Beñat Zaldua              | 15       |
| Mariana Bermúdez          | 15       |
| Raúl Zibechi              | 16       |
| Fernando Buen Abad        | 16       |
| Silvia Ribeiro            | 19       |
| Leonardo García Tsao Espe | ctáculos |
|                           |          |

| COLUMNAS              |    |
|-----------------------|----|
| Los de Abajo          | 0  |
| Gloria Muñoz Ramírez  | 6  |
| Infancia y Sociedad   |    |
| Andrea Bárcena        | 10 |
| México SA             |    |
| Carlos Fernández-Vega | 20 |



# Estragos en viviendas de Chalco y Cuautitlán



▲ Un joven falleció y más de mil casas resultaron dañadas por las intensas lluvias y desbordamientos del jueves pasado en tres unidades habitacionales de Chalco y en el fraccionamiento San Blas de Cuautitlán (en la imagen), del estado de México. Además, el

Servicio Meteorológico Nacional alertó que se formará un sistema de baja presión que afectará la península de Yucatán. En contraste, en el primer semestre del año hubo 6 mil 700 incendios forestales en el país. Foto Alfredo Domínguez R. RAMÓN, S. CHÁVEZ Y G. CASTILLO / P 25 Y 31

# Impunidad, a 29 años de masacre en Aguas Blancas: campesinos

- Asesinó la policía motorizada a
   19 labriegos en
   Coyuca de Benítez
- Piden a López
   Obrador liberar con la ley de amnistía a un sobreviviente
- Exigen cumplir resolutivos de la Corte y de la CIDH para hacer justicia
- Rubén Figueroa,
   ex gobernador de
   Guerrero, "uno de
   los responsables"

HÉCTOR BRISEÑO, CORRESPONSAL/P7

# Suben tras la pandemia de covid

# BdeM: se duplican los ciberataques al sistema financiero

 El uso de la inteligencia artificial conlleva mejoras, pero también riesgos

JULIO GUTIÉRREZ / P 18

# Vendían bebidas alcohólicas a menores

# Clausuran edificio con al menos cuatro bares en el Centro Histórico

Ubicado en la calle Madero, carecía de permisos y medidas de seguridad, indican autoridades de CDMX

ELBA MÓNICA BRAVO / P 28